#### **AHI ENCUENTRAS EL ENLACE**

https://bit.ly/byneonss o escane William pais.com

EL PERIÓDICO GLOBAL

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | Año XLVII | Número 16.481 | EDICIÓN NACIONAL | Precio: 1,80 euros



FLAMENCO La nueva generación mira la sexualidad femenina P28

VUELTA Mas ataca en Sierra Nevada y acecha a Evenepoel y Roglic



#### BARÓMETRO DE 40 dB.

## Una mayoría amplia apoya las medidas para ahorrar energía

#### Los votantes de PP también respaldan limitar la climatización

Medidas de ahorro energético como las adoptadas por el Gobierno concitan un amplio apoyo entre los ciudadanos españo-

#### El PP de Feijóo suma cuatro décimas a su ventaja sobre el PSOE

#### Los datos del sondeo, abiertos en elpais.com

El barómetro de 40dB. consolida al PP de Alberto Núñez Feijóo en cabeza de cara a unas eventuales elecciones generales, con un 27,9% de la intención de voto, 1,5 puntos por delante del PSOE. La ventaja se amplía en cuatro décimas respecto a julio, cuando el PP tomó la delantera, aunque ralentiza su ritmo de subida. Los datos de la encuesta pueden consultarse en las webs de EL PAÍS y la SER.

#### La banca ofrece más atención presencial pero descuida a la España rural

HUGO GUTIÉRREZ, Madrid La banca ha acallado las críticas por su trato a los mayores con una extensión del horario de atención presencial en sus oficinas hasta las dos de la tarde. Pero algunas entidades aplican la medida solo en sus sucursales más concurridas. Y buena parte de la España rural queda sin acceso a servicios financieros.



La preocupación por el cambio climático, además, se ha disparado después de un verano de calor extremo, sequía e incendios. Un 54% de los encuestados se declaran muy preocupados por este problema, ocho puntos más que en julio. PAGINAS 14 y 15

#### Valoración de las medidas de ahorro energético Muy negativa Negativa Positiva Muy positiva Que las puertas de los comercios y locales estén obligatoriamente cerradas si la calefacción o el aire acondicionado están puestos 1/2011 S.41,4% Apagar a las 10 de la noche los escaparates de los comercios ya cerrados 9,9% 15,9% 36,3% Limitar el aire acondicionado y la calefacción en comercios, cines, centros de trabajo y transportes públicos 20,5% 20,8% La diferencia hasta 100 es Ns/Nc

#### Estimación de escaños



Evolución de la estimación de voto

(\*) ERC: 13, JxC: 10, PNV: 6, Bildu: 5



#### Bruselas estudia un tope al gas ruso para Alemania y el Este

#### La UE elabora planes tras el corte del gasoducto Nord Stream

SILVIA AYUSO, Bruselas La Comisión Europea sopesa la posibilidad de intervenir el precio del gas en los países más dependientes del suministro de Rusia, incluidos Alemania y países del Este. Según documentos internos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, se estudia intervenir el precio del gas en esos países, así como introducir un precio límite al combustible ruso, por encima del cual no se compraría. El plan responde al corte por Moscú del suministro por el gasoducto Nord Stream. PÁGINA 40

#### Scholz obligará a las eléctricas a financiar ayudas para jubilados y estudiantes

ELENA G. SEVILLANO, Berlín Los socios del Gobierno alemán, socialistas, liberales y verdes, han acordado un tercer paquete de 65.000 millones de euros para aliviar a los ciudadanos de los altos precios de la energía. El Ejecutivo de Scholz financiará nuevas subvenciones a las familias con la "contribución" especial de las empresas energéticas. El plan prevé un pago único de 300 euros a los pensionistas y de 200 para estudiantes y aprendices.

## gran saturación de contenidos 17 versiones de la Historia para la ESO IGNACIO ZAFRA, Valencia

Madrid se desmarca del resto con una

La asignatura de Geografía e Historia tendrá 17 nuevas versiones este año, una por comunidad autónoma, en la educación secundaria obligatoria (ESO). El análisis de esta materia realizado por EL PAÍS revela que las divergencias entre los currículos no siempre responden al color del Gobierno regional. Madrid se desmarca del resto con una gran saturación de contenidos, enumerados con mucho detalle, y sin incluir ningún punto específico sobre la desigualdad de género o de las minorías. En Cataluña se hace referencia a la "emancipación nacional". En todas las autonomías se tratará la "emergencia climática". PAGINA 26

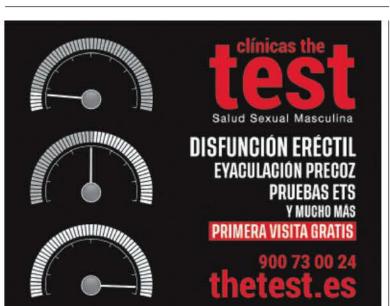

#### INTERNACIONAL

## Boric llama a "la unidad nacional" tras el plebiscito constitucional

El presidente de Chile convocará a todos los sectores políticos para "continuar el proceso"

FEDERICO RIVAS MOLINA

Santiago de Chile Los chilenos votaron ayer el texto de una nueva Constitución. Fue una jornada histórica, con voto obligatorio y resultado vinculante. También el último paso de un proceso iniciado en octubre de 2020, cuando el 80% de la población votó en las urnas enterrar, de una vez por todas, el texto vigente, redactado entre cuatro paredes por la dictadura de Augusto Pinochet. El ambiente de agitación que siguió a las revueltas populares de 2019 dio al nuevo texto un perfil de cambios profundos, con acento en la paridad de género, la ecología y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Pero la estrella se apagó poco a poco a medida que la convención constituyente perdía la confianza de los chilenos y crecía el temor de aquellos que veían amenazado su statu quo. Se llegó así a un estado de paridad entre el sí y el rechazo que siembra dudas sobre cómo debe seguir ahora el proceso. A la espera de los primeros resultados, que al cierre de esta edición aún no se conocían, el presidente, Gabriel Boric, dijo que hoy llamará a "la unidad nacional de todos los sectores" para garantizar que el cambio constitucional no se detendrá.

"Queremos escuchar a todas las voces para seguir adelante con este proceso", dijo Boric desde Punta Arenas, la ciudad en el extremo sur de Chile donde se crio y tiene aún su domicilio. La convocatoria supone reunir a las fuerzas políticas y ciudadanas que han hecho campaña por el rechazo al texto constitucional sometido ayer a las urnas. Se concentran en esa posición los partidos de la derecha, pero también importantes voces del centroizquierda, algunas que incluso fueron referentes de la transición democrática iniciada en 1990. Si bien se guardó de aclarar el sentido de su voto, el ex-

presidente Ricardo Lagos (2000-2006) advirtió desde el inicio del proceso de referendo que el texto emanado de la Convención no había servido al propósito de "unir a los chilenos". "Lo que tenemos acá es un estado de odiosidad con motivo de este ejercicio, y eso no es viable en una sociedad civilizada. Mañana empieza un nuevo debate constitucional", dijo después de votar en la capital.

El consenso de todos los sectores políticos de Chile, con la única excepción de la extrema derecha representada por el excandidato presidencial José An-

tonio Kast, es que la Constitución actual deber ser reformada. El expresidente Sebastián Piñera, conservador, adelantó que las fuerzas que representa "tienen el compromiso por una buena Constitución". También pidió cambios el expresidente democristiano Eduardo Frei (1994-2000), que votó por el rechazo. "Este lunes [por hoy] se abre una nueva etapa. Todos los actores políticos y sociales han dicho que hay que buscar formas, porque esta nueva Constitución no es suficiente para todos quieren una Constitución/2/11@01188

La derecha y los partidos de centroizquierda rechazan el texto

Existe consenso en el país en que la Ley Fundamental debe ser reformada

que sea para todos". Solo la socialista Michelle Bachelet, presidenta en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018), hizo campaña abierta por el sí.

El debate ahora es de qué forma se alcanzaría ese texto integrador que las mayorías reclaman. Fracasada la apuesta por una convención dominada por la izquierda y ciudadanos independientes de lo más variopintos, el proceso volvería "a manos de la política tradicional", sostiene Juan Pardo, director de estudios de la consultora Feedback, "y allí las posiciones están equilibradas". "Claramente habrá una vuelta al consenso centrista", ex-

Boric adelantó ayer que habia consultado a constitucionalistas "para darle continuidad al proceso en caso de ganar la otra opción", es decir, el rechazo. Desde la derecha ponen condiciones: se debe empezar desde cero, con la hoja en blanco. La propuesta tiene sus riesgos. Las demandas que impulsaron el pro-



## Enormes colas de votantes optimistas recorren Santiago

Tanto los partidarios del sí como los del no confiaban en vencer

ANTONIA LABORDE Santiago de Chile

Con la pandemia en retirada y la primavera austral a la vuelta de la esquina, millones de chilenos salieron aver para votar en el plebiscito constitucional. En distintos puntos de Chile (19,2 millones de habitantes) se registraron kilométricas filas que avanzaban a un ritmo ágil. A diferencia de elecciones con papeletas más complejas, aquí solo existían dos alternativas: la aprobación o el rechazo.

Desde ancianos en sillas de ruedas hasta jóvenes que votaban por primera vez. Hombres y mujeres, independientemente de su nivel socioeconómico y de su tendencia política, daban muestras de tener algo en común: la esperanza de que su opción vencería.

Quienes apoyaban el no confiaban en las encuestas que, hace dos semanas, dejaron de publicar resultados, va que la lev lo prohíbe. Durante meses los sondeos dieron un holgado triunfo a la opción de desechar la propuesta, con una ventaja de entre 8 y 11 puntos. "Estoy feliz. A diferencia del primer plebiscito [de 2020, cuando el 80% votó a favor de redactar una nueva Constitución], creo que esta vez mi opción va a ganar", comenta María Cecilia, de 76 años y que prefiere no dar su apellido, en el centro de votación de Campus Oriente de la Universidad Católica, en el municipio capitalino de Providencia, el quinto más rico de Chile.

Como otros partidarios del no, María Cecilia apoya una nueva ingeniera Ana María Alarcón, de 56, espera que un equipo de expertos y legisladores redacten un nuevo texto "que una a la sociedad", donde la gente tenga "más libertad" v no "tantos derechos". en su opinión, poco factibles económicamente. Alarcón, que votó sí en el plebiscito de 2020, lamenta que "desde que comenzó el proceso se fue polarizando y no primó el bien común".

Mario Espinoza, de 30 años, comparte el optimismo de las dos mujeres. Este joven consultor en el Instituto Superior Frei Montalva, que participó en las revueltas de 2019 y que marcó el sí en el primer referéndum, se dice "muy esperanzado". "Hoy el resultado

debería ir contra todo pronóstico y ganar el sí. Tenemos una con-Ley Fundamental, pero no la que centración de medios que dificulse sometió ayer a las urnas. La ta conocer ese resultado antes, pero asi sera", sostiene. "El proceso, que siempre estuvo en el barro, me pareció virtuoso porque abrió las puertas a discusiones que antes no tenían espacio: derechos, salud, educación", agrega.

> También hubo quien marcó la papeleta con los ojos cerrados. Ana Belén Soto, de 19 años, salió del centro de votación "súperabrumada". Quería votar por el sí, pero finalmente se decantó por el no por el "bien común", dice. Camila, psicóloga de 37 años, no tenía decidido qué votar hasta el último minuto. "Lamentablemente", señala, se inclinó por el no.

> Las largas filas desde primera hora de la mañana apuntaban a

Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS 3

#### **INTERNACIONAL**

ceso constituvente como salida a la crisis siguen allí, y con ello la amenaza de nuevas revueltas.

Con aspectos clave como la definición de un Estado social y democrático y la incorporación de nuevos derechos económicos y sociales, la propuesta constitucional aseguraba la igualdad entre el hombre y la mujer en diversos ámbitos y tenía un marcado acento ecológico. Pero contenía algunos aspectos que acabaron dividiendo a la sociedad chi-

#### Las razones del no

De acuerdo a la última encuesta publicada por Feedback difundida a mediados de julio, había dos asuntos de máxima importancia para los que no apoyaron el texto: la idea de que "no todos van a ser iguales ante la ley" (39%) -los chilenos y los pueblos originarios— y la premisa de que "con la plurinacionalidad, Chile corre el riesgo de dividirse" (31%). Según el mismo sondeo, el tercer aspecto que preocupaba a los del rechazo fue que "no se podrá elegir libremente el sistema de salud", pero esta opción estaba muy por debajo de las otras dos (10%).

Los derechos de los indígenas, en un país donde el 13% se reconoce como tal, fue uno de los temas que se discutieron con más intensidad tanto en la etapa de redacción como en la campaña. Las semanas previas a la elección coincidieron además con un recrudecimiento de la violencia en la Araucanía, con atentados de grupos mapuches violentos contra viviendas y comercios de esa región del sur del país. La detención por presunto robo de madera del líder mapuche Héctor Llaitul, de la Coordinadora Arauco Malleco, encendió aún más los ánimos y lastró la campaña por el sí.

Concluir el proceso constituyente demandará a Chile al menos un año, ya sea porque se habilite la elección de una nueva Asamblea Constituyente o porque se deje el trabajo en manos del Congreso, donde hay paridad de fuerzas entre los partidos que integran el Frente Amplio, en el Gobierno, y la oposición de centroderecha y derecha. En cualquier caso, el plebiscito de ayer fue más el comienzo que el final de un largo camino para Chile.

una participación récord. Por primera vez en Chile, se utilizó un sistema de inscripción automática y voto obligatorio de los 15,1 millones de electores. Algo inédito de la jornada fue también el voto de presos con condenas menores a tres años. Estaba previsto que participaran unos novecientos.

A pesar del entusiasmo, también se vio a decenas de personas esperando ante las sedes de la Policía Local para justificar el no poder ir a votar. Se calculaba que cerca de un millón de ciudadanos no acudiría a las urnas por los motivos permitidos: baja médica, encontrarse fuera del país o a más de doscientos kilómetros del lugar de votación u otro impedimento grave. Quienes no justificaron su ausencia deberán pagar una multa de hasta 180.000 pesos chilenos (190 euros).



Un cartel en apoyo a Kirchner colgaba el sábado de la fachada del Ministerio de Desarrollo Social. / AFP

## Las dudas en la investigación del ataque a Kirchner avivan la división en la sociedad

La policía afirma que el teléfono móvil del agresor, que se incautó la noche que fue detenido, había sido formateado

MAR CENTENERA, Buenos Aires El intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el jueves por la noche (el viernes de madrugada en España) tenía todos los ingredientes para ser un caso judicial de fácil resolución. Fernando André Sabag Montiel disparò a la vicepresi denta en la cara en medio de una multitud.

El atentado fallido —porque la bala no salió— fue grabado por cámaras de televisión y móviles de los presentes. El agresor tiró el arma al suelo, fue reducido por un manifestante y después detenido por la policía. Las únicas preguntas que quedaban por resolver eran el porqué del ataque y si Sabag Montiel había actuado solo. Pero pasados tres días, no solo no hay una respuesta a esa incógnita, sino que hay más dudas. Y la unidad con la que la sociedad argentina repudió el ataque ha comenzado a resquebrajarse.

El fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación, confiaba en que el teléfono del detenido el arma las huellas diese pistas sobre el móvil del ataque, al permitir conocer sus últimos movimientos y converla prensa local saciones. Pero no será así: toda la información del teléfono ha El juicio por sido dorrada, segun mitraciones difundidas por medios de comunicación locales.

En el momento de su detención, el jueves por la noche, la se reanuda hoy Policía Federal incautó el teléfono de Sabag Montiel e intentó desbloquearlo. Tras varios intentos fallidos lo mandó a expertos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que dispone de un software más avanzado. Estos aseguran que al abrirlo detectaron que había sido reseteado de fábrica. Aunque no descartan que la información pueda recuperarse, de conseguirlo, requerirá más tiempo del pre-

El segundo revés para la in-

No se hallan en del detenido, según

la expresidenta

vestigación tiene que ver con la pistola semiautomática con la que se intentó disparar a la vicepresidenta. En los vídeos se ve con claridad que quien empuña el arma tiene la mano tatuada y la investigación ha confirmado que se trata del mismo tatuaje nazi que Sabag Montiel tiene en la mano izquierda. La pistola tenía restos de pólvora, señal

de que había sido disparada recientemente, pero no se encontraron en ella huellas del agresor, según publicó el diario Clarín. La hipótesis de que pudieron borrarse al ser pisoteada y manoseada no convence a to-

Los errores en la investigación han dado alas a las teorías conspirativas difundidas por quienes creen que el ataque fue un montaje destinado a desviar la atención mediática del juicio por presunta corrupción contra la expresidenta argentina y de la difícil situación económica que atraviesa el país, con una inflación anual superior al 70%. Los que defienden esa hipótesis recuerdan que hoy se reanuda el juicio y es muy conveniente para Kirchner presentarse como víctima y tapar todas las novedades.

#### "Quilombo"

La movilización kirchnerista que permitió a Sabag Montiel pasar desapercibido ante la custodia a las puertas del domicilio de la vicepresidenta está vinculada a ese juicio. Comenzó el pasado día 22, cuando el fiscal pidió la inhabilitación de por vida de Kirchner y 12 años de cárcel. El fiscal sostiene que durante sus ocho años como presidenta (2007-2015) encabezó una asociación ilícita que desvió fondos públicos. En rechazo a la acusación y a los insultos recibidos por la vicepresidenta, cientos de militantes kirchneristas se acercaron esa misma noche al lujoso barrio de Recoleta donde vive, y la concentración se mantiene desde entonces. La esquina de Juncal y Uruguay se ha convertido en la más famosa de Argentina, más aún que Segurola y Habana, la mítica dirección del astro del fútbol Diego Armando Maradona.

Entre los cánticos escuchados allí en las últimas dos semanas destaca aquel que advierte que "si la tocan a Cristina, qué quilombo se va armar". Para los kirchneristas, entre ellos integrantes del Gobierno, el intento de asesinato está vinculado a los discursos de odio vertidos desde la oposición y los medios de comunicación contra ella. Algunos referentes opositores han optado por bajar el nivel de confrontación y no responder, pero otros han acusado al Gobierno de politizar el ataque. Los legisladores de Propuesta Republicana (el partido de Macri) se levantaron el sábado de la sesión extraordinaria convocada en la Cámara de Diputados en senai de protesta a la actuación gubernamental.

El líder de extrema derecha Javier Milei criticó que el presidente, Alberto Fernández, decretase festivo nacional el viernes y no se hubiese tomado la misma decisión ante otros incidentes que conmocionaron a la sociedad argentina, como la muerte del fiscal Alberto Nisman o el atentado contra la Embajada de Israel. Han pasado 7 años desde el primero y 30 desde el segundo, pero los dos casos siguen sin esclarecerse. La desconfianza en la justicia hace que parte de la población dude de si en este caso se sabrá la verdad.

#### **INTERNACIONAL**

# Trump arremete contra Biden, el FBI y los medios tras el registro

"El enemigo del Estado es él y los que lo controlan", dice sobre el actual presidente

MIGUEL JIMÉNEZ, Wilkes-Barre Más que un mitin, lo que Donald Trump hizo el sábado [la madrugada de ayer en España] en Wilkes-Barre (Pensilvania) pareció un ajuste de cuentas. El expresidente de Estados Unidos intervenía en público por primera vez desde el registro de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida), y solo días después de que el presidente, Joe Biden, lo acusase en un discurso en Filadelfia de ser una amenaza para la democracia. Ante una masa entusiasta de seguidores, Trump arremetió contra el Departamento de Justicia, el FBI, los medios de comunicación, el coche eléctrico, Angela Merkel y casi todo lo que se ponía por delante. Pero sobre todo atacó a Biden: "El enemigo del Estado es él y el grupo que lo contro-

Antes de empezar su intervención, en las pantallas del pabellón se proyectó un vídeo en el que se veía a Biden tropezar en unas escaleras, quedarse en blanco o tartamudear en un discurso. La grabación acababa con un lema: "Biden no puede ni hablar. ¿Cómo va a liderar?". El propio Trump puso en duda su capacidad tras criticar el discurso del jueves, al decir: "Y a la mañana siguiente ni se acuerda". También afirmó que la luz roja de fondo ese día hacía parecer a Biden "como el diablo".

"Joe Biden vino a Filadelfia, Pensilvania, para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense, vilipendiando a 75 millones de ciudadanos", en referencia a sus votantes. "Todos vosotros, enemigos del Estado... ¿Queréis saber la verdad? Él es el enemigo del Estado", añadió. Biden dejó claro que no se refería a la mayoría de los republicanos, sino a Trump y sus seguidores más acérrimos, que niegan la victoria demócrata en 2020 y alientan la violencia política. El presidente se refiere a ellos como republicanos MAGA, las siglas de "Make America Great Again" (hacer grande América de nuevo), que fue el eslogan de campaña y el lema de la presidencia de Trump. Algunos asistentes llevaban en el mitin camisetas con el lema "UltraMAGA". "No somos nosotros los que

amenazamos la democracia, sino los que queremos salvarla", dijo Trump. "Vamos a recuperar nuestro país. La amenaza para el país es la izquierda radical, no la derecha", aseguró mientras sus seguidores insultaban a Biden una y otra vez, bien con el lema "Let's go Brandon" (vamos, Brandon), que acabó convirtiéndose en un

soez insulto encubierto tras un error de una reportera en televisión, o directamente, la versión original: "Fuck Joe Biden" (que te jodan, Joe Biden). Trump levanta pasiones. Habló ante cerca de 8.000 personas en un pabellón casi lleno. Había público de todas las edades, casi tantas mujeres como hombres, familias completas de abuelos, hijos y nietos. Casi todos blancos, algunos asiáticos ("los chinos amamos EE UU, amamos la libertad y amamos a Trump", decía una mujer en la cola) y casi ningún afroamericano, aunque uno estaba estratégicamente situado detrás de Trump en el tiro de cámara con una camiseta que ponía: "Negros con Trump".

El mitin del sábado fue el pistoletazo de salida no oficial de su campaña para las elecciones legislativas del 8 de noviembre, que en buena medida se están convirtiendo en un cuerpo a cuerpo entre Trump y Biden, reedición de las elecciones presidenciales de 2020 y posible anticipo de las de 2024, a las que el expresidente ha vuelto a insinuar que se presentará.

El perfil alto de Trump es un arma de doble filo para los republicanos. Moviliza a sus seguidores y nadie tiene tanto tirón en su partido, pero también incentiva a los demócratas y puede asustar a los votantes independientes. Por eso, el propio expresidente se juega mucho en Pensilvania, donde los candidatos al Senado, Mehmet Oz, y a gobernador, Doug Mastriano, ganaron las primarias gracias a él y ahora van por detrás en las encuestas. El doctor Oz, que daba a Trump en su web más protagonismo que a sí mismo, ahora lo ha eliminado para no ahuyentar a los votantes moderados. Biden, también consciente de la importancia de Pensilvania, visita hov el Estado por tercera vez en una semana.

Trump afirmó que las elecciones —en las que se renueva mas de un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes- deben ser un referéndum sobre la "inflación disparada", la "delincuencia desbocada", la inmigración ilegal y la "corrupción y el extremismo de Joe Biden y el Partido Demócrata". "Este país se va al infierno", repitió, pero dedicó más tiempo a sus problemas legales, con una larga perorata sobre la investigación de la influencia de Rusia en las elecciones de 2016, que a esos asuntos. Tampoco hizo mención al

Entre sus seguidores no ha pasado factura el escándalo del registro y de sus documentos. "Pro-

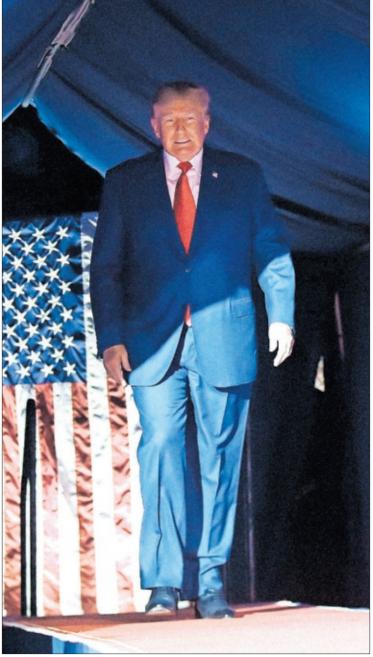

Trump salía al escenario en Wilkes-Barre (Pensilvania) el sábado. / GETTY

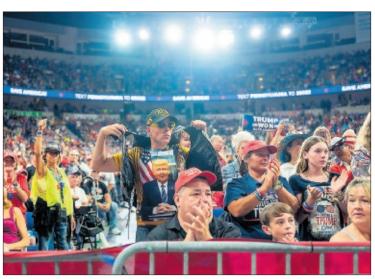

Seguidores de Trump lo animaban el sábado en Wilkes-Barre.  $\checkmark$  GETTY

El perfil alto del político es un arma de doble filo para los republicanos

'Trump ganó' se ha convertido en un lema como 'Elvis vive' bablemente sea un montaje del Departamento de Justicia", decía uno de los asistentes, de unos 70 años. Trump denunció el registro como una maniobra política contra él y sus seguidores. "Tratan de silenciarme y lo que es peor, tratan de silenciaros, pero no nos silenciarán", dijo.

Luego repitió de viva voz el argumentario que ha venido usando en las redes sociales. Calificó la actuación del Departamento de Justicia y el FBI como "uno de los abusos de poder más escandalosos de cualquier Administración en la historia de Estados Unidos" y "una parodia de la justicia", "propia de un país del Tercer Mundo", pese a todos los indicios contra él, en particular el centenar de documentos clasificados como confidenciales, secretos o alto secreto que encontraron los agentes en el registro después de que los abogados de Trump asegurasen que los habían devuelto todos.

"El FBI y el Departamento de Justicia se han convertido en monstruos crueles, controlados por canallas de la izquierda radical, abogados y medios de comunicación, que les dicen qué hacer", añadió. Trump señaló en tono descalificatorio media docena de veces a los medios de comunicación, situados en la parte posterior de la pista del pabellón, a lo que el público respondía con abucheos a los periodistas.

#### Regreso a la Casa Blanca

"Los demócratas están inmersos en un intento desesperado por evitar que vuelva a la Casa Blanca, donde saben que limpiaré este desastre de nuevo. Quieren impedir que completemos nuestra misión de recuperar los valores estadounidenses", señaló antes de asegurar que el registro del FBI y la investigación del Departamento de Justicia se volverá contra los demócratas. "No solo allanaron mi casa, también las esperanzas y sueños de cada ciudadano por el que he luchado", afirmó el expresidente, que denunció que el FBI registró las cosas de su mujer e incluso la habitación de su hijo menor, Barron, de 16 años.

Algunos seguidores habían acampado durante días en la puerta para poder tener los mejores sitios. Otros soportaron hasta cuatro horas de cola kilométrica para entrar. "He venido a tres mítines aquí y no me puedo creer la cantidad de gente que hay", aseguraba una mujer de 70 años, vecina de Wilkes-Barre. En realidad, la cola se debía más a los exhaustivos controles y la mala organización, con un único acceso y pocos arcos de seguridad, que a la cantidad de personas.

El bulo de que a Trump le robaron las elecciones de 2020 ha calado entre sus seguidores. "Trump ganó" se ha convertido en un lema como "Elvis vive". "Todos los que conozco votaron a Trump", se justificaba un hombre de unos 40 años con una camiseta blanca de apoyo a Doug Mastriano, el candidato a gobernador de Pensilvania, uno de los más conspicuos negacionistas electorales.

Trump disparó en todas direcciones. Ridiculizó el coche eléctrico y la decisión de California de prohibir los de combustión, aunque sea con el horizonte de 2035 que el expresidente no ha mencionado. También aseguró que advirtió a Merkel de que estaba en manos de Rusia por su dependencia del gas y que ella le decía que eso no iba a ocurrir. "Los alemanes se reían en la ONU cuando le advertí. Ya no se ríen", ha dicho.

Wilkes-Barre, ciudad de unos 45.000 habitantes vecina de Scranton, localidad natal de Biden, es la capital del condado de Luzerne. Ningún candidato presidencial republicano había ganado allí en décadas, pero fue clave para que Trump venciese en 2016 a Hillary Clinton en Pensilvania y, con ello, en todo el país. Con su mensaje populista, Trump conectó con los habitantes de esta ciudad de tradición minera e industrial que en menos de un siglo ha perdido casi la mitad de su población, a los que el periodista Ben Bradlee Jr, en su radiografía de lo ocurrido allí en esas elecciones bautizó como Los olvidados.

Lunes 5 de septiembre de 2022

BIOCERAMIC

MOONSWATCH

COLLECTION

MISSION ON EARTH



OMEGA × swatch

Solo disponible en las tiendas Swatch seleccionadas

#### INTERNACIONAL GUERRA EN EUROPA

JAVIER G. CUESTA, Moscú El paso sobre el río Narva, la frontera natural entre Estonia y la Unión Europea y Rusia, recordaba este verano a las viejas películas de los tiempos de la Guerra Fría. Las decenas de rusos que viajaban en el autobús revolvían uno por uno sus maletas ante los guardias estonios mientras una refugiada ucrania era interrogada delante de sus dos hijos en su huida a Europa. Casi cinco horas atrapados allí, solo una etapa de un trayecto mucho más largo. El viaje de Moscú a Madrid, que en el pasado tomaba cuatro horas y media de vuelo directo, ahora exige o bien pagar un vuelo prohibitivo a través de los pocos países que no sancionan a Rusia que quedan, o bien perder dos días por trayecto entre trenes, autobuses y aviones. Es decir, casi cuatro días de las vacaciones si se suman la ida y la vuelta.

'Visitar Europa es un privilegio, no un derecho", sostuvo la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en una entrevista con EL PAÍS el día 27. La jefa del Gobierno estonio es quizá la dirigente que ha usado los términos más duros de los países del bloque comunitario que abogan por prohibir totalmente los visados para rusos. Ese argumento —que Kallas ya había incluido días antes en un tuit- desató una oleada de críticas en Rusia, que ha acogido con evidente descontento la decisión tomada finalmente por la UE. Bruselas no eliminará la concesión de visados pero sí hará que conseguirlos sea mucho más difícil y más caro, al suspenderse el acuerdo de 2007 que facilitaba la tramitación de los permisos de entrada para turistas rusos en la zona Schengen.

Obtener uno de esos visados no era muy difícil hasta ahora para los rusos a pesar de las sanciones. Lo que sí han provocado ya las medidas de castigo de Occidente es que viajar a la UE se haya convertido en un privilegio. El bloqueo del espacio aéreo y las sanciones han provocado tal escasez de vuelos que un billete a Europa puede costar a un ruso el equivalente de dos o tres meses de sueldo, si no cruza por las fronteras terrestres con Estonia o Finlandia.

Lo que antes eran viajes sin más ahora se han convertido en una carrera de obstáculos. "Viajé a Madrid después de comenzar todo [el conflicto en Ucrania]. Fue un viaje largo, incomodo y yo estada muy nerviosa. Tuve que ir de Moscú a San Petersburgo, y de ahí en autobús a Helsinki para coger un avión". cuenta a este diario Irina Samovlenko, cuva hija, Vera, vive en la capital de España. "Nos retuvieron un rato enorme en la frontera para una inspección extremadamente escrupulosa. Nos abrieron todas las maletas, nos revisaron todo. Además, como no nos funcionan las tarjetas, tenía que llevar todo el dinero encima", recuerda.

Estos problemas no afectan solo a los turistas rusos. El español P. S., que pide ser identificado solo con sus iniciales, vive en España pero su pareja y su hija



Un coche espera para cruzar de Estonia a Rusia en el control fronterizo de Narva. / SEAN GALLUP (GETTY)

Las sanciones de Bruselas convierten los viajes de los rusos con destino a la Unión Europea en un privilegio

## Vuelos a 2.000 euros o dos días de autobús y tren

de cuatro años residen en Moscú. "Antes tardaba, con un vuelo directo de Barajas a Domodédovo [el aeropuerto internacional de Moscú], entre 10 y 12 horas de puerta a puerta y me costaba unos 400 euros en total. Ahora vuelo con escalas a Tallin o Helsinki, de ahí cojo un autobús a San Petersburgo, y después un tren a Moscú. Tardo entre 38 y 48 horas y me sale en total por unos 700 euros, dependiendo de la antelación con la que pueda comprar los billetes", lamenta en una conversación por teléfo-

no pocos días después

de regresar a España. Estos viajes que se antojan eternos pueden ser aún más largos cuando el destino son ciudades alejadas. Es la prueba que afronta Marina, una rusa que vive en Milán y que viaja a bordo del autobús que cubre el trayecto Tallin-San Petersburgo: "Y todavía me queda otro día de tren a Rostov, que allí no hay vuelos por estar pegado a Ucrania". Más de 1.700 kilómetros separan San Petersburgo y esa ciudad del sur de Rusia.

Los aviones de las aerolíneas rusas no so-

lo corren el riesgo de ser bloqueados al aterrizar en los países que congelan activos del país eslavo, sino que, desde la adopción de las sanciones, muchos están aparcados al haber dejado La restricción de visados añade otra traba a la carrera de obstáculos

El 69% de la población nunca ha salido del país, según una encuesta



La psicóloga rusa María Shelkova. / Yuri tereshcenko

de recibir piezas de repuesto. Todo ello ha provocado un gigantesco cuello de botella de los pocos vuelos rusos con destino a territorios "seguros", como algunas naciones de Oriente Medio y Turquía. La consecuencia es que los precios se han disparado: por ejemplo, viajar a Europa haciendo escala en Estambul con una compañía turca supera de largo los 100.000 rublos, entre 1.500 y 2.000 euros. "Para una familia con una niña supone casi 6.000 euros por viaje, una locura", recalca el español P. S.

La incertidumbre sobre posibles viajes futuros es también absoluta. Aliona pagó 3.500 euros en mayo a una agencia de visados para tramitar un permiso de estudiante en la zona Schengen.

El proceso es muy lento, más aún con las expulsiones en los últimos meses de diplomáticos que trabajaban en consulados occidentales, y ahora se complicará todavía más con la decisión europea de romper el acuerdo de los visados rápidos de 2007. "No veo perspectivas para mi sector en Rusia en los próximos 10 años", nos cuenta esta especialista de marketing que hasta ahora trabajaba organizando actos para firmas extranjeras. "Ahora estoy atrapada en Rusia mientras veo cómo [el impacto de] todas es-

tas noticias se reflejan en mí misma", lamenta.

El veto europeo a los visados turísticos para rusos no parece que vaya a tener una gran repercusión en la mayor parte de la

población. Según una encuesta de la Fundación de Opinión Pública, solo un 14% de rusos se ha ido de vacaciones al extranjero en los últimos cinco años. En los 12 meses anteriores al pasado agosto, solo un 2% de rusos había viajado con ese fin fuera de Rusia. El 69% de ciudadanos del país nunca ha salido de él. Según datos de la administración fronteriza rusa, los tres primeros destinos en 2022 fueron el territorio caucásico —y no reconocido internacionalmente- de Abjasia, seguido de Turquía y Egipto. Estos dos últimos destinos de hotel y playa han visto desplomarse a la mitad sus reservas rusas este verano respecto al anterior.

#### **Enviar dinero**

Las transferencias de dinero hacia el extranjero son otro de los problemas que afrontan muchos rusos y sus allegados. La mayoría de los bancos del país eslavo han sido desconectados del sistema SWIFT y las entidades españolas suelen bloquear o poner problemas a los envíos de dinero a Rusia. "La última vez que pasé dinero fue con Western Union, eso ahora no es viable", añade P. S., que en agosto llevó con él a Rusia "un fajo de dinero" en metálico. Apenas estuvo tres semanas de vacaciones con su hija, las primeras en más de medio año. Antes, hacer una escapada a Moscú en cualquier momento para ver a la niña era factible en un puente; en las actuales circunstancias, se ha vuelto imposible.

Muchos rusos han perdido también a sus clientes en el extranjero. Es el caso de María Shelkova, psicóloga y sexóloga que antes atendía de forma telemática a algunos pacientes rusoparlantes que vivían fuera. "Desde el momento que aparecieron las sanciones, se acabó. Si no tienen posibilidad de mandar dinero a una cuenta en rublos, no puedo cobrar", subraya a este periódico.

"Tenía una cliente de Ucrania, de Kiev. Es curioso cómo las sanciones nos dividen. Esto no es de política, somos gente común, con sus lazos propios", reflexionaba Shelkova antes de explicar que su paciente vive en Noruega con su marido. "En cuanto comenzó todo esto, empezó a ocuparse de los refugiados: montó una organización y sus padres se mudaron con ella. Le supuso un gran estrés y quería que la ayudase. Le daba igual que yo fuera rusa y ella ucrania. Ella confiaba en mí. Sin embar go, no podía mandar dinero. Buscamos variantes a través de un amigo con cuentas en euros, pero no es cómodo y consumía tiempo v comisiones. Al final tuvimos que dejarlo", señaló.

La última vez que pisó la Unión Europea fue en 2019, en una escapada a Francia. "Ahora no puedo ir allí a descansar una semana. Se pierde mucho tiempo de viaje y no se puede usar la tarjeta rusa en ningún lado", apunta en otra conversación por teléfono desde las islas Maldivas. Volar allí cuesta la mitad que los destinos a Europa, y las 13 horas de trayecto hasta parecen cortas.

Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS **7** 

GUERRA EN EUROPA INTERNACIONAL



Shalev Levi, frente al control de seguridad de salida del aeropuerto israelí de Ben Gurión, antes de volar hacia Moldavia. / A. P.

ANTONIO PITA, Tel Aviv Shalev Levi teme más al cielo que a la tierra. Es un jaredí, un temeroso de Dios --como se denomina en hebreo a los judíos ultraortodoxos-y acaba de facturar en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv rumbo a Moldavia para cruzar luego por carretera a Uman, en el centro de Ucrania. Allí se unirá a los más de mil ultraortodoxos que ya están en la ciudad para cumplir con la tradición anual, nacida hace dos siglos, de festejar el Año Nuevo -- según el calendario hebreo— ante la tumba del rabino Najman de Breslev. Aún quedan tres semanas para la celebración, pero Levi teme que los reiterados llamamientos de los gobiernos israelí y ucranio a renunciar este año al peregrinaje se transformen más adelante en prohibición pura y dura.

—¿No le da miedo ir a una Ucrania en guerra?

—También aquí hay guerra. Me da más miedo Jerusalén que Jersón. Y la autoridad a la que escucho no es la de ellos [los gobernantes], es la de mi rabino.

El medio centenar de vuelos chárter de Tel Aviv a Chisináu, la

Miles de judíos ultraortodoxos mantienen su peregrinaje anual a Uman pese a los avisos de las autoridades

## Más miedo a Dios que a las bombas rusas

capital de Moldavia, hasta la celebración, que empieza el día 25, están ya completos, según el canal Keshet 12 de la televisión israelí. Es pronto para aventurar cuántos peregrinarán finalmente, aunque ningún cálculo supera los 15.000. Otros años suelen rondar los 30.000 (prácticamente todos hombres), sobre todo provenientes de Israel y, en menor medida, de Estados Unidos.

"Muchos de los que no van este año es más por el viaje que por la guerra. Son casi tres horas de vuelo, luego otras tres en autobús hasta la frontera y otras Se estima que habrá unos 15.000 viajeros, frente a los 30.000 de otros años

Yair Lapid pide a sus compatriotas que no vayan por el "peligro que supone" tres hasta Uman. Yo vuelo ya porque no puedo arriesgarme a que cierren. Y cuanto más tardase, más dinero me costaría, y no me lo puedo permitir. Ya solo quedan plazas en los aviones a Rumania [también fronteriza con Ucrania]. Mi mujer se queda cuidando de los cinco hijos", afirma Levi, de 30 años y cuya blanca kipá bordada v amplia sonrisa revelan su pertenencia a Breslev, el movimiento jasídico que fundó en el siglo XVIII el rabino enterrado en Uman, al que pertenecen el grueso de quienes se dirigen allí en estas

Najman, que consideró un mandamiento "estar feliz siempre" (parte de sus seguidores se distinguen por bailar en las calles una especie de tecno-pop religioso), pidió que ninguno de sus discípulos faltase a las reuniones que organizaba con motivo del Año Nuevo judío. Murió en 1810, sin querer designar sucesor, y el nuevo líder del movimiento organizó al año siguiente la primera congregación ante la tumba. La tradición perduró (incluso de forma clandestina durante el estalinismo) y tras la

desintegración en 1991 de la Unión Soviética, de la que Ucrania formaba parte, se convirtió en un fenómeno de masas al que también acude una minoría de "religiosos de otras corrientes, buscadores de espiritualidad y oportunistas, algunos de los cuales cometen actos delictivos", explica por teléfono Benjamín Brown, profesor de Pensamiento Judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los roces entre peregrinos y locales, incluso a puñetazos, son habituales.

#### Garantizar la seguridad

El jueves, el primer ministro israelí, Yair Lapid, pidió a sus compatriotas que no viajen a Uman "a la luz del peligro para la vida que supone entrar en la zona de combate", según el comunicado que daba cuenta de su conversación telefónica con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski. Ese mismo día, el Ministerio de Exteriores israelí emitió una nueva alerta de viaje a Ucrania (ya lo hizo en febrero) en la que recordaba que pocos días antes "se dispararon misiles hacia el área de Uman que mataron a un ciudadano e hirieron a varios más". También exhortaba a sus ciudadanos a abandonar el país de inmediato y subrayaba que Israel carece de presencia diplomática permanente en Ucrania.

Ya a principios de julio el embajador de Ucrania en Tel Aviv, Yevgen Korniichuk, recordó en Facebook que Kiev ni permite la entrada "a turistas y visitantes" ni puede "garantizar la seguridad de los peregrinos". "Imaginad que haya una multitud de 50.000 o incluso más rezando en Uman y [Rusia] decida disparar misiles. ¿Podéis garantizar que no va a suceder", señalaba. Korniichuk concedió incluso entrevistas sobre el tema a la prensa ultraortodoxa, ya que este colectivo --que supone cerca del 13% de la población israelí— ignora a los medios de comunicación generalistas.

Daniel Cohen asegura desconocer la alerta de viaje. "No tengo tiempo para ver las noticias. Me preocupan cosas más importantes", zanja mientras se dispone a facturar en el aeropuerto de Tel Aviv cuatro enormes bolsas con platos y cubiertos de un solo uso para un grupo de 120 peregrinos

## La central de Zaporiyia vuelve a perder su conexión principal con la red de Ucrania

La planta nuclear sigue suministrando electricidad al país gracias a una línea auxiliar

LUIS DE VEGA **Lviv** 

ENVIADO ESPECIAL En medio de la guerra que se libra en Ucrania, la central nuclear de Zaporiyia volvió a perder el viernes su conexión eléctrica de la red principal del país, aunque ayer se mantenía conectada a través de una línea auxiliar de reserva, informó el sábado por la noche en un comunicado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La agencia de vigilancia de Naciones Unidas asegura que, según Ucrania, la desco-

nexión se produjo tras un nuevo bombardeo el viernes por la tarde. Esta central, ubicada en el sureste del país y en primera línea de fuego, sigue siendo el centro de atención de la guerra en la antigua república soviética, cuya invasión por tropas rusas cumplió seis meses el pasado día 24. Una misión de inspectores de la ONU logró visitar e inspeccionar las instalaciones la semana pasada y el Kremlin accedió a que dos de sus representantes permanezcan en la planta.

No habían pasado ni 48 horas desde que el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, estableciera el jueves esa misión, cuando altos funcionarios ucranios informaron a los expertos de la ONU de que la cuarta línea eléctrica operativa, de 750 kilovoltios, estaba caída. Las otras tres habían dejado de funcionar durante los meses previos de conflicto. Pese a todo, se mantiene funcionando la línea de reserva de entre 330 y 750 kilovoltios que une las instalaciones con

una central térmica próxima. La desconexión del viernes ya se había producido con anterioridad, el día 25.

La de Zaporiyia es la central más grande de Europa y fue ocupada por tropas rusas el 4 de marzo, aunque los operarios ucranios se mantienen en sus puestos. Desde entonces, los ataques han sido continuos en la zona y el riesgo de desastre nuclear está a la orden del día en un país que sigue teniendo presente el accidente de Chernóbil de 1986.

El acceso limitado al sistema eléctrico estatal ha obligado también a desconectar de nuevo el reactor número cinco. De los seis reactores de la central, solo uno sigue en funcionamiento, de acuerdo con el OIEA.

Tanto Ucrania como Rusia se acusan mutuamente de haber bombardeado la central. Moscú reiteró ayer esas acusaciones al sostener que Ucrania intentó atacar la central la víspera con ocho drones armados, aseguró el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.

El OIEA publicará esta semana un informe sobre la seguridad nuclear en Ucrania que incluirá los resultados de su misión en la central de Zaporiyia. La agencia de verificación atómica informará también mañana de las conclusiones de su visita al Consejo de Seguridad de la ONU.

#### **INTERNACIONAL**

## Los 'tories' anuncian el sucesor para remontar la 'era Johnson'

Los sondeos apuntan a Liz Truss como favorita para ocupar Downing Street

RAFA DE MIGUEL, **Londres** A las 12.15 de hoy (13.15, hora peninsular española), 67 millones de británicos sabrán por fin en manos de quién han puesto el futuro del Reino Unido los 160.000 afiliados conservadores que han elegido al sucesor del primer ministro, Boris Johnson. Se desvelará finalmente si, como sugieren con firmeza todas las encuestas, los tories se habrán entregado al mensaje optimista y difuso de la ministra de Exteriores, Liz Truss, o al jarro de rigor y agua fría que ha propuesto el exministro de Economía, Rishi Sunak. Todo sugiere que será lo primero.

Muchos militantes no han perdonado a Sunak su "traición", al propiciar con una dimisión abrupta el hundimiento del Gobierno de Johnson. Nadie discute su capacidad y preparación, ni siquiera la seriedad con la que ha planteado durante la del abastecimiento", explicó. Ante la urgencia más grave que afronta el Reino Unido, como el resto de Europa, no ha ido más allá. A diferencia de su todavía rival, Sunak, que en ese mismo programa detallaba los tres segmentos a los que deben ir dirigidas distintos tipos de ayuda directa -consumidores en general, población más vulnerable económicamente y pensionistas-, Truss no revela los fundamentos de su plan. Y genera la duda de si juega con el factor sorpresa o si realmente lleva en la mochila más voluntarismo que ideas.

Aunque el vencedor de las primarias ofrecerá un pequeño discurso a los afiliados hoy, cuando la dirección del Partido Conservador revele su nombre, el traspaso de poder se producirá mañana. Si finalmente se confirma que Truss será la nueva primera ministra, el temporal



Truss llegaba ayer a las oficinas de la BBC en Londres. / NEIL HALL (EFE)

campaña de primarias la necesidad urgente de plantar cara a la inflación, antes de lanzarse alegremente a bajar impuestos, como promete su rival, Truss. Pero muchos conservadores han caído seducidos ante el discurso fuertemente ideológico de la candidata; ante su reivindicacion del legado mas polarizante de Johnson -Brexit, inmigración, fuerte gasto en defensa...y ante una táctica muy similar a la del primer ministro conservador más popular de las últimas décadas: prometer a los ciudadanos un futuro de rosas, sin aclarar cómo pretende alcanzarlo.

"Si soy elegida primera ministra, actuaré de inmediato en dos frentes: en la factura del gas y la electricidad, y en el suministro energético", anunció ayer Truss en la BBC. "Porque ambos problemas van de la mano. Necesitamos ayudar inmediatamente a los hogares y a las empresas, pero es necesario además dar con una solución al problema

que deberá capear desde el primer minuto al mando será descomunal. Los precios disparados de la energía, con facturas que van a aumentar casi un 100%; una recesión en ciernes, anunciada por el Banco de Inglaterra; un potencial conflicto con Bruselas, a cuenta del Protocolo de Irlanda del Norte; y un otoño e invierno plagados de conflictividad laboral, con huelgas anunciadas en la mayoría de los sectores públicos.

Truss reunió la semana pasada al núcleo de sus colaboradores para preparar un plan de desembarco en el Gobierno. No habrá periodo de gracia, ni 100 ni 10 días, para el nuevo primer ministro conservador. Quedan dos años para que deban convocarse nuevas elecciones generales. Muy pronto se sabrá si el sucesor de Johnson consigue el milagro de dar la vuelta a las expectativas electorales, desastrosas para los conservadores, o se limita a gestionar la derrota definitiva.



La policía francesa inspeccionaba el camión del atentado en Niza en julio de 2016. / ERIC GAILLARD (GETTY)

## Francia abre el juicio por el atentado en Niza en 2016

El terrorista fue abatido tras el atropello que mató a 86 personas

MARC BASSETS, París Francia dará hoy un paso más en el esfuerzo colectivo por juzgar y entender en su complejidad la ola de atentados que en 2015 y 2016 dejaron más de 200 muertos y una sociedad angustiada por la violencia yihadista. Después del proceso por la matanza en el semanario Charlie Hebdo, hace dos años, y del que juzgó durante nueve meses, en 2021 y 2022, los atentados contra la sala de conciertos Bataclan, el Stade de France y varias terrazas de París, hoy arranca el juicio por el tercero de los grandes atentados de aquel periodo: el del 14 de julio de 2016 en Niza, donde 86 personas, entre ellas 15 menores, murieron atropelladas por un camión, y más de 300 resultaron heridas.

En el Palacio de Justicia de la capital francesa ocho personas se sentarán durante tres meses en el banquillo de los acusados por el atentado de Niza. Entre ellas no figura Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, el tunecino de 31 años que a las 22.35 del día de la fiesta nacional francesa de hace seis ve ranos se puso al volante de un camión de 19 toneladas y aceleró por el paseo de los Ingleses, la popular avenida junto a la playa donde decenas de miles de personas acababan de asistir a los fuegos artificiales tradicionales de esta fecha. El terrorista, un hombre con un largo historial de maltratos a su mujer e hijos y sin aparente interés por el islam, murió por los disparos de la policía.

Los acusados, siete hombres y una mujer, pertenecen en distinto grado al entorno de Lahouaiej-Bouhlel y participaron, de manera más o menos indirecta y más o menos consciente, en los planes del terrorista. Ninguno está acusa-

Un tribunal juzgará durante tres meses a ocho personas del entorno del atacante

El proceso se celebra en París, a 900 kilómetros del lugar de los hechos

do de complicidad. Tres de ellos -Mohamed Ghraieb, Chokri Chafroud y Ramzi Kevin Arefa, nacidos en Túnez o de origen tunecino— están acusados de participación en una asociación de malhechores terrorista por haber ayudado a Lahouaiej-Bouhlel a alquilar el camión o a hacerse con las armas que llevaba en el momento de la matanza. Ghraieb y Chafroud se exponen a penas máximas de 20 años de prisión. Arefa, a la cadena perpetua. Utros cua tro acusados, de origen albanés, no afrontan cargos por terrorismo: presuntamente participaron en el suministro de las armas. Otro acusado se encuentra en paradero desconocido. Una singularidad del proceso

de Niza es que se celebrará en París, a 900 kilómetros del lugar de los hechos y de residencia de buena parte de las víctimas. "Es una dificultad enorme, enorme", dice la abogada Olivia Chalus-Penochet, que representa al menos a 45 de víctimas y que estos meses abandonará su despacho en Niza para instalarse en París. "Al principio era el motivo de todas las reticencias, por venir a testifi-

car o para interesarse por el proceso", explica Chalus-Penochet, coordinadora del Colectivo 14-07 Avocats. Como medida excepcional, las audiencias podrán seguirse en directo desde el Palacio de Congresos Acrópolis en Niza. Como el juicio de *Charlie Hebdo* o el de noviembre de 2015, se grabará para los archivos históricos.

El juicio, como sucedió con los otros dos, tendrá posiblemente una parte catártica: la posibilidad, para las víctimas, de dar testimonio de su experiencia y el trauma posterior, etapa necesaria para pasar página. También puede ayudar a precisar el perfil del terrorista, que trabajaba como repartidor. El Estado Islámico reivindicó el atentado, pero Lahouaiej-Bouhlel no dejó ningún mensaje. En su entorno era conocido por burlarse de la religión. Si se le temía, no era por yihadista, sino por sus arrebatos violentos. La incógnita es si, en los días previos a la matanza, se radicalizó y cómo.

Para la abogada Chalus-Penochet, "este tipo de atentado es extremadamente perverso, porque puede tocar a cualquier sociedad, inspirar a un individuo que parezca integrado y que, de la noche a la mañana, responda a los llamamientos del Estado Islámico porque es un espíritu débil, porque su entorno lo anima, porque se lleva". "Esto no disculpa al entorno", añade.

En declaraciones a la agencia France Presse, William Bourdon, abogado de uno de los acusados, ha declarado: "Los vínculos de proximidad y de camaradería que [su cliente, Mohamed Ghraieb] tenía con el conductor son radicalmente insuficientes para establecer cualquier responsabilidad penal".

Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS **9** 

#### **INTERNACIONAL**

## Los líderes del Polisario se aferran al plan de autodeterminación de la ONU

El enviado de Naciones Unidas visita Tinduf para intentar reavivar una solución política

JUAN CARLOS SANZ, Rabat Staffan de Mistura, de 75 años, exmediador de la ONU en Afganistán, Irak, Siria y otros focos de tensión global, viajó el fin de semana en medio del mutismo a Tinduf (Argelia) en un intento de reavivar una salida política para la descolonización del Sáhara Occidental, territorio español hasta 1975. El diplomático escuchó en los campamentos de refugiados saharauis el memorial de agravios de los dirigentes del Frente Polisario, que se aferran al plan de autodeterminación mediante un referéndum que abriría la puerta a la independencia, diseñado hace tres décadas por Naciones Unidas frente a la autonomía ofrecida por Marruecos, que administra de hecho la mayor parte de la antigua colonia.

Enrocado en esa tesis por la deriva en su favor de Estados Unidos y varios países occidentales, entre ellos España, el Gobierno de Rabat juega con el tiempo a su favor mientras los enviados de la ONU se suceden en el cargo. Del silencio oficial de De Mistura, nombrado hace apenas 10 meses, solo ha emergido la voluntad de continuidad y de "seguir guiándose por la línea sentada por sus predecesores en el proceso político sobre el Sáhara", según aclaró un portavoz oficial.

En su segunda visita al desierto de piedra del extremo oeste de Argelia, la primera después del giro dado en marzo por el Gobierno español hacia la propuesta de autonomía marroquí al considerarla como la "más seria, realista y creíble", el mediador recibió un



Staffan de Mistura daba la mano ayer a Ghali en Tinduf (Argelia)./ AFF

mensaje inequívoco del Polisario: ya no considera a España un actor "positivo" en la solución del conflicto tras "aliarse" con la postura de Marruecos. "Ha pasado a ser un actor que ha creado más problemas en el proceso de descolonización", advirtió Sidi Omar, representante saharaui ante la ONU, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

El Frente Polisario suspendió los contactos con el Gobierno español tras el cambio de posición sobre el Sáhara, y Argel, que acoge en su territorio a los exiliados saharauis, retiró a su embajador en Madrid y paralizó relaciones políticas y económicas con Madrid. En este clima de ruptura formal, De Mistura llegó a Tinduf en un vuelo regular, en lugar de en un avión de la Fuerza Aérea española, habitualmente ofrecido por la expotencia colonial desde hace tres décadas para los desplazamientos en la región de los enviados del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental.

El enviado de la ONU inició el sábado su visita con una primera toma de contacto con el negociador jefe saharaui, Jatri Aduh, y representantes de las sociedad ciCon el cambio de varios países, el tiempo juega a favor de Marruecos

España ya no es un actor "positivo" para el conflicto, dice un dirigente saharaui

vil. Como conclusión, se entrevistó ayer con Ibrahim Ghali, el líder del Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática.

Este viaje se produce dos meses después de la visita del mediador a Rabat, donde se reunió con el ministro de Exteriores, Nasser Burita. De Mistura tenía también previsto volar en esas fechas a El Aaiún, capital de la antigua colonia española, pero canceló abruptamente el viaje sin que mediaran explicaciones. Tras la visita a Tinduf prevé viajar hoy a Argel y el sábado lo hará a Nuakchot, capitales de los vecinos Argelia y Mauritania, para completar las mismas etapas que recorrió en su primera gira regional, en enero.

De Mistura trata ahora de recabar las posiciones de las distintas partes con el fin de poder reactivar un proceso de solución política estancado. El Frente Polisario denunció en 2020 el acuerdo de alto el fuego con Marruecos que puso fin en 1991 a tres lustros de hostilidades con mediación de la ONU. Marruecos se ha rearmado además, entre otros medios, gracias al reciente acuerdo de cooperación militar suscrito con Israel.

El reconocimiento también hace dos años de la soberanía marroquí sobre el Sáhara por parte de EE UU a cambio de la normalización de lazos entre Rabat y el Estado judío, cuando agonizaba el mandato de Donald Trump, fue el detonante de un vuelco diplomático en cadena en favor del plan de autonomía marroquí que han seguido, entre otros, Alemania, España y Países Bajos.

De Mistura espera poder presentar el mes que viene ante el Consejo de Seguridad de la ONU el balance de su primer año de misión. El sigilo y el silencio con el que se mueve ahora en sus desplazamientos por el Magreb contrasta con la proyección pública y estrategia abierta de comunicación de su etapa entre 2014 y 2019 en el conflicto de Siria.



# TIME INSTRUMENTS FOR URBAN EXPLORERS

▶ BR 05 COLLECTION bellross.com



## **OPINIÓN**

## Vuelta a las aulas

La superación de la pandemia permite afrontar el año escolar con el desarrollo de la nueva ley de educación

ás de 8,2 millones de alumnos volverán en los próximos días a los centros de enseñanza no universitaria con el alivio de dejar atrás las restricciones de la pandemia. El refuerzo de las plantillas docentes en estos dos últimos cursos ha permitido que los resultados escolares no se hayan resentido. Una de las lecciones evidentes que deja la pandemia es que reducir la ratio de alumnos por profesor mejora los resultados. Tanto la comunidad docente como las asociaciones de padres consideran que el esfuerzo de contratación adicional hecho durante la crisis (junto a la persistente caída de la natalidad) brindan una inmejorable oportunidad para bajar las ratios, a pesar de las reticencias de las comunidades autónomas por el esfuerzo económico que eso representaría.

El decreto de condiciones mínimas de los centros educativos es, así, una de las cuestiones cruciales y de mayor calado de la nueva ley. El debate no gira solo en torno a los costes, sino sobre el modo de hacer más equitativo el sistema. La reducción generalizada del número de alumnos por aula tiene un elevado coste y un resultado homogéneo, pero apenas significa nada en entornos socioeconómicos medios y altos. Donde de veras puede ser decisivo es en aquellos centros que acogen un alumnado procedente de familias más pobres y menos autosuficientes desde el punto de vista cultural o formativo. Según diversos estudios, es menos costosa globalmente y ofrece mejores resultados una aplicación selectiva de esa reducción del número de alumnos por clase.

Salvada la pandemia, hoy los equipos directivos podrán centrarse en la renovación pedagógica que impulsa la nueva ley con el fin de ofrecer una enseñanza basada en la acumulación de conocimientos y, a la vez, capaz de potenciar las habilidades para aprender y aplicar los conocimientos adquiridos. También la evolución de algunos indicadores educativos invita al optimismo pese al mantra de un empeoramiento crónico. El abandono escolar empieza a dejar de ser una de las lacras históricas del sistema educativo español cuando está más de 10 puntos por debajo en relación con el curso 2011-2012. La mejora es espectacular, pero todavía estamos 3,6 puntos por encima de la media europea. Que el 28,7% de los alumnos de 15 años hayan repetido al menos una vez, cuando la media de la OCDE es del 11,3%, indica que hay aún un amplio margen de mejora. Con la nueva ley queda en manos del equipo docente decidir la opción preferible sin tener que someter al alumno forzosamente a una repetición que puede ser el peor remedio. También las últimas reformas destinadas a equilibrar la oferta educativa y la demanda profesional están empezando a dar resultados. El efecto inmediato ha sido el fuerte crecimiento de la nueva FP (por encima del 48,6% en el número de alumnos matriculados en ciclos superiores respecto a 2015).

Las amenazas de un inicio de curso tormentoso en algunas autonomías, particularmente en Cataluña, se han disipado gracias a una negociación de última hora. Sigue siendo inquietante, sin embargo, el impacto que pueda tener el aumento del coste de la vida para afrontar los gastos de material escolar en las familias más golpeadas por la inflación. En torno a un 11% del alumnado está en una situación de vulnerabilidad grave y ellos deberían ser los destinatarios de potenciales nuevas ayudas. La rapidez de reacción y la agilidad de las administraciones es clave para impedir que la incertidumbre económica pueda acabar afectando al rendimiento escolar de quienes más lo necesitan.

## Sin visados para rusos

ntre las medidas de presión contra Putin activadas por la UE en los últimos días figura la suspensión total del tratado que firmaron Bruselas y Moscú en 2007 para facilitar el acceso de los ciudadanos rusos a la zona Schengen. La decisión adoptada en la República Checa por los ministros de Exteriores de la UE deberá ser ahora aplicada por las embajadas de los países miembros en Bruselas. La consecuencia inmediata será la demora del proceso de concesión de los visados y su encarecimiento (de los 35 euros actuales a 80). El equilibrio para mantener la unidad de la UE esta vez se ha vencido del lado de quienes más razones tienen para temer llegadas de visitantes que puedan ser espías o trabajar para los intereses rusos. La efectividad de la medida para los Estados fronterizos es difícil de cuantificar pero permitirá regular un flujo de ciudadanos procedentes de Rusia que na sido creciente en los ultimos meses.

La propuesta conlleva también consecuencias adversas para las esperanzas de muchos otros rusos que pueden sentirse abandonados por la UE. La suspensión del tratado de 2007 deja abierta la puerta a que cada país pueda imponer sus propias restricciones y condiciones de ingreso a los solicitantes. Menos convincente es que la UE se haya visto arrastrada a adoptar una misma medida para países menos expuestos a un riesgo de seguridad, como sí lo están Finlandia o los países bálticos. Establecer la tipología

específica de aquellos solicitantes de visado sobre quienes debe extremarse el control (funcionarios, militares, miembros de partidos políticos que apoyan la guerra) ayudaría a evitar el efecto de un castigo indiscriminado a la población rusa. La potencial capacidad de generar una presión interna contra Putin parece lejana ante un régimen de terror autocrático, donde la libertad de prensa no existe y la expresión de cualquier forma de disidencia se paga con la cárcel (incluido llamar guerra a la guerra que Rusia ha iniciado contra Ucrania). El enclaustramiento de la población en sus fronteras puede convertirla en doble víctima sin que se alcance el presunto objetivo de reforzar la presión a Putin.

El gélido perfil del Kremlin ante la muerte de Gorbachov y la ausencia de Putin del funeral emiten un mensaje de largo alcance: está muy lejos la Rusia de hoy de la voluntad de reimplicación y mestizaje entre Rusia y el resto de Europa que promovio Gorbachov nace 30 anos. Hoy, Putin lleva la dirección contraria. La suspensión del tratado de 2007 podría converger involuntariamente en la lógica del aislacionismo que ha alimentado Putin y redundar en una frustrante barrera insalvable para quienes se sienten en casa en la UE. Quizá no sea la opción "más miserable" que quepa imaginar, como ha defendido el periodista Aleksandr Podrabínek, pero deja en la orfandad a los sectores más prooccidentales de un país que un día u otro restituirá sus vínculos con el resto de Europa.



MIQUEL BARCELO

CARTAS A LA DIRECTORA

#### Las criptomonedas nos empobrecen a todos

Las criptomonedas empobrecen no solo a los que las compran o las minan, sino al resto de la sociedad. Nos empobrecen, aunque hayamos decidido no involucrarnos. ¿Hay que prohibirlas? Europa pasa por tiempos complicados. Tiempos de carestía energética en los que el gas es escaso y caro y no tenemos suficientes renovables. En este contexto, se consume una enorme cantidad de energía en el minado de criptomonedas. Según Cambridge, el minado de bitcoins consume la misma electricidad que un país densamente poblado y muy industrializado como Bélgica u Holanda. Este consumo energético, dedicado a alimentar las estafas de sellos y estampitas de nuestro siglo, incrementa la demanda de energía y, en consecuencia, contribuye a elevar sus precios. Todos pagamos más por la electricidad real porque algunos han considerado que es buena idea acumular dinero imaginario. Entonces, ¿deberíamos prohibir el minado de criptoactivos?

Chema Toralde. Madrid

### La seguridad que daba Ana Blanco

Los ciudadanos podemos con cualquier cosa: con un país convertido en tierra de fuego, con que suba todo como la espuma de los días, con las nuevas ayusadas que dejan entrever la colección otoño invierno de memeces que nos espera... Pero no podemos seguir adelante sin la icónica melena perfectamente planchada y brillante como una supernova que nos narraba todos los mediodías de nuestra vida las noticias. Ahora todo se desvanece, y aunque yo a esa hora del día estaba generando plusvalías en una gran empresa, saber que Ana Blanco siempre estaba allí me daba tanta seguridad como saber que Hacienda somos todos.

Susana Ruiz Olmedo

#### Liberales

Uno lee en el diario las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reclamando con urgencia la intervención del mercado eléctrico y se sorprende de que un político que se confiesa liberal pida una medida tan contraria a su credo. No menos sorpresa me produce que reputados miembros del Partido Conservador británico se alarmen ante la bajada de impuestos que

promete Liz Truss, en liza por el liderazgo del partido. ¿Qué fue de los liberales? ¿Dónde se esconden? De la misma manera que Chimamanda Ngozi postula que todos deberíamos ser feministas, en el fondo lo que ocurre es que todos los políticos son socialdemócratas. O deberían

> Juan José Romera López Málaga

#### **Argumentos falaces**

Supongo que tenemos el país que nos merecemos. Y lo construimos o destruimos entre todos. La posible desertización de Doñana me recuerda un comentario reciente que surgió en un foro a raíz de la noticia de EL PAIS sobre la progresiva desaparición de los glaciares del Pirineo. El mensaje era muy simple y, por lo tanto, algo preocupante: ¿por qué investigar tanto si todos sabemos cómo acabarán los últimos glaciares de España? Lo mismo sería trasladable a Doñana, supongo. Me acusaréis de demagógico y quizás mi argumento lo sea, pero por la misma regla de tres, ¿por qué los científicos tenemos que investigar sobre ia vida y sobre las emermeda des? Total, todos sabemos cómo acaba esta historia.

Marçal Pastor Anglada Barcelona

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones. **CartasDirectora@elpais.es** 



PRESIDENTE DE HONOR Juan Luis Cebrián

PRESIDENTE
Y CONSEJERO DELEGADO
Carlos Núñez

DIRECTORA

DIRECCIÓN ADJUNTA
Claudi Pérez, Mónica Ceberio,
Borja Echevarría y Eugenia de la Torriente

DIRECCIÓN AMÉRICA
Jan Martínez Ahrens
DIRECCIÓN CATALUÑA

Subdirección: Jordi Gracia (Opinión), Cristina Delgado, Javier Lafuente, Maribel Marín, Ricardo de Querol, José Manuel Romero y Carlos de Vega Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS **11** 

## Las palabras y las cosas

TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO

La alteración por el PP del normal funcionamiento de uno de los poderes estatales a través del bloqueo del CGPJ puede calificarse con toda propiedad como una especie de golpe de Estado institucional

oncluidos en noviembre de 2018 los cinco años de mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que establece la Constitución, el PP, tan pronto como pasó a la oposición, bloquea hasta hoy —durante tres años y medio ya- el nombramiento del nuevo CGPJ. Altera así el normal funcionamiento de las instituciones, logrando que el actual Consejo caducado haya continuado, hasta abril de 2021, haciendo los nombramientos para órganos judiciales que hubieran correspondido al futuro CGPJ.

Repite lo mismo que hizo, tras perder las elecciones de 2004, permitiendo al anterior Consejo —designado bajo la mayoría absoluta del PP- continuar dos años haciendo nombramientos que no le tocaban.

Sin entrar aquí en las razones últimas de esos incumplimientos por el PP de sus obligaciones constitucionales, lo cierto es que menoscaba la confianza que los ciudadanos puedan tener en la independencia de los órganos judiciales. La menoscaba al legitimar cualquier sospecha ciudadana sobre el porqué de esa manipulación en el nombramiento de integrantes de órganos judiciales de todos los niveles que parecería pretenderse al dejar que los haga un CGPJ caducado.

Una de las explicaciones, formal que no real, del incumplidor es que quiere cambiar el sistema de nombramientos previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sistema que, precisamente, el propio PP había modificado cuando tenía mayoría para hacerlo y con arreglo al cual se nombró el CGPJ ya caducado.

La inconsistencia de esas explicaciones la prueba que el PP no tenía objeción alguna a que el CGPJ caducado siguiera haciendo nombramientos judiciales con esa composición que ahora quiere cambiar. La objeción solo la suscita cuando toca que sea el nuevo CGPJ, designado con otras mayorías parlamentarias, quien haga tales nombramientos judiciales como ordena la Constitución.

En todo caso no puede dejar de señalarse que en países como Alemania, Suecia, Dinamarca o Finlandia los nombramientos judiciales los hacen, a diferencia de España, sus gobiernos a instancias de los ministros de Justicia respectivos sobre la base de propuestas de órganos independientes de selección. Se trata de países que, en los informes del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, ocupan los primeros lugares de mayor confianza entre los ciudadanos sobre la independencia de sus tribunaies. A minguno de dichos países se les na reprochado ni pedido nunca que cambien sus sistemas de nombramientos por comprometer la independencia judicial. Da ello idea de la inconsistencia sustancial de sus explicaciones al invocar la independencia judicial para incumplir la Constitución.

Del bloqueo del PP a la renovación del CGPJ debe destacarse su gravedad en cuanto altera y suspende el normal funcionamiento de una de las instituciones del Estado (el CGPJ) intimamente vinculada con uno de sus poderes: el Poder Judicial. Alteración dirigida a impedir que el nuevo CGPJ con una nueva composición proceda a hacer los nombramientos de titulares de órganos judiciales o las demás funciones que le corresponden. Esa nueva composición del CGPJ será siempre la que se adecue en cada momento -más o menos, dada la exigencia de acuerdos de tres quintos del Congreso y Senado para el nombramiento de miembros del CGPJ- a la composición de las Cortes Generales, representantes últimas de la soberanía.

Esa alteración del normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado a través del bloqueo del CGPJ puede calificarse con toda propiedad como una especie de golpe de Estado. Un golpe de Estado institucional, al realizarse de forma consciente y deliberada con la concreta finalidad de impedir que el nuevo CGPJ con la nueva composición que corresponda realice los nombramientos y funciones que le competen; también con la finalidad inicial de conseguir, también deliberadamente, que el viejo CGPJ caducado -que correspondía a otra composición de las Cortes Generalescontinuase haciendo nombramientos de jueces y magistrados para todos los órganos judiciales. Se vulnera, así, la voluntad constitucional de que, justamente cada cinco años, se renueve el Consejo con nuevos miembros que se correspondan con la evolución de las preferencias de los electores reflejadas en el Parlamento.

Un golpe de Estado no tiene que ver solo con el uso de la violencia o el armamento del Estado por parte del ejército o de las fuerzas de seguridad para fines distintos de los que motivaron que se les confiaran tales armas; ni tiene que estar tipificado con tal nombre como tal delito en el Código Penal. Un golpe de Estado se produce cuando, para alterar el normal funcionamiento de alguno de los tres poderes del Estado o cambiarlos, se emplean por al-

EL ROTO



guien atribuciones y competencias reconocidas por el ordenamiento para dirigirlas (deliberada y fraudulentamente, por activa o por pasiva) a tal alteración contrariando su finalidad original.

El ejemplo ilustrativo es Trump presionando a su vicepresidente para que emplease la potestad que la legislación electoral le reconoce para certificar el resultado de las elecciones con la finalidad espuria de negar, con falsas alegaciones de fraude,

la victoria de Biden. El intento de golpe de Estado de Trump no radica en que animara a asaltar con violencia el Capitolio —tal asalto solo fue el último recurso ilegal para forzar a su vicepresidente a dar tal golpe-, sino, exclusivamente, en que el vicepresidente se negase a certificar la victoria de Biden, abusando de su competencia. Lo que caracteriza el golpe de Estado es que emana del interior mismo del Estado al emplear, desviadamente, competencias, medios e instrumentos estatales, sean armas o atribuciones, para alterar cualquiera de los poderes.

Las palabras tienen la virtualidad de describir las cosas, pero también la de ocultarlas, siendo precisa en ocasiones una labor arqueológica para desvelar su correspondencia con las cosas (Foucault, Les mots et les choses). Hablar así, como aquí hacemos, de una especie de "golpe de Estado institucional" para calificar el bloqueo del CGPJ por el PP se hace necesario para acabar con el ocultamiento consciente o inconsciente en la descripción de lo

La urgencia de hacerlo la exige la comprobación de que no solo muchos medios de comunicación, sino el propio presidente del caducado CGPJ ha llegado a describir el bloqueo permanente de esa institución por el PP como un problema de los partidos que no se ponen de acuerdo para los nombramientos del nuevo CGPJ instando "a las fuerzas políticas concernidas" a "sacar la renovación del CGPJ de la lucha partidista" y refiriendo, además, a las Cortes Generales el incumplimiento de su deber constitucional. Palabras pronunciadas en su último discurso ante el Rey con ocasión de la apertura solemne del presen-

Es difícil que esas palabras no puedan llegar a ser interpretadas, en términos estrictamente objetivos y sin prejuzgar que se pronunciaran con la mejor intención, como una difuminación de la exclusiva responsabilidad del único culpable del bloqueo o como su justificación. Interpretadas, objetivamente hablando, como blanqueando esa especie de golpe de Estado institucional permanente al omitir la responsabilidad exclusiva del principal partido de la oposición y referirla a las Cortes Generales y al permitir que algunos lleguen a entenderlas, aunque sea erróneamente, como que legitiman incumplir la obligación constitucional de nombrar el nuevo CGPJ, pues basta con invocar que solo se cumplirá tal obligación si previamente se cambia la ley que el mismo PP nizo (o se asume por los demas el compro miso de cambiarla a su gusto) para traspasar a todos lo que es exclusiva responsabilidad del PP.

Urge acabar con la situación creada y a tal efecto empezar por ser cuidadosos con las palabras que se emplean para describir las cosas, con objeto de que la dirigencia del principal partido de la oposición, al no sentirse confortada con eufemismos, vuelva a la senda constitucional en que, hasta ahora, siempre ha estado, atendiendo a su deber con la Constitución, con la inmensa mayoría de sus votantes y con todos los españoles.

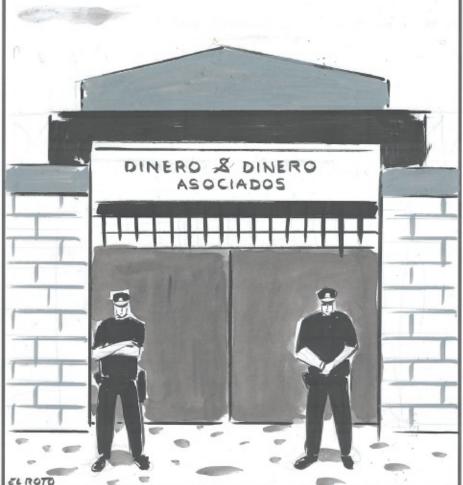

Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo es catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y exministro de Justicia.

#### **OPINIÓN**

## La India, 75 años después de su independencia

**OLIVIA MUÑOZ-ROJAS** 

Con su discurso nacionalpopulista, el primer ministro Modi ha sido excepcionalmente hábil a la hora de canalizar el descontento de una gran parte de la población víctima de la desigualdad

l pasado 15 de agosto, la India celebraba el 75º aniversario de su independencia del Imperio Británico. Un acontecimiento que pasó relativamente desapercibido en Europa —salvo en el Reino Unido, por obvias razones—, pero que ilustra bien el momento en el que se encuentra el milenario país sudasiático. Durante semanas, la ciudadanía se preparó para la celebración y proliferaban la publicidad y las ofertas comerciales ligadas a esta fecha. El Gobierno de Narendra Modi aprovechó para lanzar una campaña de incitación al fervor nacional, centrada en la tiranga —la bandera tricolor, naranja, blanca y verde con la rueda del dharma en el centro—. Se invitaba a todos los ciudadanos indios a lucirla en sus casas, tiendas y vehículos con el objetivo de que al menos 200 millones de banderas ondearan a lo largo y ancho del país. Días después del aniversario, la tiranga sigue siendo omnipresente en las calles de la capital india. Más allá de este ejercicio de patriotismo en lo simbólico, constatan muchos, el clima político actual es muy distinto al de 1947, cuando Jawaharlal Nehru tomaba las riendas del país tras la salida de los británicos, e incluso al de 1997, cuando se celebraron los 50 años de la independencia.

No es la primera vez que gobierna el Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio). Sin embargo, argumentan los críticos, desde que el partido derechista e hinduista ganara las elecciones en 2014 con Modi a la cabeza, el respeto a la pluralidad religiosa y étnica que caracterizó al proyecto fundacional de la India democrática y secular se encuentra cada vez más en entredicho. En los indicadores internacionales sobre calidad democrática, el país ha bajado consistentemente varios puestos en los últimos años, y numerosos observadores globales denuncian una progresiva erosión de las libertades civiles y una creciente marginación de las minorías musulmana y cristiana, así como de los dalits (tradicionalmente, los intocables) y adivasis (la población tribal). El propio Salman Rushdie, días antes de que fuera atacado en Nueva York, firmaba una carta junto con otros 101 signatarios en nombre de PEN América, dirigida a Droupadi Murmu, flamante presidenta de la India, y publicada el mismo 15 de agosto, alertando sobre la degradación de la libertad de expresión en su país de origen.

Según el politólogo francés Christophe Jaffrelot, en los últimos años, la India ha transitado hacia un nuevo tipo de régimen, la *democracia étnica*, en la que todos los ciudadanos conservan su derecho al voto, pero en la que las instituciones se van modificando para favorecer a una ma-

yoría hindú a expensas de las minorías. Para el analista indio Parsa Venkateshwar Rao Jr., el partido de Modi se ha apropiado del patriotismo como parte de su ideología; "lo que no se dice es que ese patriotismo es un patriotismo hindú". La aspiración a una sociedad étnica y culturalmente homogénea y la percepción de las minorías como amenaza se remontan a la ideología hindutva, gestada al mismo tiempo que los fascismos europeos. Si el BJP lleva tiempo capitalizando las tensiones religiosas en el país, Modi, sostienen varios analistas, ha sido excepcionalmente hábil a la hora de canalizar la frustración de millo-

nes de indios desencantados con las élites educadas en los valores occidentales que han gobernado mayoritariamente el país desde su independencia. En la lista de agravios figuran la corrupción y el impulso neoliberal emprendido en la década de los noventa por el histórico Partido del Congreso, pese a sus raíces socialistas. Pero también el arraigado desprecio hacia las capas más humildes, aun entre las élites ilustradas de ideas presuntamente liberales. La falta de voluntad política real por parte de varias generaciones de políticos indios progresistas para atajar la brutal desigualdad material y social que asola al país se hace palpable. Tal y como señala el periodista Anil Padmanabhan, 75 años después de la independencia del país, "algunos de los retos socioeconómicos heredados de los británicos siguen pendientes; por mencionar algunos: malnutrición seve-

No debe sorprender quizá que, en un proceso similar al que vemos en otros países, el discurso nacionalpopulista de Modi, su reivindicación de unas esencias propias ajenas a imposiciones foráneas, pasadas y presentes y su promesa de convertir a la India en una nación desarrollada de aquí al centenario de su independencia en 2047 calen en amplios sectores de la población, más allá de los resultados tangibles de sus políticas para estas mismas mayorías.

ra entre niños menores de cinco años, defe-

cación al aire libre, escuelas inadecuadas

y una estructura hospitalaria inexistente".

En un país con una población de 1.380 millones de personas y en el que el 10% de esta posee el 77% de la riqueza, según Oxfam, el reto que supone convertirlo en una sociedad desarrollada más igualitaria es inmenso. Mas, si algo nos enseña el pasado, es que los grandes avances sociales de una nación se producen cuando toda la ciudadanía, sin distinción, puede participar plenamente de la vida pública y económica de aquella.

**Olivia Muñoz-Rojas** es doctora en Sociología por la London School of Economics e investigadora independiente. Reside en Nueva Delhi.

#### RIKI BLANCO



#### MARTA SANZ

### Repetida

uelvo a casa después de unas vacaciones. Playa. Arroces. Cervecita. Siesta. Naipes. Libros. Baños. Familia. Especialización en mosquitos. Máster en medusas —las huevofrito son buenas y hay que dejarlas flotar-Un veraneo a la antigua, casi vintage, privilegiado, sin glamur. El dolce far casi niente y el encefalograma casi plano me limpian los sesitos de las moléculas de glutamato que causan fatiga mental: este comentario evidencia que nadie desconecta del todo porque se hundiría esta realidad, siniestra y reflectante, sustentada en el deseo de irse para poderse ver a todas horas. Así, pues, he tenido tiempo de hacerme algún selfi, leer a David Foster Wallace y ver mucha televisión. Precisamente, Foster Wallace, escritor estadounidense dedica cuentos vitriólicos a concursos míticos como Jeopardy!; presentadores como David Letterman, que reinventa el espectáculo televisivo perpetrando antiespectáculos - ¿en qué consiste la originalidad de nuestros catódicos iconos nacionales?—, y series como *Hawai 5.0*: polis blancos dan instrucciones a orientales subalternos para salvar el mundo de orientales malignos y lograr así que el mal no se extienda al "continente". Los orientales malignos quieren ser igual de poderosos que los blancos dominantes que, por cierto, logran que yo lea con placer no tanto a Aminata Sow Fall como al lucidísimo David Foster Wallace, que escribe en inglés y quizá se ahorcase ante la insatisfacción generada por contracciones que, en realidad, son sinergias económico-culturales.

Foster Wallace también cuenta por qué nos encanta ver series repetidas. Sin glutamato pero morena, vuelvo a quedarme atónita con House, médico drogadicto, putero v sádico que subrava la hipocresía moral de la democracia made in USA: se culpabiliza a la víctima de cáncer de pulmón -no tiene lacito- por fumarse el tabaco que vendemos; se alienta la anorexia de niñas a quienes se les compran tartas de cumpleaños sin azúcar para que alcancen el trono de Miss Arkansas; se extirpan tumores que segregan adrenalina y son la raíz de la violencia de un asesino para llevarlo ¿niquelado, sano y, por supuesto, negro? al corredor de la muerte; se aplaude la valentía de una pequeña moribunda que disfraza su dolor porque la dignidad de

su llanto rabioso no resultaría comercial; se aboga por una sanidad que solo es de excelencia si se ciñe a los parámetros de rentabilidad y modelo de negocio; se valora al desclasado que asciende en la escala social y cree que quienes no lo nan conseguido son escoria porque el sistema funciona: él es el ejemplo, y los demás, culpables... En House la gente muere de rabia o sífilis, de mierda y hongos de debajo de la pila, pese a que en los diagnósticos diferenciales se mencionen sarcoidosis, lupus o vasculitis. Aprendo lo que ya sé y, aunque House denuncie los valores del imperio al que aspiramos, temo que me seduzca y engañe. Segrego glutamato pegajoso. Quizá por eso, al retornar a mi hogar, abro muchas veces distintos cajones. No recuerdo dónde solemos guardar las cucharillas. Es como si hubiese regresado de un viaje astral o estuviese pegada al bucle de repetición de las imágenes. Nos vamos sin irnos y, cuando volvemos, resulta que nos hemos quedado en otro sitio que es el de siempre.

Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS **13** 

#### **OPINIÓN**

#### EXPOSICIÓN / NACHO IZQUIERDO / 'RETRATOS DE LA SOCIEDAD CHILENA' (1/6)



Vendedora de lotería en el centro de Santiago de Chile.

#### XAVIER VIDAL-FOLCH

## Un mes electrizante

ste mes es energéticamente electrizante. De él dependerá si Europa gana el largo invierno a la Rusia de Putin o el Kremlin le tuerce el brazo. Porque si la Unión demuestra otra vez que es capaz de resistir la temporada, y no se rompe —como anuncian cada día los falsos profetas catastrofistas del "Europa se rompe"—, entonces a Putin se le habrán acabado las reservas del chantaje: solo valen para un ejercicio anual. O sea, mientras el almacenaje de gas, la diversificación mediante plantas regasificadoras e interconexiones y un nuevo mecanismo de precios menos imbécil se completa.

Abre turno España, en el Senado, mañana. Comprobaremos si Núñez Feijóo es por una vez capaz de traducir a hechos tangibles sus promesas moderadas. Si aprueba lo que él mismo patrocinaba (aunque anticipadamente, a destiempo, antes de la temporada de frío), la reducción del IVA del gas; si es autónomo para contradecir a los patronos de la banca y del *lobby* eléctrico, y validar los gravámenes a sus beneficios caídos del infierno; si acierta a escaparse del no es no o bien resulta incapaz de ser algo más que un Casado afable. Y, sobre todo, si es esclavo o liberto de las sandeces que prodiga su baronesa trumpista: como eso de que "la excepción ibérica ha provocado la subida de precios de la energía". Pues, al paso que va, convendrá explorar un 155 para encauzar el secesionismo madrileño.

Comprobaremos también si Pedro Sánchez acepta pactar alguna propuesta de la oposición (¿guarderías un tiempo gratuitas?) o es prisionero de Belarra y cía. ¿Cuesta tanto convocar al líder conservador para entenderse sobre los asuntos de Estado sobre los que deberían sintonizar, sean Ucrania, la estrategia europea o el Magreb? ¿Tan cara va la llamada telefónica?

Y luego llega el turno de la UE. El viernes 9, se congregan los ministros de Energía para hilvanar una reestructuración a fondo de la errática, incompleta y hierática política sectorial de la UE, tradicionalmente tributaria del mito roto de un suministro ruso barato y cautiva del grupo de presión más oligárquico del continente. Luego, el día 14, la presidenta Von der Leyen lanza sus propuestas en el discurso sobre el estado de la Unión.

Y a final de mes los europeos debemos contar con un plan completo. Pese a tantos reveses, parte del mismo está en marcha: el suministro (diversificación, interconexiones, reservas, renovables: el llamado programa REPower). Y con éxitos notables como el almacenamiento gasista al 80% de la capacidad. Queda, ay, modificar el mecanismo del precio. El cogollo de la reacción. Ahí donde los galanes engatusan a los tontos. Nosotros.

ANATOMÍA DE TWITTER / CRISTINA GALINDO

## Y los aviones privados, ¿qué?

i hay un símbolo del máximo lujo, ese es volar en un avión privado. Nada de adaptarse a los horarios de las aerolíneas comerciales, o tener que esperar tu turno para que te sirvan la comida, aunque vayas en primera. Los reactores privados permiten despegar por la tarde en Madrid para cenar en París. O, en los viajes de trabajo, hacen posible que los líderes empresariales y políticos se desplacen a múltiples destinos en unos pocos días sin perder tiempo, no como el ciudadano de a pie, que debe pasar horas en los aeropuertos. El uso de esos aparatos, cuestionado desde hace tiempo por

motivos medioambientales, centra una polémica estos días en las redes, donde algunas cuentas vigilan esos selectos viajes de millonarios y famosos.

Una propuesta del ministro de Transportes francés, Clément Beaune,

ha avivado el debate. Beaune defiende limitar el uso de los aparatos privados en la UE. Su comentario, enmarcado en el plan de ahorro energético del Gobierno francés, coincide con que en Twitter han empezado a circular cuentas en el país vecino que monitorizan los vuelos de los multimillonarios franceses, que han indignado a parte de la opinión pública, que ve cómo los más ricos emiten dióxido de carbono en sus aviones mientras se suceden las restricciones de gas y electricidad.

"Los ricos irán en jet a Qatar a ver partidos de fútbol en estadios climatizados y a nosotros nos pedirán que no nos duchemos con agua caliente", se queja un tuitero. Otro le contesta: "No se jugará en estadios con aire acondicionado porque el Mundial se ha movido a diciembre porque hay 25 grados y no se necesita aire acondicionado. Los jets representan solo el 0,1% de las emisiones".

La guerra de datos predomina en los mensajes: cuánto emiten estos aviones, cuánto pagan las empresas del subsector por ello... "La mayor compañía de *jets* privados ha declarado el equivalente a 1.430 veces la huella de carbono

Una propuesta del ministro de Transportes francés para restringir el uso de reactores particulares agita el debate

anual de un francés, pero... no ha pagado nada al (disfuncional) mercado de derechos de emisiones", destacaba hace unos días Manon Aubry, eurodiputada de La Francia Insumisa. Los aviones privados no entran en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, que solo se aplica a las aerolíneas comerciales.

Otros tuiteros, políticos o no, destacan la necesidad de contextualizar el problema. Si se prohibieran estos reactores, el impacto en la aviación, una industria altamente contaminante, sería limitado: suponen un 4% de las emisiones del sector, que en 2018 fueron en conjunto el 2,4% de las emisiones globales. Estos porcentajes pueden parecer pequeños, pero si la industria de la aviación fuera un país, sería el sexto más contaminante. Quienes viajan en reactor privado (casi un 1% de la población mundial) generan el 50% de las emisiones de carbono del sector, según Transport & Environment, un grupo europeo que impulsa el transporte limpio.

Cuentas como *I fly Bernard*, creada en abril de 2022 y bautizada así por el magnate del grupo de lujo LVMH, Bernard Ar-

nault, dan cuenta a diario de las idas y venidas aéreas de los multimillonarios. "Fin de las vacaciones para el avión de FH Pinault [François-Henri Pinault, uno de los empresarios más ricos del mundo]: vuelo de

vuelta de Los Ángeles a Londres, y después de Londres a París, 46 toneladas de CO<sub>2</sub>", detallaba un tuit el 26 de agosto. Hay multitud de cuentas como esta. En EE UU llevan más tiempo funcionando. Entre las más populares figura la de Jack Sweeney, quien se ha hecho famoso por usar bots para rastrear los aviones de multimillonarios como Elon Musk (recientemente, se publicó que voló nueve minutos para recorrer 55 kilómetros), Jeff Bezos o algunos oligarcas rusos.

## **ESPAÑA**

#### BARÓMETRO DE AGOSTO DE 40dB.

## El PP aventaja en 1,5 puntos al PSOE

El partido de Feijóo crece medio punto respecto al sondeo de julio, mientras que los socialistas y Podemos suben muy ligeramente. La ultraderecha sigue en caída libre

JORGE A. RODRÍGUEZ, Madrid Alberto Núñez Feijóo puede presumir de que empieza el nuevo curso político y encara el inminente ciclo electoral como cerró los anteriores: en cabeza de las encuestas. El barómetro de septiembre de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sitúa a los populares como ganadores de unas eventuales elecciones generales con el 27,9% de los sufragios y con 1,5 puntos de ventaja sobre el PSOE, un dibujo similar al del sondeo de julio, cuando el PP tomó la delantera por primera vez desde los comicios de 2019. El llamado efecto Feijóo parece afianzarse aunque se ralentiza su ascenso (crece medio punto respecto a julio, cuando obtuvo el 27,4%). Los socialistas conservan su expectativa de voto intacta (pasan del 26,3% al 26,4%), al igual que Unidas Podemos pasa del 11,7% al 11,9%. Vox encadena su quinta bajada (del 15,9% al 15%) y ya tendría menos votos que los que logró en 2019, lo que aleja al bloque de la derecha de la mayoría absoluta.

La encuesta dibuja un panorama en el que, si las elecciones se celebrasen hoy, sería más dificil formar mayorías parlamentarias que antes del verano. Los socialistas siguen teniendo un problema: una parte sustancial de su electorado está desmovilizada. Todos los datos internos de la encuesta pueden consultarse en las webs de EL PAÍS y la Cadena SER.

En plena crisis energética y con la inflación desbocada por la guerra de Ucrania, el PP sigue la escalada en intención de voto que comenzó en marzo, tras el relevo de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo, pero el ritmo ha caído. Tras un final de primavera marcado por la victoria del PP en las elecciones andaluzas, con una holgada mayoría absoluta para Juan Manuel Moreno, el nuevo curso llega condicionado por el recuerdo de un verano extremo de calor y sequía y las perspectivas de un otoño y un invierno duros, con una elevada inflación, posible escasez de suministros energéticos y la persistencia de la guerra. Estos serán, de hecho, los asuntos clave del enfrentamiento que mañana tendrán en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, primer elemento de galvanización del curso político.

Estos asuntos también parecen haber influido en el ritmo de ascenso que, hasta ahora, había conseguido mantener el líder del PP. Si en los primeros meses la subida era de hasta uno o dos puntos mensuales, entre julio y septiembre el PP tan solo ha crecido un 0,5%. Con ello, los populares obtendrían 3 escaños más, hasta los 121, insuficientes para gobernar sin pactos.

El efecto Feijóo ha causado daños colaterales a los partidos de la derecha. Cada ascenso del PP hunde a sus potenciales socios. Las peores noticias son para Ciudadanos, que tendrá que luchar por mantener un diputado, pero también para Vox, que encadena su quinta bajada y ahora sacaría menos votos que los obtenidos en 2019, lo que aleja al bloque de la derecha de la mayoría absoluta. Así, Vox va hacia abajo en pa-

Cs tendría que luchar para mantener un escaño y Vox baja por quinta vez

La encuesta dibuja un escenario de dificultad para formar mayorías ralelo a la ascensión de Feijóo: ha caído al 15% del voto y perdería cinco escaños respecto a los anteriores comicios (el barómetro de julio le restó uno y este de septiembre, otros cuatro), para colocarse en 47.

El PP y Vox, por tanto, sumarían 168 (uno menos que en julio), lo que se elevaría a 171 en el caso de que los de Inés Arrimadas conservaran un sillón y añadiendo a Navarra Suma. En el mejor de los casos, las formaciones de Feijóo (la encuesta ofrece una horquilla de 117 a 123 escaños) y Abascal (de 44 a 51) podrían alcanzar 174 parlamentarios, lo que los aleja de "su escenario ideal" del mes de julio, con una suma de 181 potenciales diputados, que sí les concedía la posibilidad de superar con cierto margen los 176 sillones de la mayoría absoluta.

El bloque de la izquierda se mantiene estable, con la expectativa del voto al PSOE práctica-

#### Estimación de voto y escaños

350 escaños atribuidos



\* Otros incluye ERC (13), JxC (10), PNV (6), Bildu (5), NA+ (2), BNG (2), Coalición Canaria (2), CUP (1), PRC (1), y Teruel Existe (1).

FICHA TÉCNICA.

Ámbito: España. Universo:
población general residente en
España (excepto Ceuta y Melilla) a
partir de 18 años de edad y con
derecho a voto. Tamaño de la
muestra: 2.000 entrevistas. Cuotas
por sexo, edad, comunidad
autónoma, tamaño del hábitat y
clase social. Procedimiento:
Entrevista online (CAWI). Error
muestral: ±2,2% (95% de confianza).
Fecha de realización: del 23 al 28
de agosto de 2022



# 30% de voto válido PP 27,9 PSOE 26,4 Vox 15,0 Otros 13,1 UP 11,9 Más País 3,1 Cs 2,6

# En % de voto. Votantes que en 2019 votaron una opción y **qué votarían ahora**PSOE PP Ciudadanos Unidas Podemos Vox Más País Otros PSOE 68,4 PP 76,5 Ciudadanos 32,6 27,0 26,0 Unidas Podemos 10,1 68,5 14,2 Vox 85,4 Abstención 79 77 75 2

50%

\* Otros incluye votos en blanco, nulos, abstenciones e indecisos

ANÁLISIS / BELÉN BARREIRO

## El verano como punto de inflexión

Fuente: 40dB.

l verano nos ha dado de bruces con la gravedad de la crisis climática. La combinación de olas de calor extremo, sequías e incendios han supuesto un punto de inflexión en la conciencia de la emergencia climática. El barómetro de 40dB. para EL PAÍS v la Cadena SER muestra más inquietud por este asunto: en un contexto tan complejo, con la inflación y la dependencia energética como principales preocupaciones, es la cuestión del clima la única que, de forma significativa, avanza desde julio: si entonces el 46% de los entrevistados calificaba de muy importante el problema climático, ahora es el 54%, una subida de 8 puntos en pocas semanas.

Llama la atención, sin embargo, que es-

ta mayor concienciación ciudadana no se traduzca en un amplio consenso entre los electorados de los distintos partidos: de hecho, si hay un asunto que divide a los españoles es la percepción de la crisis climática, más que otros tradicionalmente divisivos como la inmigración. Así, si entre los votantes de Unidas Podemos y el PSOE más de seis de cada diez creen que la crisis climática es un problema muy importante (sin incluir los que dicen "bastante"), entre los del PP y Vox lo señalan cuatro y tres de cada diez, respectivamente. Algo similar ocurre con la creencia de que los fenómenos extremos de este verano se deben al cambio climático, más extendida entre los progresistas que entre los conservadores.

Con esto no se quiere decir que a la mayor parte de las personas de derechas no les importe la crisis climática. Es más una cuestión de intensidad: entre los conservadores son menos quienes creen que estamos ante una situación de emergencia. Por lo demás, los negacionistas se concentran sobre todo en Vox. Estas fisuras, lógicamente, no son positivas para la lucha contra el cambio climático. En un escenario de incertidumbre política como el actual la experiencia directa de fenómenos extremos podría tener consecuencias en el voto de los ciudadanos. En este ámbito, las derechas cuentan con dos desventajas. Por un lado, de todo el elenco de políticas públicas (con la única excepción de la igualdad entre hombres y mujeres), es en la cuestión del clima donde se detecta más distancia en la capacidad que los ciudadanos atribuyen a los partidos de izquierdas frente a los de derechas. La gente piensa que el PSOE es más capaz que el PP de luchar contra este problema. Por otro lado, la cuestión climática divide al electorado conservador: entre los votantes del PP, los que creen que es un asunto muy importante no llegan a la mitad y entre los de Vox cerca del 40% opina que importa poco o nada.

100%

EL PAÍS

Es posible que las catástrofes veraniegas hayan contribuido, junto a otros factores, a frenar el ascenso del PP que se observaba desde que Feijóo asumió la dirección del partido. Los populares vuelven a aventajar a los socialistas en la estimación de voto (por 1,5 puntos), pero en voto directo y en simpatía vuelve a ganar el PSOE. El escenario político sigue siendo imprevisible, como lo es el momento que vivimos.

Belén Barreiro es directora de 40dB.

Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS 15

BARÓMETRO DE AGOSTO DE 40dB.

**ESPAÑA** 

mente intacta y con los apoyos a Unidas Podemos y Más País casi congelados. Los socialistas se recuperan ligerísimamente, pero siguen muy lejos de los 120 diputados que lograron en 2019. Los de Pedro Sánchez son los ganadores frente a los de Núñez Feijóo en cuanto a intención declarada de voto directo (20,5% frente a un 18,2%), así como en simpatía (23,1% contra un 17,1%), pero su curva de apoyo está plana desde junio, sin que las medidas adoptadas este verano hayan servido para crecer más del 0,1%.

#### Espectro político

En esta parte del espectro político, Unidas Podemos se quedaría con 31 sillones, pero en el mejor de los casos de la horquilla, repetiría los resultados del barómetro de julio, mientras el partido de Íñigo Errejón, cuya representación parlamentaria está desequilibrada respecto al voto, mantiene tres puestos.

Lo que sí ha conseguido el PSOE es mejorar su capacidad de retener el voto, pero se enfrenta a problemas de fondo: sufre importantes fugas hacia el PP (5,8%), tiene serias dificultades para capitalizar el voto centrista y no ha logrado revertir la desmovilización de su electorado, que fue palmaria en las elecciones andaluzas del 19 de junio, según muestra la encuesta. El PSOE, por otro lado, mantiene su tradicional transversalidad te-

El 13,6% de los antiguos votantes socialistas no saben o no declaran que harán con su papeleta en las próximas elecciones generales, lo que contrasta con la fidelidad y la movilización que ahora muestran quienes apoyan a Núñez Feijóo. El PP retiene al 76,5% de sus votantes, una capacidad en la que solo lo supera Vox (85,4%), pero, sobre todo, se lleva a una de cada tres antiguas papeletas de Ciudada-

La situación del partido de Inés Arrimadas adquiere tintes dramáticos, con una tasa de fidelidad casi nula entre su electorado: la opción de voto más repetida entre quienes votaron al partido de Arrimadas en 2019 no es el propio Ciudadanos (27,0%), sino el PP (32,6%).

Por el contrario, siguen especialmente movilizados los votantes de Unidas Podemos (73,4%), Más País (73,1%) y Vox (72,0%), que pierde la primera posición que ostentaba en julio. Más desmovilizados se encuentran los antiguos votantes del PSOE (65,8%) y Ciudadanos (57,3%).

Además, los populares consiguen hacerse con un 32,6% de los antiguos votantes de Ciudadanos y el 8% de los de Vox, así como del citado 5,8% del electorado socialista. Esto obedece, entre otros motivos, a que el PP es ahora mismo el partido hegemónico en la derecha y resulta más popular para los electores de centro y derecha. La extrema derecha la domina sin problemas Santiago Abascal, pero su margen se va reduciendo por la izquierda.

Todos los datos de la encuesta están publicados en abierto en la página web de EL PAÍS.

## La mayoría de los votantes del PP también aceptan las medidas de ahorro energético

El 59,7% de los encuestados aprueba los límites a la climatización

J. A. R., **Madrid** Las advertencias de que vienen un otoño y un invierno duros, en los que la suficiencia energética será un lujo en Europa si Rusia cierra el grifo del gas, empiezan a hacer mella en el ánimo de los ciudadanos. El plan de ahorro del Gobierno, pese a la bronca política que ha generado, cuenta con la aprobación mayoritaria en la encuesta, cuyos datos están publicados en la web del periódico.

Las medidas de ahorro plan-

teadas por el Gobierno concitan un apoyo de partidarios de todas las siglas, y algunas son muy populares entre quienes dicen votar al PP y a Vox, los dos partidos que muestran un rechazo furibundo. Así, el 72,3% considera positivo o muy positivo el cierre automatizado de las puertas de los locales que estén usando aire acondicionado o calefacción; el 66,6% apoya apagar a las diez de la noche los escaparates de los comercios ya cerrados y, en la es-

Los partidarios de Vox avalan cerrar puertas de tiendas y apagar escaparates

La dificultad para llegar a fin de mes supera al paro entre las preocupaciones

#### Balance de las medidas Los problemas más importantes gubernamentales de ahorro energético

Ante el temor de que Rusia corte el suministro de energía, los gobiernos de la Union Europea han adoptado una serie de medidas de ahorro energético. En el caso del gobierno de España, ¿qué valoración le merece cada una de ellas?

■Muy negativa Negativa Positiva Muy positiva Que las puertas de los comercios y locales estén obligatoriamente cerradas si la calefacción o el aire

acondicionado están puestos 30,9% 7,6% 11,4% 41,4%

Apagar a las 10 de la noche los escaparates de los comercios ya cerrados

30,0% 9,9% 15,9% Limitar el aire acondicionado y la calefacción en comer-

cios, cines, centros de trabajo y transportes públicos **11,8**% 20,5% 20,8%

La diferencia hasta 100 es Ns/Nc

Fuente: 40dB.

#### Situación económica del hogar

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál diría que describe mejor la situación económica de su hogar/familia? En % sobre la población general



#### % de encuestados que consideran muy o bastante

importante cada uno de estos problemas

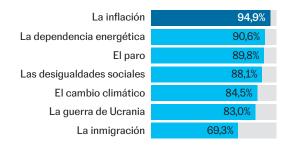

Porcentaje que responde "Muy importante" según el recuerdo de voto en las últimas elecciones generales

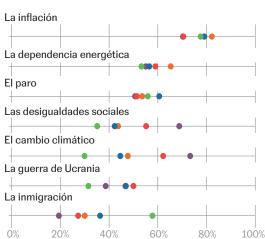

Unidas ● PSOE ● Ciudadanos ● PP ● Vox **Podemos** 

> 60% 100% 80% EL PAÍS

### La preocupación por el cambio climático se dispara

El verano de calor, sequía, fuegos y tormentas han disparado la preocupación por el cambio climático, salvo para los votantes de Vox. El 84,5% de los encuestados se muestra muy o bastante preocupados por los efectos del calentamiento global, mientras que en el barómetro de julio de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER solo un 46,1% de los españoles decían estar muy preocupados por el clima (en septiembre son ya el 54,3%). No solo eso: los encuestados creen que las olas de calor, los grandes fuegos que han arrasado casi

300.000 hectáreas y la sequía extrema están directamente relacionados con el cambio.

La preocupación no es uniforme, ya que hay una brecha significativa entre el 73,3% de votantes de Unidas Podemos y el escaso 29,9% de los de Vox que perciben el cambio climático como un problema muy preocupante. Entre ellos, completan la graduación los votantes del PSOE (un 62,2% se muestran muy preocupados), Ciudadanos (47,7%) y PP (44,6%). La dependencia energética, sin embargo, preocupa de manera simi-

lar a los votantes de todos los partidos de ámbito nacional, aunque algo más a los electores de Ciudadanos (65,3%), y aigo menos a ios de vox (53,3%) y UP (55,1%).

A los que apoyan a Santiago Abascal les preocupa mucho más la inmigración que el cambio climático o que haya desigualdades sociales, exactamente al revés que a los votantes socialistas y de Podemos. La conclusión es que el asunto climático está altamente politizado. Esta polarización de los asuntos medioambientales se aprecia cuando se pregunta en qué medida consideran que los fenómenos meteorológicos del verano traen causa del cambio climático. El consenso genérico de que es probable que los episodios extremos estén imcala más baja, el 59,7% considera positivo o muy positivo que se limiten el aire acondicionado y la calefacción en comercios, cines, centros de trabajo y transportes públicos. Solo los votantes de Vox son mayoritariamente críticos con esta medida, aunque avalan las dos anteriores. El cierre de puertas, por ejem-

plo, es una medida que recibe más apoyo que rechazo entre quienes votaron en 2019 Vox y PP. Ninguna de las medidas del plan cuenta con más detractores que defensores entre los que se dicen fieles a la formación de Alberto Núñez Feijóo. En cualquier caso, todas las medidas tienen una mayor aceptación entre quienes votaron a Unidas Podemos y al PSOE. Otra cosa es si piensan que servirán para algo: solo un 42,6% cree que mejorará la seguridad energética de España.

La dependencia energética figura como preocupación para el 90,6% de los españoles, que afirman estar bastante o muy preocupados por las consecuencias energéticas de la guerra en Ucrania, sexto problema en importancia en este momento. Solo la inflación y el coste de la vida generan más inquietud entre los encuestados, para quienes el clima extremo de este verano, especialmente los 42 días de ola de calor, han convertido al cambio climático en el problema que más ha crecido en importancia. Un asunto que, como refleja el barómetro de septiembre de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, está altamente ideologizado en España. Los temores a sufrir problemas por la dependencia energética se han extendido de manera similar por los votantes de todos los partidos, aunque algo más a los electores de Ciudadanos (65,3%), y algo menos a los de Vox (53,3%) y Unidas Podemos (55,1%).

El paro y las dificultades económicas suelen copar las dos primeras preocupaciones de los ciudadanos, salvo situaciones extraordinarias como la de la pandemia. Ahora, el paro ha caído a la tercera posición de las preocupaciones de los españoles, desplazado por los problemas para llegar a fin de mes que causa la subida desbocada de los precios y la incertidumbre sobre el asunto energético. La inflación preocupa mucho al 74,2% y bastante al 20,7%. Nadie contesta que no le agobia.

pulsados por el calentamiento del planeta se quiebra si se traslada al eje izquierda-derecha. Mientras que el 34,1% de los votantes de vox cree que se han debido al cambio climático, los porcentajes se disparan entre los votantes de UP (69,6%), PSOE (64,6%), Cs (56,5%) e incluso el PP (49,7%).

Sin embargo, el pesimismo climático es muy similar entre los cinco electorados, y se mueve entre el 38,6% de votantes de Unidas Podemos, que consideran que la política va es incapaz de evitar la catástrofe, hasta el 44,2% de partidarios de Vox que opinan lo mismo. También hay un apoyo generalizado a una premisa: todas las formaciones reclaman consenso en materia climática y energética.

#### **ESPAÑA**



Pedro Sánchez, en un desayuno de trabajo con los ministros de las áreas económicas y sociales y los líderes sindicales en La Moncloa, en noviembre pasado. / VÍCTOR SAINZ

#### LA CRÓNICA

## Los sindicatos se revuelven

Las centrales buscan ir a la par con una gran movilización europea **Feijóo empieza el** curso con lo socioeconómico y Sánchez, con lo social

El presidente y el líder del PP inauguran en el Senado la campaña de 2023

ANABEL DÍEZ, **Madrid** La ventaja electoral del PP sobre el PSOE en las encuestas, aunque algo ralentizada, según refleja en su estudio 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, tendrá su reflejo esta mañana en la identidad de los asistentes a un desayuno con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, organizado por la agencia Europa Press. Se da por descontada la afluencia masiva a la convocatoria de dirigentes y cargos del PP; por ir, irían todos. Pero habrá que observar qué miembros del mundo económico, empresarial, financiero y sindical acudirán.

Esta vez, el curso político y económico no lo inaugura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de banqueros, financieros y empresas del Ibex como en años anteriores sino en un acto con ciudadanos de distintos sectores laborales. Cada actor marcará su territorio. Los sindicatos, en breve, fijarán su camino; no quieren tutelas ni extraños compañeros de ruta. Las movinzaciones que se esperan para el otoño vendrán de diversos colectivos más o menos reconocibles, pero las centrales quieren identificar las suyas sin lugar a confusión.

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abra mañana el debate en el Senado con un intercambio largo de posiciones y propuestas frente a Núñez Feijóo, ambos tendrán sobre la mesa un nutrido paquete de medidas y de reproches. La ventaja de Feióo, o eso cree él, es que no ha visto la necesidad de responder con claridad y precisión sobre asuntos muy concretos. Desde la subida de las pensiones, el incremento de los salarios, o el

creciente crédito del Gobierno de España en la Unión Europea sobre sus propuestas energéticas v de control de precios.

Debates en el Parlamento, mesas de diálogo y posibles, más que probables, movilizaciones en la calle. Este es el marco en el que se va a mover la vida pública española hasta las próximas elecciones generales de finales de 2023, con parada en las municipales y autonómicas del mes de mayo.

La dependencia energética aún no ha tomado cuerpo en la vida de los europeos, pero el Gobierno y los sindicatos estudian las consecuencias. Sin un pacto de rentas, la capacidad de contener el descontento será muy limitada. No hay razones objetivas, en este momento, para considerar que la patronal vaya a aceptar, no ya sentarse a negociar la cuantía de la subida salarial, sino siquiera considerar la idea de un incremento.

CC OO y UGT están estudiando las opciones de respuesta a los escenarios que pueden presentarse y su capacidad de influir para que sus representados, y los trabajadores en general, no queden a la intemperie en el largo invierno que se avecina. La flexibilidad será su máxima si empieza la negociación de los convenios colectivos, pero con alguna garantía. No les valdrá el compromiso lejano de que al tercer año se puedan producir subidas salariales. Solo eso, no. Ni se les ocurre pedir un aumento salarial acorde con la inflación, casi un 10%, sino un 3% o un 4%, y de manera escalonada, para llegar al tercer año con una recuperación real del poder adquisitivo. De momento, la patronal está en el no absoluto. Ese rechazo no es exclusivo de las grandes empresas, sino que en todo el tejido empresarial es impensable hablar de una subida salarial que amortigüe el abrumador efecto de la inflación.

El Gobierno y los sindicatos no aceptan como realidad incontrovertible que las empresas, dentro de su variedad y de la imposibilidad de hacer de ellas un absoluto, estén en pérdidas. No son esos los datos de los equipos económicos del Gobierno y de las centrales sindicales. La certeza de que hay que margen para subidas salariales ha empujado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a emplazar a la patronal a que se siente a negociar. Todo movi-

miento dentro del Gobierno de coalición se analiza por sus propios miembros con la actitud de ver más allá de lo que parece. La vicepresidenta ha llevado la bandera de las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no la va a posar en ninguna mesa. Sus compañeros de gobierno, con o sin carné del PSOE, no permitirán que la vicepresidenta y Unidas Podemos se apunten el éxito. Habrá subida del SMI, coinciden fuentes del Gobierno. En esta parada esperan al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para que se posicionen. Para pronunciarse sobre esa cuestión deberá estar preparado el líder popular, pues los avisos de que se le va a preguntar sobre el asunto son públicos y notorios. Mañana, Sánchez intentará en el Senado que Feijóo no se limite a aportar sus propuestas, sino provocará que se pronuncie sobre las decisiones que va a tomar el Gobierno. La subida del SMI será una de ellas; también la revalorización de las pensiones, y está pendiente el sueldo de los funcionarios. No es fácil para la oposición conservadora pronunciarse sobre subidas salariales, pensiones o salarios en la función pública. Que sea el Gobierno el que pague el coste de sus acciones. Esta es la actitud de la oposición, confiada en que el radar ciudadano no detecte sobre qué aspectos guarda silencio.

No será Feijóo el que convoque movilizaciones, aunque será comprensivo según sean las razones. Los sindicatos, en breve, daran a conocer cuando y por qué llamarán a salir a la calle. Si la patronal no se sienta a negociar, esa razón es segura. Pero el Gobierno recibirá su parte de críticas en las pancartas. Moncloa y los ministerios económicos pueden tomar medidas que amortigüen el deterioro de la vida laboral y cotidiana. Ni tontos útiles, en beneficio de los detractores acérrimos del Gobierno, ni el gran paraguas para el Ejecutivo de izquierdas. Los sindicatos buscarán un equilibrio que se les antoja difícil. Mientras tanto, avanza el plan de movilización global auspiciado por la Confederación Europea de Sindicatos. Antes de que llegue el frío.

#### PERIDIS



Lunes 5 de septiembre de 2022

**ESPAÑA** 

## La salida de la líder del PP navarro allana la renovación

La casadista Ana Beltrán no se presentará a la reelección

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid Los afines a Pablo Casado se hacen a un lado sin ruido. La traumática salida del exlíder del PP, defenestrado por un pacto de los barones el pasado mes de marzo, dejó a pocos de sus fieles en el partido. La mayoría le traicionaron y otros, como Pablo Montesinos, abandonaron la política. Pero aún queda un grupo reducido de casadistas en el PP, y su encaje en la nueva etapa será clave para que no se desaten turbulencias internas. Una de ellas es Ana Beltrán, exvicesecretaria de Organización, diputada nacional y líder del PP en Navarra. La que fue número tres de Casado ha decidido echarse a un lado en Navarra y no presentarse a la reelección como presidenta del partido, según han confirmado fuentes de su entorno a EL PAÍS. Beltrán facilita a Alberto Núñez Feijóo la renovación en esa plaza, donde la dirección quería un relevo. La cúpula tiene todavía que decidir su nueva apuesta en un territorio que es un polvorín para Feijóo, donde la marca Navarra Suma hace aguas por la ruptura interna en UPN.

Beltrán comunicó antes de las vacaciones de verano a la nueva dirección de Feijóo su intención de no presentarse a la reelección en Navarra por motivos personales, ya que se instaló con su familia en Madrid cuando asumió las responsabilidades con Casado. Pero su decisión no había trascendido hasta ahora, y es relevante porque deja el camino expedito a Feijóo para que propicie el relevo en Navarra que, según las fuentes consultadas en la dirección, es algo que el líder del PP también pretendía. Beltrán tiene pendiente una conversación ahora con la cúpula para organizar su marcha y opinar en su relevo. El PP tiene apenas cinco cargos públicos retribuidos en Navarra, contando con ella, así que en la sucesión no hay muchas opciones. El propósito de la diputada es colaborar en que sea posible una lista de unidad en Navarra para evitar las tensiones internas.

A pesar del paso a un lado de Beltrán, Navarra es un territorio complicado para Feijóo. El PP se presentó en coalición con UPN v Ciudadanos bajo la marca Navarra Suma en las elecciones gene rales de abril y noviembre de 2019, en las elecciones al Parlamento de Navarra y en las municipales de 2019. Pero ahora esa marca es pasado, en gran parte por la intención del Partido Popular. Feijóo quiere recuperar el protagonismo de sus siglas en todo el país porque considera que partido se ha recuperado con su llegada y tiene más opciones electorales con su marca que con ninguna otra, según las fuentes consultadas en el partido. A la vez, el propósito es agrupar a todo el centroderecha en torno al PP, lo que implica alcanzar algún tipo de acuerdo con UPN en Navarra. Pero esa formación ha saltado por



Alberto Núñez Feijóo, en Pontevedra el 27 de agosto. / ÓSCAR CORRAL

Beltrán, que permaneció fiel a Casado, quiere seguir en el PP

La dirección de Feijóo se planteaba un relevo en la Comunidad Foral

los aires con la expulsión de los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que votaron en contra de la reforma laboral a pesar de las directrices de su dirección. Y por allí siguen los restos de Ciudadanos, la tercera pata de aquella alianza. El PP no tiene fácil poner orden en ese embrollo.

El curso empieza para Feijóo con varios asuntos territoriales sin resolver. El líder del PP tiene problemas en tres: además de Navarra, en Asturias y La Rioja, sin contar con Cataluña y País Vasco, donde dispone de algo más de tiempo porque no tienen por qué celebrar elecciones autonómicas en mayo de 2023. El vicesecreta-

rio de Organización, Miguel Tellado, lleva varios meses viajando por todo el país para tratar de apagar todos los fuegos pendientes.

La herida interna por la salida de Casado es otro de los frentes abiertos. El episodio del pacto del Poder Judicial, desvelado por EL PAÍS a mediados de agosto, despertó por primera vez tensiones entre las dos cúpulas, con el exsecretario general, Teodoro García Egea, en la picota por haber firmado un acuerdo secreto con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. García Egea, Ana Beltran v Antonio Gonzalez Terol son los casadistas más destacados que siguen en el partido sin haber cambiado de bando en la crisis interna. Los tres quieren continuar en política.

Afiliada hace 10 años, la carrera de Beltrán en el partido ha sido corta pero fulgurante. Casado se fijó en ella porque recibió en 2008 el premio de empresaria del año en Navarra, y la promocionó a la cúpula del partido. La diputada está marcada por el paseíllo que señaló a los tres fieles de Casado: se levantó tras él cuando este abandonó el hemiciclo en la sesión de control de febrero de 2020, mientras todos sus apoyos internos se desmoronaban.

## Odón Elorza aspirará a la alcaldía de San Sebastián y pone en jaque al PSE

La decisión ha sorprendido en el partido, que iba a presentar a Marisol Garmendia

MIKEL ORMAZABAL, San Sebastián Odón Elorza ha dado un aldabonazo a la política donostiarra que resuena a lo lejos. El diputado socialista por Gipuzkoa y exalcalde de San Sebastián ha decidido postularse como candidato del PSE-EE a la alcaldía de esta ciudad. Hace 11 años perdió la vara de mando y todo este tiempo se ha dedicado a tareas parlamentarias, aunque nunca, dice él, le ha perdido el pulso a la actualidad local. "San Sebastián por encima de todo", suele comentar a sus allegados. Su deseo de regresar a la política municipal ha causado sorpresa y provocado un sobresalto en las filas de su partido. Los socialistas habían asumido que la actual portavoz en el Ayuntamiento, Marisol Garmendia, iba a encabezar el cartel electoral en 2023. Elorza ha trastocado todos estos planes oficiales: "Me he animado con la intención de abrir un debate entre la ciudadanía y entre la militancia. No estov por la labor de generar crispación", afirma a EL PAÍS.

La idea de presentarse a las

"con más detalle" la actualidad municipal, cumplidos ya los 67 años, pretende demostrar que sigue teniendo tirón en una ciudad que gobierna el PNV con el PSE-EE desde 2015. Todas las encuestas dan una nueva victoria con holgura a los nacionalistas.

"Me preocupa que San Sebastián se mueva entre la autocomplacencia y la indecisión. Observo con tristeza", asegura a este diario, "una falta notable en la toma de decisiones que están causando mucho daño a la ciudad. Hay una falta de liderazgo ante problemas como la vivienda pública, la movilidad, la emergencia climática, la regulación de la ola turística, la planificación de las políticas urbanísticas que frene la especulación o el parón que sufren las iniciativas culturales tras la fracasada gestión de la Capitalidad Cultural europea de 2016".

Si Elorza logra más apoyos que Garmendia en las primarias de mediados de octubre dejará en ese momento el acta de diputado y se dedicará de lleno a preparar el asalto a la alcaldía. Y



El diputado Odón Elorza, en junio en el Congreso. / MARISCAL (EFE)

primarias y disputarle la candidatura a Garmendia comenzó a rondarle hace "pocas semanas". Decidió dar el paso y hacerlo oficial a finales de agosto. En una carta que ha remitido a los responsables de las tres agrupaciones socialistas de San Sebastián y a la militancia, Elorza expone que San Sebastián "necesita liderazgo y una idea clara de ciudad". "Hay que devolver la ilusión a la ciudadanía donostiarra con un proyecto que aporte un nuevo impulso al Ayuntamiento para que la ciudad afronte los desafíos pendientes", dice en el escrito que justifica su decisión de aspirar a ser de nuevo alcalde, cargo que desempeñó entre 1991 y 2011, hasta que el entonces aspirante de Bildu, Juan Carlos Izagirre, logró desbancarle. Ahora que ha estado analizando

asegura que, en el caso de salir elegido regidor, renunciará al sueldo de este cargo y vivirá de la pensión que le corresponde por su cotización al régimen general de la Seguridad Social. "No busco nada; yo ya conseguí lo que aspiraba. Solo quiero enriquecer el debate en la ciudad y dinamizar mi partido, porque nosotros tampoco andamos sobrados de debate", asegura.

El espíritu crítico que ha desplegado desde 2011 en el hemiciclo le ha supuesto llevar encima el sambenito de diputado rebelde y díscolo por saltarse en varias ocasiones la disciplina de su partido. Ha tenido que pagar por ello cuatro multas, la última de 700 euros cuando en noviembre se negó a apoyar la candidatura de Enrique Arnaldo al Tribunal Constitucional.

#### **ESPAÑA**

Una localidad de León que hace años quedó desierta pide ser registrada para tener servicios básicos tras su repoblación

## Prada de la Sierra quiere ser otra vez un pueblo

JUAN NAVARRO, Prada de la Sierra El visitante recibe con escepticismo, tras 10 minutos de balanceo conduciendo por una infernal pista de tierra, un lema al entrar en Prada de la Sierra (León) "Aquí sí hay quien viva", saluda el muro antes de que se vislumbren tejados de pizarra y farolas con placas solares, una densa arboleda y molinos eólicos en el horizonte. La estampa alterna casas remodeladas y viviendas derruidas por la despoblación que engulló la pequeña población hace 50 años. En 2005 un grupo de oriundos regresó al pueblo vacío y ahora pugnan para que el Ayuntamiento del que dependerían, Santa Colomba de Somoza, lo reinscriba como entidad local menor y recuperar así sus derechos a saneamiento, asfaltado o alumbrado público.

El impulsor de la asociación que inició este pulso, Ernesto Morán, de 73 años, guía al foráneo entre las calles por donde se crio. El leonés luce una gorra que reivindica su patria chica y Los vecinos culpan al alcalde de negarse a reconocer la pedanía

Se venden parcelas con casas para rehabilitar, alguna por 4.000 euros

usa su cayado como puntero: "Aquí vivían 300 personas", asegura. Hasta que el éxodo rural lo desangró. La fuga comenzó hacia 1970 y en 1992 se suprimió del Instituto Nacional de Estadística. Morán, tras prejubilarse en Madrid, forjó la repoblación de su patria chica y, según relata con su voz ronca, en 2008 volvió a asentarse población con y sin arraigo previo.

Javier López, de 43 años y

madrileño que vivía en Toledo antes de instalarse en Prada de la Sierra en 2013, lidera la pugna contra el alcalde del municipio de Santa Colomba (500 habitantes), a quien culpa de negarse a oficializar a la pedanía y recurrir sentencias como una que sí admite la existencia del pueblo. El DNI del leonés adoptivo, que trabaja en Astorga, así lo recoge. "Diseminado", reza la tarjeta, encima de "Santa Colomba de Somoza", donde quedó empadronado. "Hablan de la España vaciada, pero no nos dejan de un hijo de cuatro años, monpor las calles de tierra, piedra y niño más hay entre las escasas

#### Fondos de la asociación

Ernesto Morán y Javier López coinciden con Adolfo González, de 65 años, que hace 10 dejó Guadalajara tras conocer el pro-

repoblarla", lamenta este padre tado en un burro que transita remiendos de hormigón. Algún 11 personas con que cuenta el pequeño pueblo.



Tres vecinos de Prada de la Sierra (León) en una pequeña calle, el jueves. / J. CASARES

yecto mientras hacía el Camino de Santiago, que antaño pasaba por allí y hoy asciende hasta la cercana Cruz de Ferro, en Foncebadón. "No queremos el di-

nero de los molinos, sino que nuestros impuestos y el dinero que generamos venga para acá", expone, pues señalan que para arreglar las calles de Prada han echado mano a los fondos de la asociación.

González sale de una casa, a la que ha bautizado como "La cabaña de Adolfo", y pone en va-



Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS 19

#### **ESPAÑA**

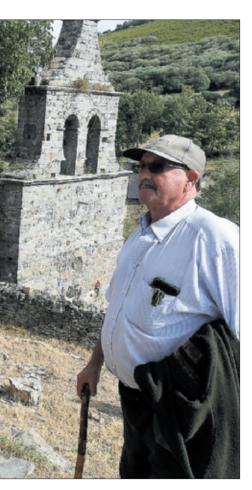

lor el "sudor" destinado a rehabilitar una tierra que ahora siente como suya. Los duros inviernos y las nieves que dificultan el acceso a Prada se solventarían mejor con la anhelada carretera, asegura, porque agilizaría que los todoterrenos, vehículos oficiosos del pueblo, condujesen mejor hacia Astorga o Ponferra-

da, donde los vecinos hacen las compras.

Los tres insisten en que con esa carretera aumentarían los potenciales compradores de los inmuebles derruidos, muchos con parcela propia, como uno por el que transita la pequeña comitiva: se vende por solo 4.000 euros a los que hay que añadir el coste, muy superior, de reformarlo. Otra casa cerrada se ofrece a los escasos turistas con huerto incluido en esos suelos fértiles que crían berzas y tomates. Javier López asegura que en Prada hay opciones laborales: la hostelería del Camino en su transitar hacia El Bierzo o la agricultu-

ra y ganadería como la que pasta tranquila en prados sabrosos.

José Miguel Nieto, regidor de Santa Colomba (PP), afirma que no les tiene "ojeriza" a los vecinos de Prada, pero que del Consistorio dependen 16 localidades, 10 de ellas en peligro de desaparición: "Nos jugamos la viabilidad, es mucha inversión abrir un pueblo mientras trabajo desesperadamente para que otros no desaparezcan". El asfaltado, agua y luz costarían tres millones de euros, que considera que es mucho dinero mientras trata de retener y atraer población, incluso con fondos



Entrada a la pedanía de Prada de la Sierra, en León. / J. CASARES

europeos: "O nos salvamos ya o esto se nos va, hay mucha gente mayor".

#### Fallo pendiente

La cuestión se aclarará en los juzgados. Antonio Calonge, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid y exdirector de Ordenación Territorial de la Junta de Castilla y León, cree "contradictoria" la sentencia que esgrimen los defensores del reconocimiento de Prada.

"Desestima la pretensión del demandante de inscribirse en Prado de la Sierra porque no existe, pero luego señala que debería existir porque cumple con los requisitos para ser núcleo diseminado de población", destaca el jurista. "El reconocimiento llevaría a que cualquiera que ejerciera el derecho a empadronarse en un núcleo sin población lo rehabilitara y pasaríamos en Castilla y León de más de 6.000 poblaciones a no sé cuántas". La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, añade, insta a no crear nuevos pueblos, algo contra lo que iría esta resolución recurrida por Santa Colomba y que se resolverá en la sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Calonge sospecha que el TSJCyL dará la razón al Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y que Prada de la Sierra seguirá en ese limbo administrativo que les supone trastornos como ir a buscar su correo postal a otros municipios. Mientras, en esta aldea se dividen entre quienes asumen su condición, rechazan jaleos y evitan pronunciarse, y entre quienes ansían recuperar su pedigrí. Ernesto Morán, que canturrea de carrerilla el himno local, observa a varios burros

sueltos por las callejuelas, con mastines que protegen al ganado de los lobos y beben del leve manar del río Turienzo, casi seco este verano sofocante. "Prometí que cuando mi pueblo tenga los servicios haré el Camino de Santiago", pregona, por esas tierras cuyo oro esquilmaron los romanos. "Un pueblo con mucho encanto, lo más grande que hizo Dios", tararea Morán, que ahora depende de la justicia más que de la divinidad para obtener su particular tesoro: brea, alcantarillado, bombillas en las farolas y un DNI que acredite que Prada de la Sierra existe.



Oferta solo disponible en el 917 701 795 o en lineadirecta.com | CÁMBIATE YA



El valor de ser directo.



#### **ESPAÑA**

#### AHI ENCUENTRAS **EL ENLACE**

## https://bit.ly/byneonss **Junts y ERC** se blindan ante el choque en las municipales

La formaciones, socias en el Govern, suben el volumen de sus reivindicaciones

C. S. BAQUERO, Barcelona Puede que la campaña oficial para las elecciones municipales no empiece hasta mayo del próximo año, pero en Cataluña las dos principales formaciones independentistas y socias en el Govern, Junts y ERC, han dado esta semana señales de que ya están en campaña. Después de la pausa estival marcada por la suspensión como presidenta del Parlament de Laura Borràs en aplicación del reglamento de la Cámara, ambas formaciones han mostrado su estrategia para los próximos meses, lo que aumenta la presión sobre el débil equilibrio que da continuidad al Ejecutivo catalán.

Tras meses de suspense, Junts ha exhibido el botón nuclear que sería someter a una votación entre sus militantes la continuidad en el Govern que lidera el republicano Pere Aragonès. Desde que, en mayo, Carles Puigdemont anunció que no seguiría en la presidencia del partido que había fundado, Borràs dejó claro que su propuesta para reemplazarle incluiría que los afiliados pudieran decidir sobre si el partido debía seguir en el Gobierno de la Generalitat o no. La idea se fue diluyendo con el tiempo, pero se condicionó al resultado de una revisión del cumplimiento de los objetivos del pacto que permitió reeditar la coalición independentista tras las últimas elecciones autonómicas.

El resultado de esa evaluación llegó sorpresivamente hace una semana y aún no son claras las consecuencias del ultimátum de tres (ahora dos) semanas a Aragonès para que cambie el rumbo en la apuesta independentista hacia una vía de mayor confrontación con el Estado. Los intentos de separar al Govern de la lucha partidista parecen tener pocas posibilidades de salir adelante, especialmente porque el calendario de Junts coincide con el debate de Política General en el Parlament. Allí, los de Borràs quieren que el cambio de rumbo quede sobre el papel en forma de alguna propuesta de resolución.

ERC sigue insistiendo en que hay que profundizar en la vía del diálogo y no da ninguna señal de querer modificar su plan. Aragonès ha repetido en la última semana que hará una propuesta "inclusiva", más allá del independentismo, para lograr su objetivo de conseguir un referéndum sobre la independencia acordado con el Gobierno. Nada indica que eso sea lo que Junts pretende obtener en el debate parlamentario.

#### "Así no se puede seguir"

"Así no se puede seguir", resumían los principales líderes de Junts cuando trataban de justificar el ultimátum. Con todo, consejeros pertenecientes a ese partido como Josep Maria Argimon (Salud) o Jaume Giró (Economía) insisten en la necesidad de tener los presupuestos aprobados para un ejercicio en que las previsiones económicas no pintan bien. También pesa que la mitad de los 300 altos cargos y personal de confianza del Ejecutivo son de Junts. Esos cargos están más alejados de un adelanto electoral porque su estabilidad económica depende de la existencia del Govern.

Junts quiere subir los decibelios de su discurso independentista en un momento que tampoco está siendo fácil para ERC. Aunque ambos partidos tienen claro que las elecciones municipales se-



Aragonès (centro), con los consejeros de Territorio, Jordi Puigneró, y de Presidencia, Laura Vilagrà, se dirigía el pasado martes a la reunión semanal del Ejecutivo catalán. / MARTA PÉREZ (EFE)

#### Marta Rovira pide avances en el diálogo antes de 2023

La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha pedido acelerar la mesa de diálogo en otoño para lograr acuerdos antes de final de año porque ve difícil que en 2023, cuando coinciden elecciones municipales y generales, se pueda llegar a acuerdos. "Lo necesitamos porque estamos casi descartando el año 2023 porque es un año claramente electoral. Nos parece imprescindible que en los próximos meses haya avances importantes", dijo anteayer en una entrevista con

y/byneonss rán un escenario de batalla importante y la política cotidiana será el centro del debate, la bandera secesionista también tendrá peso y hay una pelea abierta por quién la enarbola con más fuerza. Los de Borràs no han dudado en usar las críticas de los republicanos a cómo la ANC celebrará la Diada de este año (cuvo color será el negro) para intentar desgastarles. Aragonès anunció que no acudirá

Europa Press. Rovira, que se encuentra huida de la justicia española en Bélgica, considera que los meses siguientes serán 'claves" para que el diálogo dé frutos, al menos en el apartado de la desjudicialización del conflicto catalán. La secretaria general ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que muestre su compromiso con el diálogo antes de que se pongan en marcha los "intereses electorales" del PSOE y Podemos y ante el temor de que la mesa se use de forma partidista.

a la manifestación. De ahí que, aunque en un principio también llamó la atención, los republicanos se muevan internamente para cerrar cualquier brecha. El mismo lunes en que Junts anunció el ultimátum, por la tarde, la Ejecutiva del partido de Aragonès decidió adelantar la fecha de su próximo congreso, que en teoría se tenía que celebrar en 2023. Se hará por partes. Este noviembre se votará una nueva dirección, v al año siguiente se reescribirán las hojas de ruta política y organizativa.

Oriol Junqueras y Marta Rovira (huida de la justicia en Bélgica), anunciaron su voluntad de repetir respectivamente como presidente y secretaria general de la formación, en la misma carta en que se explicaban las fechas del proceso congresual. Son cargos que ocupan desde 2011. Es un movimiento que muestra un cierre de filas ante la labor de Aragonès y la de Gabriel Rufián en el Congreso, como dos cabezas visibles. Como siempre, solo una voz crítica se dejó oír: la del Colectivo 1-O: "Que desde la dirección del partido se diga ahora cuál será el resultado denota una falta de respecto al voto de la militancia".

La dirección de ERC cierra filas ante su hoja de ruta y Junts agita la bandera independentista. Las cartas ante una pugna por ser la mayor fuerza municipal en Cataluña, que los republicanos estuvieron a punto de quitarle a sus rivales hace cuatro años y que sigue con la gran incógnita de qué pasará en la capital catalana. Junts sigue sin aclarar si será Xavier Trias el candidato, mientras que ERC teme que cualquier movimiento descabalgue sus opciones con Ernest Maragall.

## Un avión privado que despegó de Jerez se estrella frente a las costas de Letonia

A bordo viajaban tres miembros de una misma familia alemana y un joven

JESÚS A. CAÑAS / AGENCIAS Jerez / Vilna

Un avión privado se estrelló a pri-

mera hora de la noche de ayer frente a las costas de Letonia, según anunció el servicio de rescate de Suecia, y después de que dos aviones militares lo siguieran durante parte de su trayectoria. La aeronave, una Cessna 551, había despegado de Jerez de la Frontera (Cádiz) a las 14.56, según la web de seguimiento de

vuelos FlightRadar24.com, que dejó de recibir información del aparato cuando estaba a 2.100 pies de altura (640 metros). A bordo viajaban los miembros de una familia alemana, propietaria de la aeronave: un hombre septuagenario, dueño de una empresa aeronáutica especializada en vuelos privados; su mujer, sexagenaria; una hija veinteañera, detallan fuentes españolas conocedoras del caso, además de un

cuarto pasajero, de edad similar a la joven, del que no consta que tuviera parentesco con los anteriores. Las mismas fuentes, que no han revelado las identidades de los desaparecidos, señalan que la nave partió con destino a Colonia, pero que cuando se encontraba en el espacio aéreo francés comunicó que sufría una despresurización de cabina.

El avión cambió de rumbo dos veces, primero sobre París y luego sobre Colonia (Alemania). antes de dirigirse en línea recta hacia el mar Báltico y pasar cerca de la isla de Gotland (Suecia). A las 19.37 la web de rastreo señaló que perdía velocidad y altitud. "Hemos tenido constancia de que la nave se ha estrellado (en el mar) al noroeste de la ciudad de Ventspils, en Letonia", ha asegurado un portavoz del servicio de rescate sueco. "Ha desaparecido del radar", ha añadido.

Antes, dos aviones militares, uno alemán y otro danés, se habían aproximado a la aeronave para inspeccionarla, pero no lo graron establecer contacto con la tripulación, ha señalado Johan Walhstrom, de la Administración Marítima Sueca, que ha añadido que los pilotos de los aviones militares no vieron tampoco a nadie en la cabina.

Un helicóptero de las fuerzas aéreas de Lituania se ha desplazado al lugar del choque para realizar labores de búsqueda y rescate, además de varios barcos de la marina letona. "Nuestros barcos van en camino de la posición donde se estrelló el avión", señaló la Armada de Letonia, que no hizo público el número total de pasajeros y el de tripulantes que viajaban a bordo.

Lunes 5 de septiembre de 2022 EL PAÍS **21** 



#### **COLECCIÓN 'CUENTOS CLÁSICOS'**

Comparte con tus hijos un momento mágico con los cuentos y fábulas de siempre en una preciosa edición con tiernas ilustraciones. Al final de cada cuento, los niños se divertirán con la sección de juegos y actividades, pensada especialmente para ellos.

Consigue la colección en tu quiosco o en colecciones.elpais.com

#### **ENTREGAS:**

Caperucita Roja | Blancanieves y los siete enanitos | Los tres cerditos Hansel y Gretel | El patito feo | La Cenicienta | Ricitos de oro La bella durmiente | El gato con botas | La sirenita Y muchas más... PRIMERA ENTREGA

DOMINGO 11

CAPERUCITA

ROJA

GRATIS

CON EL PAÍS





#### **COMUNIDADES**



Ficus centenario en Sevilla, el pasado viernes, tras la tala ejecutada por la parroquia San Jacinto, autorizada por un juez. / PACO PUENTES

## La Iglesia pide al juez rematar la tala del ficus centenario de Sevilla

La parroquia de San Jacinto contraataca ante el juzgado que paralizó el derribo

JAVIER MARTÍN-ARROYO, Sevilla La Iglesia ha pedido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla que le permita rematar la tala del ficus centenario del barrio de Triana de la capital andaluza para culminar su desaparición. La parroquia de San Jacinto, que comenzó hace tres semanas el derribo del árbol —suspendido dos días después por el juez con el 70% de su estructura eliminadapresentó la semana pasada sus alegaciones al magistrado para consumar la tala, a pesar de la polémica generada. Mientras, el alcalde sevillano, Antonio Muñoz (PSOE), se reunió el viernes con la parte demandante que logró parar la tala, la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza (Amja), para explorar un acuerdo al margen del proceso

En su escrito de alegaciones, la orden de predicadores-dominicos dueña de la iglesia adjunta al ficus, de 110 anos y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se opone a la medida cautelar decretada por el juez por seis motivos: en primer lugar argumenta que el ficus es propiedad de la parroquia de San Jacinto y por tanto tiene derecho a eliminarlo. "El árbol está situado en un terreno privado (...) El Ayuntamiento no podría haber concedido la licencia de tala si el árbol hubiera sido de titularidad pública", alega. La Iglesia defiende que Amja no está legitimada para pedir al juez la suspensión de

La parroquia, que ha tildado al ficus de "cáncer", niega que el árbol centenario esté protegido por el Ministerio de Cultura. "Lo que está catalogado como BIC es el edificio de la parroquia de San Jacinto, del siglo XVIII", reza el escrito. Sin embargo, el *Boletín Oficial del Estado* que en 1990 declaró este BIC incluye el ficus, dado que está ubicado en la plaza a las puertas de la iglesia.

La Iglesia cree que Amja no ha justificado la suspensión de la tala. La asociación empresarial de jardinería presentó al juez un escrito del arquitecto paisajista Ricardo Librero y otros cuatro reconocidos arboristas que pedían un análisis independiente y científico que aún no se ha elaborado para expresar con claridad si es necesario talar el ficus. En su día, la parro-

quia alegó dos razones: la seguridad de las personas que peligraba por la caída de ramas —un riesgo desaparecido tras la tala— y los daños al edificio que provocan las raíces, solo sustentado por un informe de un arquitecto aportado por la propia Iglesia.

En paralelo, la parroquia aduce que no hay "indicio probatorio" que demuestre que la concesión para la tala del Ayuntamiento se hizo de forma negligente o contraria a derecho. A pesar de que el árbol es ahora un muñón de 10 metros, cuando llegó a tener 24 metros de altura, la Iglesia insiste en que aún representa una amenaza: "Por su especial naturaleza, el árbol supone

El ejemplar fue recortado en una polémica operación a mitad de agosto

El alcalde busca un acuerdo entre activistas y religiosos un auténtico peligro tanto para las personas como para el edificio". Los religiosos creen que las raíces siguen dañando su edificio y les cuesta dinero. "Cuanto más se demore la reanudación de la tala, más costosa será", afirman. Reclaman al juez que imponga una fianza de 150.000 euros a Amja para que responda por los posibles daños y perjuicios.

#### "Obsesión"

Tras autorizar la tala en mayo, Ayuntamiento sevillano reculó ante la polémica generada y evitó reclamar al magistrado que culminara la desaparición del ficus y en sus alegaciones se limitó a subrayar que el peligro para la ciudadanía había desaparecido. El alcalde de la ciudad se reunió el viernes con Amja en el primer encuentro entre las partes demandante y demandada (por autorizar la tala). "No puedo decir nada de la reunión", se excusó Aurora Baena, gerente de Amja, para justificar su silencio. Algunas asociaciones ecologistas consideran una traición por parte de Amja su reunión con Muñoz.

Los vecinos están indignados. "Mi hijo de cinco años dice que no quiere pasar por aquí y ver al ficus, así que cada mañana damos la vuelta a la manzana para evitarlo", explica Javier Herrera, vecino de Triana. Su hijo es alumno del colegio San Jacinto, colindante con la parroquia. Los alumnos desarrollan actividades como "abraza tus árboles" y muchos se niegan a entender lo que ha pasado. Los vecinos acusan al párroco, Javier Rodríguez, de obsesionarse con el ficus. "Le dijimos 'despreocúpate del ficus que haremos una colecta y el dinero no será problema", censura la profesora del centro Ángeles Casas. Preguntado por este diario, el párroco ha declinado dar su versión.

Bajo el argumento de la seguridad y los accidentes por caídas de ramas —provocados por la falta de cuidados desde la parroquia, según los técnicos municipales—, tanto el Ayuntamiento como la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta autorizaron que las motosierras acabaran con 110 años de historia en una operación que tuvo lugar el 16 de agosto.

A sabiendas de que un juez estaba considerando la paralización y lo haría en solo 48 horas, el Ayuntamiento permitió a los operarios talar hasta la medianoche para acelerar los trabajos, escoltados por la Policía Local, y poder eludir a la justicia. A la mañana siguiente llegó la orden de paralización, pero ya la exuberante copa había desaparecido.

Cualquier intervención sobre los árboles conlleva una evaluación ambiental, exigencia que se ignora en Sevilla por sistema. "No hay voluntad política de informar de los beneficios ambientales a los vecinos. Los políticos de Sevilla viven en el siglo XVIII y su odio al árbol se transmite a la ciudadanía", denuncia Elena Moreno, bióloga y presidenta de Ecourbes, que destaca la "excepcional" biodiversidad de la capital andaluza, con humedales en los barrios periféricos, rodeados de edificios y carreteras.

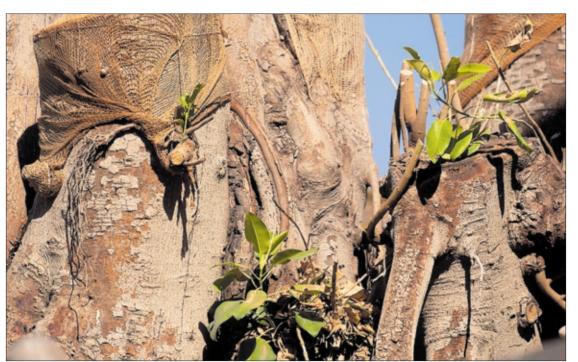

Primeros brotes verdes del ficus cuya tala ha sido suspendida por la justicia. / P. P.

Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS 23

#### **COMUNIDADES**

# La huelga de cazadores acentúa el problema con los jabalies

El colectivo catalán rechaza comunicar con antelación las zonas de las batidas

MARTA RODRÍGUEZ, Girona Los cazadores de Cataluña iniciaron ayer, primer día del periodo hábil de caza mayor (acaba el 26 de marzo), una "huelga" y no salieron a emplearse. Por primera vez en la historia del colectivo, han adoptado un paro indefinido como protesta, principalmente por la obligación de comunicar las zonas de las batidas con antelación, una exigencia incluida en la Orden de Vedas que ven "inviable". Se sienten victimizados "pese a ser la primera línea de defensa ante una problemática de país", como consideran la sobrepoblación de jabalí, un animal sin otro depredador. "Somos a quien más deberes se exigen y se pisan más derechos en el uso del medio natural, frente a la impunidad de colectivos que van al bosque pensando que es de todos, cuando un 75% es privado", indica el vicepresidente de la Federación de Caza de Girona, Joan Espona.

La población de jabalí no deja de crecer. Calculan que al no salir a cazar ayer, cuando acostumbran a ir todos, se habrán dejado de abatir unos 5.000 ejemplares, unos 10.000 la primera semana. La temporada pasada cazaron 66.975 animales, pero los cazadores han pasado de ser unos 100.000 en 2008, a 60.000 el año pasado y un 55% está en edad de jubilación. Las 180 cuadrillas de Girona, las más afectadas porque es donde se concentran el 67% de los cerca de 250.000 jabalíes que calculan hay en Cataluña, mantienen el compromiso "unánime" de dejar las armas en casa y hacer limpieza de caminos y bosques hasta llegar a un acuerdo.

Desde Unió de Pagesos se apoya el parón de los cazadores, se denuncia una "plaga'" de jabalís y reclaman que se declare la emergencia cinegética y se usen todas las medidas posibles para reducir la densidad. Entre mayo y julio se han hecho censos de jabalí en diversos parajes agrícolas de Áreas Privadas de Caza (APC) de les Gavarres y Rocacorba, donde la conflictividad por daños es mayor, y se ha analizado la afectación en cultivos antes y después de la siega.

Han visto más animales tras la siega, ya que buscan el grano caído al suelo. En julio se detectaron 614 en dos APC en las Gavarres y 306 en una de Rocacorba. También han servido para activar actuaciones cinegéticas excepcionales. De junio a agosto los cazadores han hecho unas 500 comunicaciones para cazar en cultivos donde denunciaron daños.

#### Demandas

Las demandas de los cazadores se centran en eliminar el punto 8.3. de la Orden de Vedas de este año (comunicación anticipada de batida), además del compromiso de que serán resueltos los agravios acumulados durante años. Tras diversas reuniones ven la "buena voluntad de Acción Climática" pero "necesitamos más que promesas de actuaciones futuras y que la buena voluntad se concrete en hechos", afirma Espona. La semana pasada se reunió junto con el presidente de la Federación de Girona, Josep Blanquera, con la Directora General d'Ecosistemes Forestals,



Jabalís en la sierra de Collserola, en Barcelona. /ALBERT GEA (REUTERS)

"El 75% del bosque es privado", asegura un responsable federativo de Girona

Las cuadrillas creen que hay cerca de 250.000 ejemplares en Cataluña

Anna Sanitjas, entre otros. No se avanzó en el "punto crucial" de la negociación. Propusieron comunicar la batida sólo cuando fuera en terrenos públicos y no en APC donde tengan acuerdos con los propietarios y el Departament lo consideró "insuficiente"

Para Sanitjas el trabajo que hacen los cazadores "es clave y muy importante como servicio público", pero insiste en que necesitan saber con antelación el lugar de las batidas "para hacer compatible la caza con que la gente vaya al medio natural con seguridad". El objetivo es

que consultando una web, la ciudadanía pueda saber dónde se realizan. Para reconocer el esfuerzo al colectivo, destinarán por primera vez en toda Cataluña 1.050.000 euros en ayudas, equivalentes a entre 20 y 25 euros por jabalí capturado que se introduzca en la cadena alimentaria y avanza que trabajan con Interior para "sancionar actuaciones organizadas que pretendan boicotear las batidas".

Las poblaciones de jabalí han crecido este año en Cataluña una media de un 15%, un 37% en el Alt Empordà con una densidad de 17,5 individuos por kilómetro cuadrado. La principal causa es el aumento de fertilidad de las hembras por la excepcional añada de bellota de otoño de 2020 que les facilitó mucho alimento. Las máximas densidades entre 12 y 17 individuos por kilómetro cuadrado, siguen en el noreste, en la Garrotxa —donde una sola cuadrilla cazó 1.000 ejemplares—, las Guilleries, el Montseny, y sectores de cordilleras prelitorales, como Montnegre, les Gavarres o la ZCC de Collserola. Zonas con alta pluviometría y grandes superficies de bosques productores de frutos (encinas, robles) y cultivos de regadío, que les sirven de alimento. En Lleida y Tarragona, con menos bosques y más sequía, hay densidades estables entre tres y seis individuos por kilómetro cuadrado y con ligeras disminuciones.

Es necesario bajar la densidad de población de los jabalíes para reducir los problemas que generan: daños en cultivos, accidentes, riesgos sanitarios, presencia en zonas urbanas y daños a la biodiversidad. Según la consultora medioambietal, Minuartia, las poblaciones "no parecen estar cerca de tocar techo y tienen potencial para seguir creciendo". "Su gran expansión geográfica y demográfica se debe a su capacidad adaptativa, y a su alta tasa reproductora, excepcional entre los grandes mamíferos", explican. El programa de seguimiento del jabalí exhorta a seguir aplicando medidas para reducir la densidad con la presión de la caza, aumentando la efectividad de las batidas y aplicando otras medidas donde sea necesario, como por ejemplo la actuación del Cuerpo de Agentes Rurales.

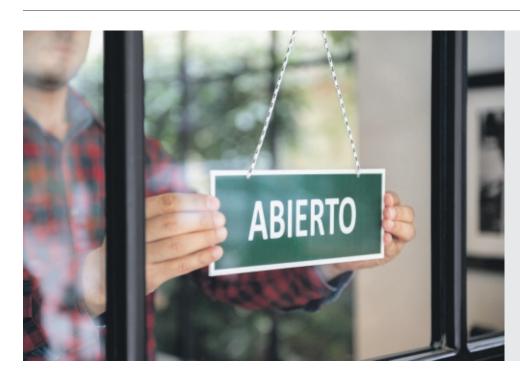

#### **NEGOCIOS**

## Aquí las palabras cambian los números

**Negocios,** el **suplemento de economía** con los análisis más relevantes del mercado y toda la información imprescindible para tu empresa.

Descúbrelo en elpais.com/economia/negocios



Conoce más sobre Negocios **EL PAÍS** 

### **SOCIEDAD**

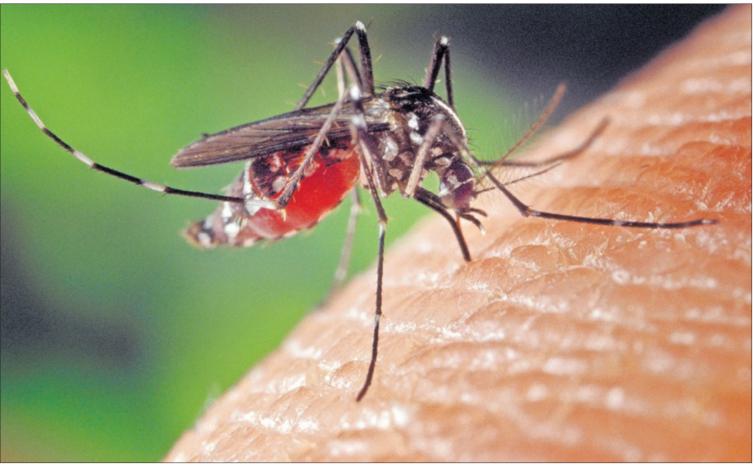

Un ejemplar de Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre, sobre la piel de un humano. / JAMES GATHANY (GETTY)

## Identificados en España mosquitos tigre resistentes a los insecticidas

Un estudio detecta en otros siete países europeos una mutación en el 'Aedes albopictus', transmisor del dengue y el zika. Hasta ahora solo había sido descubierto en Italia

ORIOL GÜELL, Barcelona Una amplia investigación internacional ha detectado por primera vez en España y otros siete países europeos la presencia de ejemplares adultos de mosquito tigre con una mutación que les permite sobrevivir a los piretroides, los únicos insecticidas autorizados en la Unión Europea (UE). El hallazgo ha aumentado la preocupación entre los expertos por el importante papel que el Aedes albopictus tiene en la transmisión de enfermedades endémicas de países tropicales como el dengue, el zika y el chikungunya, que en los últimos años también han causado brotes en el continente. Basauri (Bizkaia) es la localidad española en la que ha sido localizada la adaptación genética del insecto, que hasta ahora solo había sido descubierta en Italia dentro de Europa.

"Es imprescindible controlar las poblaciones de mosquitos tigre naciendo un uso racional de insecticidas piretroides en el ámbito privado. Desde las administraciones tenemos una forma segura de hacerlo, que son los tratamientos biológicos contra las larvas. Pero es necesario implicar a la población y empresas, porque el 80% de los focos de cría se localizan en pequeñas acumulaciones de agua de patios y jardines privados, donde no llegan las campañas de control de los ayuntamientos", afirma Daniel Bravo, investigador de la Universidad de Extremadura especializado en entomología aplicada y responsable del estudio en España.

Al igual que las resistencias microbianas, las que desarrollan

los insectos son un problema global que en el caso del mosquito tigre se agrava por su capacidad de transmitir virus. Originario del sudeste asiático, el Aedes albopictus se estableció en Europa hace más de dos décadas y fue localizado por primera vez en España en 2004 en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Desde entonces, su presencia en el país no ha dejado de crecer y ha colonizado la costa mediterránea, parte de la cornisa cantábrica y zonas del interior gracias a la capacidad de sus huevos de resistir el frío moderado

"El objetivo del estudio era descubrir si la mutación, que hasta ahora solo había sido detectada en Italia, estaba presente en más países europeos", explica Bravo. Los investigadores han analizado genéticamente mediante técnicas PCR 2.530 especímenes de mosquito tigre procedentes de 69 localizaciones en 19 países del continente. Según los resultados, la mutación 1016G estaba en entre un 1% y un 8% de los ejemplares de Basauri; Niza y Perpiñán (Francia); Luqa (Malta); Basilea (Suiza); Roma y Bari (Italia); Burgas (Bulgaria); Estambul e Igneada (Turquía); Bucarest (Rumanía); y Batumi (Georgia).

Entre las muestras analizadas procedentes de otras siete localidades españolas —de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y "Debe hacerse un uso racional de los productos", alertan los autores

El insecto ha logrado colonizar parte de la costa Mediterránea

#### Brotes de enfermedades tropicales en la UE

Ana García Pérez es investigadora del departamento de sanidad animal de Neiker, empresa pública del País Vasco que ha participado en el estudio. "La razón por la que es tan difícil contener al Aedes albopictus es que completa su ciclo vital en muy pocos días. Desde la puesta de huevos hasta el nacimiento de las larvas puede pasar solo una semana, a los 10 días ya son pupas y a los 14 ejemplares adultos, según las condiciones del agua y la temperatura. Además, no lo hace en grandes volúmenes de agua, que son

fáciles de vigilar, sino en pequeñas acumulaciones en platos de macetas, latas, piscinas medio vacías y juguetes dejados al aire libre. Por esto es tan importante vigilar patios y jardines", explica.

La irrupción del mosquito

La irrupcion dei mosquito
tigre en Europa a principios de
este siglo disparó los temores
de que el continente se viera
afectado por brotes de enfermedades tropicales. La razón es
que si una persona regresa de
un viaje a esas zonas infectado
de dolencias como el dengue,
chikungunya o zika y es picado
por un ejemplar adulto duran-

te la fase de viremia, cuando la presencia del virus es mayor en sangre, el mosquito iniciará su propio proceso infeccioso y transmitir la enfermedad a otras personas.

En España esto ha pasado hasta ahora en siete ocasiones en 2018 y 2019 con el dengue. Los mayores brotes registrados en suelo europeo por enfermedades tropicales han sido los de chikungunya en Italia de 2007 y 2017, con 230 y 436 casos respectivamente.

"Tenemos que monitorizar bien la presencia de mosquito tigre y controlar las resistencias a los piretroides. Es muy probable que vuelva a haber brotes y, si no lo hacemos, el riesgo es que no sean efectivos los insecticidas", concluye el investigador Daniel Bravo.

Madrid-la mutación no ha sido localizada, aunque el estudio destaca que esto puede deberse a que la cantidad de mosquitos "de algunas muestras era pequeña y la no presencia de la mutación 1016G puede deberse a una baja frecuencia [de ejemplares con ella] más que a su ausencia entre el conjunto de la población" de mosquitos. Los autores sospechan que la adaptación genética del insecto está más extendida y que son necesarios más estudios para dimensionar bien el problema.

#### Daño medioambiental

El hallazgo de la mutación en estos ocho países demuestra "una distribución de esta adaptación genética mucho mayor de la que se tenía noticia, lo que debe alertar a administraciones y sociedad del reto que esto supone", advierte Bravo.

Los autores, que distinguen entre dos poblaciones diferenciadas genéticamente —la de Europa occidental y la que rodea al Mar Negro—, consideran que no es posible con los datos disponibles saber si la presencia de la mutación en nuevas localizaciones se debe a la propagación de mosquitos desde Italia o a introducciones y evoluciones independientes resultado de la exposición a los piretroides en otros países.

La existencia de mosquitos tigre resistentes a insecticidas en territorio español, en este caso en Peñíscola (Castellón), había sido detectada anteriormente en 2017 por una investigación encabezada por Mikel Bengoa, doctor en entomología y gerente técnico de la empresa especializada Anticimex. "Habíamos comprobado la existencia de resistencias mediante pruebas bioquímicas, en las que se expone a los mosquitos a los insecticidas. El nuevo estudio explica ahora la razón, que es esta mutación cuya extensión tan amplia nos era desconocida", afirma este experto.

Los investigadores vinculan la aparición de estas resistencias al amplio uso de los piretroide, también utilizados en la agricultura y para combatir plagas como los chinches, entre otros insectos. "Las recomendaciones son hacer rotaciones entre los piretroides autorizados, pero el problema es que su número es muy reducido y rotar no es siempre posible", añade Bengoa.

Los piretroides son utilizados en al ámbito profesional por empresas especializadas y, a menores concentraciones, en el ámbito doméstico. La evidencia disponible no permite determinar con precisión el peso que cada una ha tenido en el desarrollo de resistencias, por lo que los expertos recomiendan un "uso racional" en todos los casos.

Las conclusiones del estudio destacan que, si no logra controlarse la proliferación de mosquitos tigre y la mutación 1016G, la única alternativa será "incrementar las concentraciones de piretroides, con el inevitable daño que esto provoca al medio ambiente y a otras especies de insectos". Un escenario que obligaría a una escalada que "en unos años puede dejar a estos insecticidas sin efectividad frente a los mosquitos tigre", añade Bengoa.

Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS 25

#### SOCIEDAD

#### JEAN-PIERRE LUMARET Entomólogo

# "Australia importa escarabajos para remediar el problema de los excrementos de ganado"

más paradójicos del papel clave de los insectos. A sus 75 años, el entomólogo francés Jean-Pierre Lumaret, del laboratorio CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) de Montpellier, sigue participando en las introducciones australianas de coleópteros, ahora procedentes de Marruecos. Como incide este investigador, los escarabajos peloteros proporcionan gratis a los humanos unos servicios esenciales. Pero "el caso de Australia muestra

CLEMENTE ÁLVAREZ, Madrid

La importación de escarabajos pe-

loteros procedentes de África y

Europa, también de España, para

intentar solucionar los proble-

mas derivados de la acumulación

de los excrementos del ganado en

Australia es uno de los ejemplos

Pregunta. ¿Cómo surgieron los problemas de Australia con los excrementos?

que si los eliminamos se ge-

nera un grave problema que cuesta caro remediar".

Respuesta. Los primeros colonos que llegaron a Australia introdujeron vacas, ovejas, caballos. Al principio, eran unos pocos animales, pero en los años 1960 había ya 30 millones de bovinos y 77 millones de ovinos. Esto supone una cantidad enorme de excrementos, pues una vaca de media produce cerca de 12 boñigas al día, lo que supone entre 350 y 400 millones de defecaciones diarias, 33 millones de toneladas al año. El problema es que en Australia esta enorme cantidad de excrementos no se reciclaba, porque los escarabajos peloteros australianos que habían evolucionado con los marsupiales no se interesaban por las boñigas del ganado introducido.

P. ¿Por qué esto es importante?

R. El papel de los escarabajos peloteros es fundamental, pues ayudan a introducir los microorganis-

mos del suelo en los excrementos del ganado para transformarlos y reciclarlos. Si las boñigas no son trabajadas por los escarabajos, van a quedar secas en el suelo hasta varios años. Los excrementos acumulados en el suelo sin reciclarse ocupaban en Australia un millón de hectáreas, esto es una superficie enorme, que supone una reducción de los pastos y unas pérdidas para los ganaderos. Pero, además, hay un segundo problema aún mayor y es que, al no haber competencia de escarabajos en las boñigas, se multiplicaron las moscas hematófagas, que pican al ganado para extraer su sangre.

P. ¿Qué solución se buscó?

R. Para remediar el problema de los excrementos de ganado en Australia se importaron escarabajos peloteros de África y Europa. Es una idea desarrollada por George Bornemissza, un australiano de origen húngaro que vio que ya se habían introducido especies de origen africano en Hawái y había funcionado. Como Australia es un país muy vasto con climas muy distintos, se introdujeron especies de continentes con climas comparables, de África y Europa. El coste del programa lo pagaron esencialmente los ganaderos, que tuvieron que aportar varias decenas de millones de dó-

P. ¿Qué resultados se consi-

R. El primer programa duró entre 1968 y 1982, y se enviaron 45 especies procedentes de África y Europa de las que 23 se han establecido, multiplicándose y ocupando una parte de Australia. En la zona tropical, en el norte del país, funcionó bien, porque se introdujeron muchas especies con un rendimiento extremadamente alto. Pero se enviaron pocos escarabajos de origen Mediterráneo para el sur de Australia y ahí las boñigas han seguido quedándose y las moscas proliferando. Por eso en un segundo tiempo, entre 2012 y 2014, fui solicitado por el CSIRO

"El coste del programa lo pagan esencialmente los ganaderos"

"En España hay zonas con miles de boñigas no recicladas"

El investigador destaca que los coleópteros ofrecen servicios esenciales

para introducir dos nuevas especies de Francia y España.

P. ¿De dónde de España?

R. Del sur, de Andalucía.

P. ¿En qué punto están las introducciones de escarabajos?

R. En 2017 se puso en marcha un nuevo programa más amplio y ambicioso que terminará en junio de 2023. De nuevo, son prıncıpalmente los ganaderos los que pagan y esta vez las especies que hemos escogido son de origen marroquí. Con el cambio climático, en el sur de Australia hay periodos de calor y de sequía cada vez más importantes, así que había que seleccionar escarabajos capaces de adaptarse a estas condiciones más duras. Además, también tenían que ser especies activas al comienzo de la primavera, cuando llegan al sur de Australia nubes de moscas procedentes del centro del país.

P. ¿Cómo afecta el programa a la fauna local de Australia?

R. En este caso, los escarabajos seleccionados para Australia

son especies que no compiten con la fauna local por los excrementos de los marsupiales. Tomamos muchas precauciones para no afectar a las especies nativas.

P. Pero en estas introducciones de insectos no siempre se toman tantas precauciones.

R. En las introducciones, hay dos filosofías. En algunos sitios se

ha hecho de forma cuidadosa, tomando enormes precauciones para que no haya problemas. Y en otros, digamos que primero se ha introducido y luego se ha mirado si había algún problema. En Estados Unidos introdujeron en el sur del país, en Texas y California, dos especies que ya fueron llevadas a Hawái y Australia, pero no con la misma ética. Se trata de Digitonthophagus gazella y Euoniticellus intermedius, que luego de soltarse en el sur de Estados Unidos se desplazaron progresivamente a México y siguieron bajando por Centroamérica hasta llegar en pocos años a la altura de Panamá. El problema es que estas especies introducidas sí están desplazando a las autóctonas, porque tienen el mismo régimen ali-

P. ¿Qué lección saca de la importación de escarabajos en Australia?

R. Los escarabajos peloteros son un componente clave de los pastizales y son gratuitos, el caso de Australia muestra que si los eliminamos se genera un grave problema que cuesta caro remediar. El programa actual supone 20 millones de dólares australianos para reintroducir tres especies.

P. ¿Dado el actual declive de los insectos en muchos puntos del planeta, es previsible que en el futuro aumenten estos movimientos de especies entre paí-

R. Sí, pero es una lástima. Es más costoso restaurar procesos ecológicos que protegerlos de partida. Hace unos años estuve en

Chequia, allí se colectivizaron los medios de producción cuando formaba parte del bloque de la Unión Soviética y la gente no podía tener su propio ganado, en muchas zonas no se veían vacas en el campo, lo que provocó que desaparecieran los escarabajos peloteros. Ahora han empezado a nacer trasiocaciones para recupe rar las especies a partir de su propia fauna. Es posible, pero si se quiere hacer a gran escala, cuesta

P. ¿Cuál es la situación de los escarabajos peloteros en España?

R. En España hay sitios con mucho ganado, pero el ganado es tratado con medicamentos veterinarios que son tóxicos para los insectos coprófagos. Hay zonas con miles de boñigas no recicladas porque ya no hay escarabajos peloteros o muy pocos. Utilizando estos medicamentos de una forma no razonable estamos provocando justo aquello contra lo que luchan los australianos pagando millones de dólares.



#### SOCIEDAD



Alumnos de primero de la ESO con apuntes de la expansión de Roma, el año pasado en una clase de Valencia. / MÒNICA TORRES

EL PAÍS compara cómo será la asignatura en cada comunidad, que tiene en Madrid el planteamiento más diferente y saturado de contenidos

## 17 versiones de Historia este nuevo curso en la ESO

IGNACIO ZAFRA, Valencia La asignatura de Geografía e Historia, obligatoria durante toda la ESO, tendrá este curso 17 nuevas versiones, una por comunidad autónoma. El análisis de las materias diseñadas por cada territorio no refleja quiebras ni planteamientos antagónicos. Pero sí diferencias, que influirán en el grado de libertad que el profesorado de cada lugar tendrá a la hora de plantear la asignatura y adaptarla al alumnado que tenga en clase.

La radiografía realizada por EL PAÍS se centra en una sola asignatura (que, debido a su naturaleza, tiende a generar más polémica). Pero el camino elegido por una comunidad para enseñar Geografía e Historia es en gran medida el mismo que han tomado para el resto de materias, así que da bastante información so bre cómo será su modelo. En el caso de las cinco comunidades gobernadas por el PP, así como de Cataluña y País Vasco, que todavía no han aprobado sus decretos de secundaria, el análisis se ha efectuado sobre los proyectos de currículo publicados por sus consejerías, que son los que están utilizando los centros para preparar el nuevo curso. El ministerio fijó las bases de esta y todas las demás materias en su decreto de enseñanzas mínimas en marzo, que ha sido completado por cada comunidad. Se impartirán en los cursos impares de la ESO.

Las divergencias respecto a las enseñanzas mínimas publicadas por el Gobierno no siempre responden al color político del Ejecutivo autonómico. Un ejemplo es el siguiente contenido, incluido en las enseñanzas mínimas fijadas por el Gobierno: "Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte". Aparece reproducido de forma literal en los currículos de la asignatura de Andalucía, Galicia, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, Asturias, Navarra y Cantabria. La recogen con matices los de Castilla y León, Murcia,

Aragón y Cataluña (que es la que más se aleja del modelo, con la fórmula: "Valoración crítica de la visión eurocéntrica del mundo"). Y no hay rastro de ella en los de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja.

Dentro de las similitudes que, en general, presentan los currículos, Madrid es un caso fuera de la norma en varias cuestiones. La principal es la cantidad de contenidos, mucho más exhaustivo no solo que la media, sino también que los del resto de territorios del PP. El temario de 4º de la ESO abarca la historia mundial desde 1914 hasta hoy; la de España desde finales del siglo XIX a nuestros días; y además de otros grandes bloques con contenidos geográficos, sociales y culturales, expresado todo ello con un detalle mucho mayor que el resto de autonomías, como por ejemplo: "El reinado de Alfonso XIII: el problema de Marruecos"; "Las nuevas potencias mundiales y regionales. Las amenazas a la libertad. China y Rusia"; o "Instituciones actuales del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia social. La Edad de Plata de la cultura española".

El diseño del resto de comunidades es menos exhaustivo v enuncia los contenidos de forma más amplia, lo que permitirá a

El currículo catalán hace referencia a la "emancipación nacional"

En los temarios de todas las autonomías está la "emergencia climática"

los docentes decidir en qué aspectos profundizar. Uno de los puntos incluidos en el de Andalucía recoge, por ejemplo: "La ley como contrato social. De la Constitución de 1812 a la Constitución de 1978". Y el de la Comunidad Valenciana señala que, a la hora de elegir los contenidos se han priorizado los "saberes que refieren a procesos de relevancia más que a hechos puntuales". Y que dichos procesos son "tratados desde un enfoque multicausal que profundiza en sus dimensiones política, económica, social y cultural".

por el PP han tendido a incluir

Las comunidades gobernadas en su opinión, el sentido de la reforma. "No podemos seguir centrando la educación en la ensenanza, sino en el aprendizaje, porque lo que nos intere-

sa es que los alumnos aprendan. Y el aprendizaje exige tiempo, porque tiene que ser profundo, no superficial, y eso no se puede hacer con una cantidad excesiva de contenidos. Lo que busca la reforma es sustituir más contenidos por más profundización, con un enfoque más competencial, en el que sean capaces de dar respuesta a un determinado problema con los aprendizajes y potenciando el trabajo en grupo". El camino, añade Luna, por el que avanzan la mayoría de países desarrollados.

más contenidos que las demás, pero hay excepciones. El currículo de Castilla-La Mancha resulta, por ejemplo, más denso que el andaluz. El de Aragón también es prolijo, pero su planteamiento no es de imponer sino de "orientar" al profesorado, dejando en sus manos la decisión final de cómo impartir los saberes básicos. A la hora de abordar la "ubicación espacial" señala, por ejemplo: "Se propone trabajar sobre mapas, proyecciones y modelos digitales; localizar espacios básicos, interpretar escalas, conocer conceptos de orientación y saber usar las coordenadas geográficas. Se recomienda el uso de la gamificación (esto es, el uso del juego como método pedagógico)". El de Canarias también es largo, pero porque ha elegido un planteamiento de orientación similar al aragonés.

#### Género y pobreza

Solo cuatro comunidades, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, mencionan expresamente en sus currículos a los Reyes Católicos. Ello no quiere decir que en el resto no vayan a estudiarse, sino que no hay una mención explícita a su reinado en unos documentos que enuncian de forma general, en unas pocas páginas, los contenidos de geografía y de historia que se impartirán durante los cuatro años de secundaria. En el caso de la historia, abordan por ejemplo desde "las grandes migraciones y el nacimiento de las primeras culturas" hasta el siglo XXI. Los currículos del País Vasco y Cataluña tienen planteamientos muy competenciales, y también reflejan en ciertos pasajes el carácter nacionalista de sus gobiernos. El primero recoge en sus saberes básicos: "Los paisajes naturales locales, regionales y a nivel mundial". El segundo, dentro del apartado "Cataluña y España en la época contemporánea", menciona la "identificación de las luchas y movimientos sociales de emancipación nacional".

Las 17 versiones de la asignatura mencionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incluida la de Madrid, cuya presidenta, Isabel Ayuso, los ha criticado en alguna ocasión. Su currículo es, sin embargo, el único que no utiliza ni una vez el término género. Como contraste, el de Castilla y León indica que la asignatura debe permitir al alumnado "interactuar en el entorno y comprender las relaciones que establecemos en la búsqueda del fin de la pobreza y la igualdad de género".

El currículo de Madrid es también el único que no recoge, de forma literal o con otras palabras, una frase incluida en las enseñanzas mínimas de la asignatura fijadas por el ministerio: "Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros". En los de Galicia, Andalucía, Murcia, y Castilla y León sí aparece. Y Cantabria, además de a mujeres, esclavos y extranjeros ha añadido en la frase a "niños, discapacitados, homosexuales y pueblos colonizados". Todas las versiones de la asignatura combinan una estructura cronológica y otra temática. Y todas incluyen el estudio de la "emergencia climática".

### La reforma busca un enfoque más competencial

El ministerio organizó el currículo de Geografía e Historia por ciclos, es decir, expresando de forma conjunta las competencias y los contenidos de primero y segundo de la ESO, por un lado, y de tercero y cuarto, por otro, permitiendo a los centros y a los docentes decidir cómo administrarlos. Nueve comunidades han mantenido ese planteamiento y ocho han optado por distribuir los saberes básicos y las competencias que deben adquirir los alumnos por curso.

Francisco Luna, exdirector del Instituto Vasco de Evaluación, y uno de los siete especialistas que sentó las bases del nuevo currículo diseñado por Educación, considera que limitar demasiado el margen de decisión del profesorado a la hora de impartir la materia y adaptarla a la realidad de su alumnado refleja "desconfianza hacia los docentes" por parte de los responsables educativos. Y lamenta el diseño del currículo de Madrid, que a base de llenarlo de contenidos ha "desvirtuado",

Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS **27** 

#### **SOCIEDAD**

RICARD GONZÁLEZ, **Túnez** Las victorias y decepciones de Hayet Jamis, una mujer que padeció durante una década la pesadilla de violencia machista, encarna a la perfección las luces y las sombras en la aplicación de la ley integral contra la violencia de género en Túnez, que acaba de cumplir el quinto aniversario de su aprobación. Inspirada en la legislación española de 2004, fue un hito histórico para el movimiento feminista tunecino al ser una ley pionera en el mundo árabe e islámico. Sin embargo, las herramientas que contiene para la lucha no siempre se utilizan, sobre todo por el arraigado poso del patriarcado y la falta de medios del Estado tunecino.

Jamis fue una de las primeras mujeres maltratadas a quienes se aplicó la nueva legislación. "Mi exmarido ha sido condenado por abusos y violencia física en varios procesos, y en cada uno ha sido condenado a penas de cárcel que suman más de un año", explica esta mujer de 45 años y madre de dos hijos. En base a uno de los preceptos de la norma, el juez le concedió el derecho a continuar residiendo en su casa, y promulgó una orden de alejamiento al marido. Sin embargo, su caso es más bien excepcional.

"De acuerdo con la ley, el juez puede ordenar que la mujer agredida permanezca en el hogar familiar y forzar la marcha de su agresor. Esta era una de las innovaciones más importantes de la ley. Pero rara vez los jueces recurren a esta prerrogativa", comen-

ta Kenza Ben Azuz, investigadora de Human Rights Watch. Las consecuencias de esta renuencia se agravan por la escasez de refugios de acogida para mujeres víctimas de violencia machista, una verdadera lacra en Túnez. Ahora hay cinco en el país, cuatro en la capital y uno en Mahdia. En total, 107 camas para las situaciones de emergencia, una cifra a todas luces insuficiente. En los últimos cinco años se han abierto otros centros, pero se han cerrado por falta de fondos.

La ley era muy ambiciosa, pero varios de sus objetivos no se han podido conseguir por falta de recursos. Por ejemplo, la legislación establece la creación de un observatorio que no está todavía operativo. "El Estado no ha hecho sus deberes, ya que no ha puesto en marcha los mecanismos para hacer cumplir la ley,

como el observatorio. Ni tan siquiera existe una coordinación entre los cinco ministerios involucrados", opina Ahlem Buseruel, secretaria general de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD), una histórica entidad feminista.

La cuestión económica es central a la hora de explicar los efectos limitados de una legislación que se anunció como revolucionaria. Entre sus logros, la derogación de la norma que permitía a un violador evitar la cárcel si se



Participantes en la celebración del día nacional de la mujer en Túnez, este agosto. / M. MESSARA (EFE)

La falta de medios complica el avance de la ley que aprobó el país hace cinco años y marcó un hito en el mundo árabe

## La compleja senda contra la violencia machista en Túnez

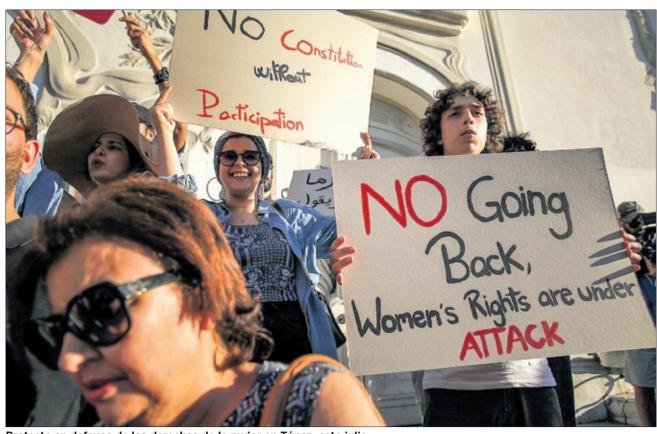

Protesta en defensa de los derechos de la mujer en Túnez, este julio. / CHEDLY BEN IBRAHIM (GETTY)

casaba con su víctima, o la tipificación como delito del acoso sexual. En teoría, el Estado debería aportar ayudas de diverso tipo a las mujeres víctimas de violencia, pero esto no sucede. Muchas se echan atrás a la hora de denunciar o retiran sus denuncias por miedo de verse repudiadas por sus familias, y quedarse sin ningún tipo de ingreso.

A Jamis no le faltó valentía, pero ahora su situación es muy precaria. "Soy una graduada de lengua árabe, pero no encuentro tra-

bajo de profesora. Sufro una doble discriminación, por ser mujer y negra. Cualquier día me van a cortar el agua porque no puedo pagar las facturas", dice angustiada. Además, su hijo pequeño, de nueve años, padece autismo. En Túnez, no hay escuelas públicas especiales, y las privadas cuestan unos 230 euros al mes, por encima del salario mínimo. En teoría, tiene derecho a una ayuda mensual del Estado, pero la administración asegura no disponer de fondos suficientes.

Las agresiones a mujeres estallaron en 2021 con más de 68.000 denuncias

"La nueva Constitución es una amenaza", añade una activista

Según los datos oficiales disponibles, en 2021 se produjo una explosión de denuncias por agresiones machistas que superó las 68.000, frente a las 40.000 del año anterior. De ellas, un 64% correspondieron a violencia en la pareja o expareja. Los expertos atribuyen este hecho a los confinamientos para luchar contra la covid. Ahora bien, en ese periodo solo se encarceló a unas 200 personas por este motivo. Pero la conyugal no es el único tipo de violencia denunciada en un país donde un 75% de las mujeres declaran en el marco de un estudio sociológico haber sufrido violencias de tipo sexual en el espacio público -casi un cuarto de ellas hasta en más de 10 ocasiones- y un 41% violencias de tipo físico.

#### Educación a los jóvenes

Uno de los motivos para la persistencia de este nivel de violencia es la sensación de impunidad. "La justicia está desbordada, y los plazos son muy lentos. Lo que hace que muchas de las denuncias se acaben retirando", apunta Ben Azuz. Además, incluso cuando hay sentencia, no siempre se aplica. "Como mi exmarido conoce a los policías del barrio de toda la vida, estos no lo han arrestado para que cumpla su pena de cárcel. Tampoco me ha pagado las compensaciones económicas y las multas que debía", lamenta Ja-

Uno de los logros en la aplicación de la ley es la apertura de más de 190 unidades especializadas en violencia machista en las

comisarías policiales tunecinas. Ahora bien, no siempre actúan como deberían. En algunas comisarías, aún intentan disuadir a las víctimas de denunciar y les instan a reconciliarse con el agresor, una actitud que encaja con la predominante en la sociedad. Casi un 70% de la población tunecina continúa considerando la violencia dentro de las casas un asunto privado. "La mentalidad patriarcal es aún muy fuerte en Túnez. Hay que invertir sobre todo en la educación de la juventud. La ley por sí sola no puede cambiar la realidad", asevera Buseruel.

La aprobación en 1956 de un código de familia muy progresista para la época, situó a Túnez en la vanguardia de los derechos de la mujer. No obstante, la sociedad no ha evolucionado al mismo tiempo que su legislación. Aunque el nue-

vo presidente, Kais Said, ha nombrado por primera vez en la historia una primera ministra, existe preocupación entre las asociaciones feministas ante un posible retroceso. De ideología conservadora, en su deriva autoritaria ha aprobado una nueva Constitución que exige al Estado que "logre los objetivos del islam", lo que podría ser perjudicial para los derechos humanos, y sobre todo, de las mujeres. "Esta nueva Constitución es una amenaza", remacha Buseruel.

#### **CULTURA**



Rocío Molina, en una imagen promocional de Caída del cielo.

## El sexo 'jondo': los genitales de las bailaoras salen a escena

'Insaciable' es la nueva obra de Lucía 'La Piñona', flamenca de una generación que ya no evita la sexualidad sobre las tablas. Muchas son las que continúan ese camino

SILVIA CRUZ LAPEÑA, Madrid "En el siglo XXI, el sexo de las bailaoras se está convirtiendo en arma de creación y contestación", explica la catedrática de antropología Cristina Cruces Roldán por teléfono. Y añade: "En el atlas de la geografía humana de las flamencas esa parte de su anatomía ha estado como la base de Rota en Google Maps: desaparecida". Efectivamente, el flamenco ha ignorado tradicionalmente el sexo y la sexualidad de las flamencas, algo más llamativo en las bailaoras, que trabajan con su cuerpo. "Es que tienen fama de pasionales pero no son sexuales. Esa parte ha estado muy reprimida, sobre todo en las mujeres", cuenta a EL PAÍS Lucía Álvarez, La Piñona, que el próximo martes presenta en los Teatros del Canal de Madrid Insaciable, obra que estrenará también en la Bienal de Sevilla el 21 de septiembre.

Ana Morales, Premio Giraldillo de la Bienal de Flamenco 2018, afirma sin tapujos que las dos situaciones en que ha estado más cerca del cielo han sido bailando y practicando sexo y cree que es imposible "no relacionar un cuerpo que se mueve con la sexualidad". Cruces Roldán, que investiga sobre flamenco en la Universidad de Sevilla, le da la razón haciendo referencia a danzas del pasado "descompuestas y lascivas que venían de los tangos de negras que viajaron de África a América y de ahí a Cádiz y Sevilla". Bailes como el manguindoy o la zarabanda, aceptados fuera de los teatros, pero no en los escenarios ni para las que pretendieran parecer honradas.

Las normas no escritas que marcaban esa honradez y lo que era aceptable en el baile datan del siglo XIX, cuando se produjo



Jonatan Miró y La Piñona, en un ensayo de Insaciable.

un reparto de papeles entre sexos muy condicionado por la moral católica. Además de un código de vestimenta, esas reglas determinaban los movimientos corporales de cada sexo. Resumiendo: los hombres bailan de cintura para abajo; las mujeres, de cintura para arriba. Técnicamente, quiere decir que el protagonismo de los bailaores radica en la fuerza de sus piernas, que se manifiesta sobre todo en el zapateado. Y el de las mujeres, en la delicadeza, concentrada

en brazos y cabeza, siempre bien adornada. Simbólicamente, significa que los genitales de la mujer salen de escena. "Sin embargo, no desaparecen la cadera ni el amago de la falda, que marcan el camino a lo deseable. El sexo de la mujer siempre ha estado en el mismo sitio, pero no para expresarse desde él, sino para ser observado", explica Cruces Roldán. Pero hoy, esa "anatomía olvidada" está haciéndose visible.

Unas bailaoras la reclaman

"Antes no me atrevía: seguía los estereotipos", dice la artista

En 'Caída del cielo', Rocío Molina se desnuda y saca una menstruación

para denunciar: "En Catedral abordaba la represión sexual femenina que hemos vivido y en la que ha tenido mucho que ver la religión católica", explica Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, que en Catedral baila una pieza titulada *Tangos* del deseo. Otras recurren a su entrepierna como un desafío: Rocío Molina en Caída del cielo. En este espectáculo, la ganadora del León de Plata de la Bienal de Danza de Venecia 2022 bailaba tanto de cintura para arriba como de cintura para abajo y nasta ponia en escena una menstruación. También se quedaba desnuda, algo que provocó algunas críticas, no a su baile, sino a su cuerpo, que llegaron a compararlo con un "lomo de cerdo". Esa reacción de quienes cons-

truyen el relato del flamenco es lo que la bailaora y teórica Belén Maya denomina "disciplinamiento del cuerpo de la bailaora", un correctivo que se aplica cuando no hacen lo que se espera de ellas. Y lo que se espera, básicamente, "es que genere a quien mira placer estético". Ese principio también se lo saltó Molina al apostar por la fealdad, la suciedad y la estridencia sonora. Y la prueba de que las críti-

cas a su desnudo fueron un "castigo" por saltarse la moral impuesta a las artistas llegó unos meses después, cuando el bailaor Andrés Marín se quedó en cueros en su *Don Quixote* sin generar ninguna polémica. ¿Y qué ha propiciado este cambio? La conquista de derechos está entre las claves: "Del mismo modo que ya deciden sobre su sexualidad y su maternidad, deciden con qué parte de su cuerpo bailan, crean, y qué le dan al público", explica Cruces Roldán.

#### El deseo femenino

También tiene mucho que ver la normalización de un discurso feminista que las ha hecho sentirse más libres para expresarse: "Yo antes no me atrevía porque también he cumplido todos los estereotipos mostrándome sumisa, cuidando de ir vestida y peinada de manera recatada y portándome como se esperaba de mí para no molestar", dice La Piñona. Añade la antropóloga que el flamenco escénico del siglo XXI además de bailarse, se piensa. Porque Pastora Imperio o Carmen Amaya bailaban excelsamente, pero no planteaban temas sociales en sus espectáculos. Sus sucesoras sí, y entre sus temas están su cuerpo y sus derechos, así como otro concepto desterrado del vocabulario jondo: el deseo femenino. "Del mismo modo que la representación visual de los genitales masculinos está legitimada, lo está su libido. No la de la mujer", explica la catedrática.

Eso es algo que también desmonta Insaciable, que contiene no un casto beso de La Piñona con Jonatan Miró, sino un morreo, y una pieza titulada Farruca de la libido. Porque el vocabulario es otro de los lugares donde hay que buscar el cambio. Por ejemplo, en el de las bailaoras y la antropóloga entrevistadas aparecen "coños", no términos infantilizados de los genitales femeninos; en el repertorio de Guerrero, unos "tangos del deseo", y La Piñona asegura que "el duende, el trance o como se le quiera llamar es muy parecido al orgasmo".

Para apreciar la evolución, basta observar el cancionero flamenco, que el escritor Fernando Quiñones definió como "un tratado de represión sexual". Sus letras castigan a las adúlteras, se critica a las suegras y a las mujeres se las ensalza comparándolas con la virgen, especialmente si son madres. A esa idea le dio Molina otro revolcón bailando embarazada en A grito pelao, donde dejo claro que para que alguien nazca, una mujer debe parir por el mismo lugar que las normas y la moral pretenden esconder y callar. No fue, además, una madre virginal: sino una exuberante, dueña de sus actos y de su carne. Y para mayor autonomía, como contó, su hija no era fruto del sexo con un hombre, sino de una inseminación artificial. Como afirma Cruces Roldán, ha tomado una senda sin marcha atrás: "La de una genitocracia de las bailaoras, que han tomado las riendas de una naturaleza que se usó para dominarlas y ellas han convertido en su aliada para protestar, reivindicarse y crear".

#### **CULTURA**

Waters y Gilmour vuelven a chocar, ahora por la guerra en Ucrania. En paralelo, negocian la venta de sus canciones por cerca de 500 millones

## Pink contra Floyd: una fortuna para cerrar 35 años de conflicto

RICARDO DE QUEROL, Madrid Pink Floyd es historia de la música, pero aún no está escrita del todo. Una nueva canción, una polémica en torno a la guerra en Ucrania y una gran operación financiera en ciernes ocupan las últimas líneas. El que ha sido el líder en la última etapa, el guitarrista y cantante David Gilmour, había anunciado el fin de la banda en 2014, al lanzar el disco The Endless River, que recuperaba grabaciones inéditas de 1994. Dado que el teclista Richard Wright había muerto en 2008, no iban a seguir Gilmour v el batería Nick Mason, medio Pink Floyd. Se presentó como el adiós del grupo emblemático del rock progresivo, cuya ambición artística tocó cumbre en los setenta. El cuarto en discordia había salido 35 años antes: el bajista y voz Roger Waters, un líder fecundo y despótico desde 1968, cuando echan al fundador Syd Barrett por sus problemas mentales, hasta 1986, cuando da por rota la banda y se abre una batalla legal por la marca que acaba perdiendo. Gilmour y Waters vuelven ahora a chocar: uno canta a la lucha de Ucrania y el otro culpa a la OTAN del conflicto. En paralelo, está en marcha un acuerdo entre todos para la venta de su formidable catálogo de canciones por cerca de 500 millones de dólares (una cifra similar en euros). Un sorprendente giro de guion para zanjar un conflicto duradero.

¿No acabó Pink Floyd con esas grabaciones de 1994? No: Gilmour y Mason resucitaron el nombre el pasado abril para firmar una canción con el cantante ucranio Andriy Khlyvnyuk. Se llama Hey Hey Rise Up (¡Eh, levántate!) y es un llamamiento apasionado a la resistencia del país que acababa de ser invadido por Rusia. Giiiilour expreso asi su siiiipatía por Ucrania, país con el que tiene lazos familiares (a través de su nuera, madre de sus nietas). La pregunta es por qué no puso su propio nombre. Se justificó así en Rolling Stone: "Cuando hablé con Nick y me dijo que estaba dispuesto a hacerlo como Pink Floyd, nos pareció evidente. Queremos difundir este mensaje de paz y levantar la moral de las personas que defienden su patria. Entonces, ¿por qué no?".

Al otro lado, Roger Waters se metió en una polémica el pasado agosto a partir de una entrevista en la CNN en la que explicaba por qué había mostrado en su última gira la imagen de Joe Biden bajo

el lema: "Criminal de guerra, justo empezando". Explicó que el presidente de EE UU era culpable de inflamar el conflicto en Ucrania y de no forzar a Zelenski a negociar. Y añadió: "Esta guerra trata básicamente de la acción y la reacción de la OTAN empujando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían".

Meses antes, Waters había calificado el ataque a Ucrania como el "error criminal de un mafioso", y defendido la negociación en vez de la resistencia. También ha apoyado la anexión rusa de Crimea y denunciado la "propaganda" occidental contra Moscú. En la entrevista sostuvo con determinación que Taiwán pertenece a China, en pleno asedio a la isla por la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU. Una semana después, durante un concierto, Waters se dirigió a la audiencia para lamentar que la CNN hubiera editado sus declaraciones para hacerle "parecer un capullo". La grabación integra de la conversación no desmiente ninguna de sus frases más controvertidas.

La organización ucrania Myrotvorets ha incluido a Waters en su lista negra de enemigos del país, que no tiene carácter oficial pero lo señala. El músico declaró a la agencia rusa Tass que no le preocupaba nada. "Les dicen que se sienten y escriban estas tonterías sobre mí porque es parte de su trabajo". Gilmour ha sido escueto en su opinión sobre la posición política de Waters: "Dejémoslo en que estoy decepcionado y sigamos adelante", dijo en abril a The Guardian.

Los caminos de los miembros



Gilmour, Waters, Mason y Wright, tras su último concierto juntos, en el festival Live 8 de 2005. / MJ KIM (GETTY)

El nombre de la banda se usa para alentar la resistencia contra Rusia

El que fue líder de la formación figura en una lista negra de enemigos de Kiev

de Pink Floyd divergen, entonces, en sus mensajes políticos. Las letras de sus años de gloria eran combativas, sí, y en particular antibelicistas, pero mantenían esa ambigüedad calculada que conviene al rock de masas para no espantar a nadie. En solitario, Waters ha agudizado el perfil activista de izquierdas. En su gira de 2018 mostraba con grandes caracteres el mensaje "Trump es un cerdo" cuando sacaba a flotar el porcino inflable gigante de la portada de Animals, a la vez que proyectaba retratos de distintos líderes mundiales, a los que tiende a meter en el mismo saco.

El legado de la banda resiste estas polémicas y cualquier cosa. Y se ha seguido disfrutando en los conciertos de sus dos cabecillas. Waters ha desplegado espectáculos apabullantes, con la megalomanía marca de la casa, en giras como The Wall o Us + Them. Ahora recorre Norteamérica con el montaje This is not a Drill. Más contenido sobre el escenario desde que se presenta en solitario, Gilmour logra quizás que su voz y su guitarra nos sumerjan mejor en el sonido de su época dorada. Pero no ha vuelto a salir de gira desde 2016.

Los temas que el público ansía en esos conciertos nacieron en buena parte de la colaboración entre Waters y Gilmour, incluso cuando el primero trataba de imponerse al segundo. The Dark Side of The Moon (1973) y Wish You Were Here (1975) fueron álbumes creados en equipo. El hiperliderazgo de Waters despuntó en Animals (1977) y se agigantó en The Wall (1979), que habla de sus traumas. Llegó a despedir a Wright y a contratarlo como empleado (fue humillante, pero libró al teclista del desastre financiero de esa gira). En The Final Cut (1983), el va líder único compone v canta todos los temas. Waters exigió disolver la banda en 1986 sin pensar siquiera que los otros pudieran seguir sin él. A partir de ahí, Pink Floyd mantuvo el tipo sin alcanzar esa altura creativa anterior. Tampoco Waters en solitario ha dejado discos tan perfectos.

Hubo una significativa reconciliación en 2005, una tregua que juntó a los cuatro miembros históricos en Londres para interpretar cuatro canciones en el festival benéfico Live 8. Solo faltaba Syd Barrett: vivía recluido y no quiso saber nada; murió al año siguiente. Waters, Gilmour, Mason y Wright tocaron durante 24 minutos con solvencia y cierta frialdad, sin que el guitarrista dirigiera apenas la mirada al hijo pródigo, más sonriente. Pudo ser un buen punto final, el cierre del círculo, pero no lo fue. Siguió un par de colaboraciones (en un festival por Palestina en 2010, en un único concierto de The Wall en 2011), sin enarbolar ya el mítico nombre. El nuevo clima no sirvió a Waters para promocionar su material en la web y las redes sociales de Pink Floyd, como ha reclamado.

#### Reconciliación

Lo más parecido a una reconciliación esperable hoy es un acuerdo para la venta de su catálogo de canciones, al estilo de lo hecho por Bruce Springsteen y Bob Dylan por cifras semejantes a los 500 millones que se manejan aquí. Al mejor postor: según informó Bloomberg en junio, la banda negocia con Sony, Warner y BMG a través del representante Patrick McKenna. Financial Times reveló la semana pasada que el gigante Blackstone también está en la puja. Este grupo inversor no sería nuevo en el negocio: su participada Hipgnosis posee derechos sobre la obra de Neil Young, Red Hot Chili Peppers, Shakira o Justin Timberlake. Una transacción de esta magnitud, que incluiría las composiciones, la explotación de la marca y su merchandising, sería un punto final menos emotivo que el concierto de Live 8, pero mucho más lucrativo.

En realidad, la historia de Pink Floyd sí está escrita. Nada de lo que hagan ahora va a cambiarla sustancialmente.

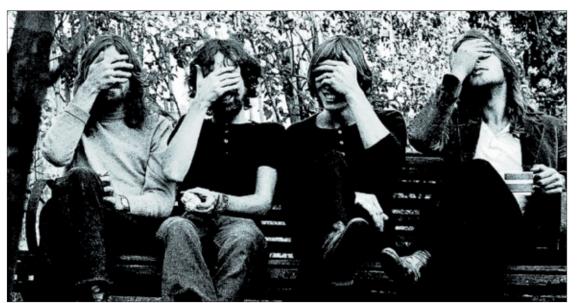

Los cuatro miembros de Pink Floyd, en 1968. / STORM THORGERSON

#### **CULTURA**



Desde la izquierda, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, Penélope Cruz y Emanuele Crialese, ayer en un barco en Venecia. / JOEL C RYAN (AP)

## Penélope Cruz se mete en la piel de Raffaella Carrà en 'L'immensitá' de Crialese

'The Whale', de Darren Aronofsky, propone un extraordinario y descarnado retrato de la obesidad y la soledad

TOMMASO KOCH, Venecia La cámara siempre ha amado a Penélope Cruz. La cuida, la disfruta, la admira. Tras tantas aventuras juntas, ambas se conocen de sobra. Y, aun así, siempre descubren algo nuevo. Tal vez por eso, en el arranque de L'immensità, el foco se acerca a milímetros del rostro de la actriz, en busca de algún destello escondido. Aunque la auténtica revelación llega unas secuencias más tarde: suena Prisencolinensinainciusol, de Adriano Celentano. Y la intérprete baila desenfrenada en la piel de Raffaella

Pocas extranjeras se atreverían a encarnar a tamaño mito de la música italiana. El año pasado, Cruz trajo a la Mostra de Venecia dos papeles, y se llevó una copa Volpi a la mejor actriz. En esta edición repite doblete —protagoniza *En los márgenes*, de Juan Diego Botto—. Sin embargo, *L'immensità*, de Emanuele Crialese, no fue recibida con los brazos tan abiertos.

"Ha sido una suerte haber estudiado francés antes que inglés. A los 18 me empezaron a llamar de Italia y aprendí la lengua. Da mucho más trabajo, pero ayuda para acercarte a un personaje y su manera de comunicar. Me siento afortunada de actuar en cuatro idiomas. Aunque la única vez que quizás pude perder el

"Soy afortunada de poder actuar en cuatro idiomas", asegura la actriz

La producción se centra en el vínculo entre una madre y su hija acento del todo fue en *No te muevas* [de Sergio Castellitto]. Pero fue un trabajo de cinco meses de llorar y querer estrangular al profesor y él a mí", afirmó Cruz ante la prensa. Para sus respuestas, le bastó desplegar el español y el inglés. Y no hubo lágrimas. Solo aplausos y sonrisas.

L'immensità se centra en una chica a la caza de su lugar en el mundo. La llaman Adriana, pero ella se siente Andrea (nombre masculino en Italia). Y el vínculo con su madre, además de la pasión de ambas por la danza y la música, parece el único oasis de una vida que no la entiende. "Las dos están atrapadas. En un cuerpo, un matrimonio, en sí mismas... No tienen escape, plan B. El único es la televisión, que les conecta con soñar, bailar, con otro mundo, algo más cerca de lo que creen que son", dijo Cruz respecto a su personaje. Y sobre la recurrencia con la que cría hijos en la pantalla, agregó: "He representado a tantas madres... cinco solo con Pedro Almodóvar. Tengo un instinto maternal muy poderoso. Desde los cinco años ya decía: lo seré lo antes posible. Y me fascina mucho lo que sucede dentro de cada familia".

Toda la jornada de concurso

en la Mostra, en el fondo, estuvo dedicada a los hijos. Recuperar a su pequeña Ellie es lo único que le queda a Charlie, un hombre en la fase final de su hundimiento. Pero, de paso, The Whale, de Darren Aronofksy, ofrece a los espectadores uno de los retratos más descarnados e incómodos de la soledad, la obesidad y el derrumbe que se recuerden. Con emoción y arte, con verdad, sin condescendencia. Y Brendan Fraser muestra un tamaño y una interpretación enormes, a la que muchos ya asignan premios.

The Whale se reserva un sitio en la noche final del certamen. Quizás, incluso en más galas de la temporada. "Muchos de nosotros han perdido tanto estos años. Y ha habido un corte en las conexiones humanas. Esta obra habla de meterse en la piel de los otros y es lo que necesita el mundo", afirmó Aronofsky. Aunque, para el creador, el confinamiento también sirvió de inspiración: "No me parecía responsable hacer un gran filme. Pero para este solo necesitaba a cinco actores. Y pensé: 'Vamos a ver qué sucede si me limito a un apartamento y un personaje poco móvil".

Lo que ocurrió fue *The Whale*, adaptación de la obra teatral homónima y casi autobiográfica de Samuel D. Hunter. Y el regreso de Aronofksy a Venecia, donde triunfó con *El luchador y Cisne negro*, pero también se estrelló: su *Madre* es la película más abucheada de la historia reciente del festival. Esta vez, solo ha habido aplausos.

La pantalla se vuelve cuadrada. Y tan solo muestra un espacio: la casa de Charlie. El espectador, de inmediato, está atrapado. Igual que el protagonista, encerrado en sus errores y en una tragedia que le llevó a comer hasta construirse una cárcel de 260 kilos. "Es casi poético que el trauma que sobrelleva se manifieste a nivel físico", defendió Fraser. Aunque su mente viaja con absoluta agilidad, y lleva consigo al público a lugares profundos, ocultos dentro de cada uno. Como dijo Aronofksy: "No se puede juzgar a un libro por una portada, a un personaje por la primera impresión". Él mismo reconoció que era un pensamiento obvio. Probable. Pero, aun así, quiso compartirlo con todo el mundo. Por algo será.

UNIVERSOS PARALELOS / DIEGO A. MANRIQUE

## Nico: princesa y mártir

n qué se nota que te has convertido en artista de culto? Fácil: cuando te han dedicado más películas (documentales, *biopics*) y obras de teatro que discos editados durante tu vida. Incluso, puede que se hayan publicado más libros sobre tu persona que discos propios. La paradoja: vende tu mitología, pero no tu obra.

Todo eso ocurre con Nico (1938-1988). El último tomo salido al mercado es *You Are Beautiful & You Are Alone. La biografía de Nico* (Contraediciones), de Jennifer Otter Bickerdike. La autora presume de que se trata del primer libro sobre Nico escrito con perspectiva de género aunque la verdad es que casi todas las películas y obras de teatro anteriores venían firmadas por

mujeres comprometidas. La autora entrevistó a más de cien personas, la mayoría repiten lo que habían contado en proyectos anteriores.

Es cierto que Nico fue víctima del edadismo, con periodistas masculinos (y, a veces, femeninos) que deploraban su deterioro físico y se callaban sobre los efectos de su adicción a la heroína, entonces asunto todavía tabú. El problema de Nico para cualquier biógrafo es que mentía como una bellaca. Hablando de la II Guerra Mundial, asegura que se negaba a "lavarse con jabón hecho de huesos humanos, a ponerse ropa confeccionada con pelo humano, a usar lámparas cuyas pantallas eran piel humana tatuada". Es posible que todos esos

horrores o similares se produjeran en algún campo de exterminio, pero las SS se cuidaban muy mucho de impedir que llegaran a los civiles alemanes.

¿Importa eso? Sí, ya que Nico protagonizaba provocaciones como cantar el himno Deutschland über alles en la versión íntegra que emocionaba a los nazis. Y luego ponía cara de inocente y explicaba que "¡tiene una melodía tan bonita!". Su supuesto odio a los judíos casa mal con sus relaciones íntimas con Bob Dylan o Lou Reed. La tantas veces repetida anécdota de que fue violada por un soldado afroamericano, posteriormente fusilado, cae por los suelos al no aparecer rastro de papel del juicio y la ejecución.

Lo cierto es que pocos salen indemnes de You Are Beautiful & You Are Alone. Ni la autora, que evita analizar la música de Nico. Muchos de los miembros de su camarilla se convirtieron en sus groupies (masculinos), otros se apuntaron a su modesto modus operandi: con base en Manchester, recorría locales de la Europa continental, cobrando cantidades mínimas y siempre con el temor a quedarse sin su medicina. Muy chungo. ¿Excepciones? Quizás John Cale, excompañero en The Velvet Underground. Y almas cándidas como Iggy Pop, todavía agradecido a Nico por enseñarle la técnica del cunnilingus.

Y el final. Había pasado a la metadona. Retornó a su querida Ibiza. Pedaleaba en su bicicleta cuando sufrió una insolación y cayó desmayada. Quizás podría haber sobrevivido, pero fue rechazada en tres hospitales antes de ser acogida en un cuarto, Can Misses, donde miraron sus brazos agujereados, decidieron que era una yonqui más y que ya se le pasaría. Se equivocaron.

## **EL PAÍS** ortes **DEPORTES**

**US OPEN** 

Nadal y Alcaraz marcan el paso en Nueva York

#### **EUROBASKET**

Bélgica castiga a España, que pierde su primer partido: 73-83

#### **FÓRMULA 1**

Verstappen gana en Países Bajos y deja el Mundial casi resuelto



**50 AÑOS DE MÚNICH 72** 

**Los Juegos** de la paz, los Juegos del terror

**FÚTBOL** 

El Villarreal es tercero en la Liga y el Espanyol sorprende al Athletic



Enric Mas Ilega a la meta en Sierra Nevada. / JAVIER LIZÓN (EFE)

## Mas también juega

El ciclista de Movistar, que atacó en Sierra Nevada para amarrarse al podio, aspira a superar a un Roglic que volvió a descontar segundos con el líder Evenepoel

#### 15<sup>a</sup> Etapa

Sierra Nevada - Alto Hoya de la Mora (149,6 km)

#### **ETAPA**

| 1.  | Thymen Arensman (P. Bajos/DSM)    | 4h 17m 17s |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 2.  | Enric Mas (Movistar)              | a 1m 23s   |
| 3.  | M. Á. López (Colombia/Astana)     | a 1m 25s   |
| 4.  | Jay Vine (Australia/Alpecin)      | a 1m 30s   |
| 5.  | Primoz Roglic (Eslovenia/Jumbo)   | a 1m 44s   |
| 7.  | Juan Ayuso (UAE)                  | a 1m 55s   |
| 10. | R. Evenepoel (Bélgica/Quick-Step) | a 1m 59s   |

#### **GENERAL**

| 1. | R. Evenepoel (Bélgica/Quick-Step) | 56h 40m 49s |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 2. | Primoz Roglic (Eslovenia/Jumbo)   | a 1m 34s    |
| 3. | Enric Mas (Movistar)              | a 2m 01s    |
| 4. | Juan Ayuso (UAE)                  | a 4m 49s    |
| 5. | Carlos Rodríguez (Ineos)          | a 5m 16s    |
| 6. | M. Á. López (Colombia/Astana)     | a 5m 24s    |
| 7. | João Almeida (Portugal/UAE)       | a 7m 00s    |

#### **ETAPA DE MAÑANA**

Sanlúcar de Barrameda - Tomares (189.4 km)

JORDI QUIXANO, Sierra Nevada Las pasó canutas en el Tour, descabalgado por la covid y lejos de ser una amenaza en la general, bloqueado en los descensos y tildado de inmaduro, deportivamente hablando, por su jefe de equipo. Pero en la Vuelta es otro Enric Mas, reconciliado con la bicicleta, capaz de luchar con los mejores,

escalador puro en Sierra Nevada que hizo tiritar a Roglic y Evenepoel, los gallos del pelotón.

Resulta que Sierra Nevada es

el diapasón de la Vuelta, la montaña de sol y nieve que acentúa la historia del ciclismo en España y decide campeones. Es la ascensión en la que Álvaro Pino vio escapar por unos kilómetros su maillot de líder en 1986 pero que, esforzado y orgulloso él, pudo recuperar las fuerzas y la gloria. Es la larga pendiente en la que Jalabert, generoso, dejó ganar a Bert Dietz en 1995 para reconocerle su homérica fuga. Es, también, esa carretera cuesta arriba en la que Valverde perdió (2006) ante Vinokourov y ganó frente a Evans una Vuelta (2009). Y es, desde ahora, la subida en la que Arensman, el ciclista imberbe de DSM (22 años) que el año que viene correrá con Ineos, logró un triunfo de gran prestigio; en la que Enric Mas aclaró que no se conforma con completar el podio; y en la que Roglic, siempre batallador, volvió a atacar a un Evenepoel que apretó los dientes para cerrar

la etapa con un susto y algo más, todavía líder pero consciente de que lo que era suyo -el laurel final—ya no lo es tanto. "¿Cuál es el problema?", resolvió Remco en la cima; "15 segundos es poco, para mí es una gran victoria porque es el primer final que hago a tanta

altura y sigo de rojo". Fue una jornada tan bélica como táctica, de inicio a fin, desde la salida hasta el Alto Hoya de la Mo ra, 2.512 metros de altitud y los últimos estertores sobre la bicicleta de unos corredores que hicieron un monumento al ciclismo. Eran muchos los que que querían el caramelo de meterse en la fuga y tener la opción de ganar la etapa, caso de Vine, Carapaz y Meinties; v eran otros tantos, etapa de pinganillo, los que debían insertarse en la escapada para echar un cable a su líder en la última subida. Lo hizo Jumbo —Oomen y Dennis para tratar de catapultar a Roglic—, lo logró Quick-Step -Masnada y Vervaeke para espolear a Evenepoel— y también Movistar, Ineos y UAE para ayudar a Mas, Carlos Rodríguez y Ayuso. Pero Sierra Nevada tiene otras leyes que se reducen a la fuerza de las piernas y el corazón.

Así lo reivindicó Mas, que pasó de sobresaliente porque aguantaba las embestidas de los demás a genio por sentar a sus compañeros de podio. Quedaban 10 kilómetros para la meta y se quedó atrás del grupo, como si le flaquearan las fuerzas. Entonces atacó Supermán López y ni Roglic ni Evenepo el le siguieron. Esta es la mía, se debió decir Mas, que resulta que jugaba al gato y al ratón porque le dio al botón del hiperespacio, capaz de romper la cuerda y de abrir un hueco que ya nunca perdió. Mandíbula apretada, cadencia explosiva de pedaladas y, de regalo, un último sprint para acabar segundo y conseguir seis segundos de bonificación que no solo le amarran al tercero sino que amenazan la felicidad de los dos primeros, ya con el Monasterio de Tentudía (etapa 17), el Alto del Piornal (18) y el Puerto de Navacerrada (20) en el entrecejo.

Por atrás, Roglic probó a Evenepoel en la falda de Alto Hoya de

la Mora, deseoso de que la pájara del belga en la jornada anterior no fuera algo pasajero. Se quedó con las ganas porque Remco estaba entero, capaz de seguir de inicio el ritmo y después de imponerlo muchos kilómetros, preocupado por no perder demasiado con Mas, también ansioso por tumbar al esloveno de una vez por todas. Pero Roglic no se rinde ni abdica como bien explico a faita de dos kilómetros para hollar, pues entró en combustión, fuego en las piernas, mirada al frente y baile de la cadena en el cuello como de su cuerpo sobre la bicicleta. Evenepoel no le pudo seguir, pero tampoco gripó para conceder pocos segundos. "De los tres, he ido el más fuerte. Hasta Madrid, tenemos que soñar", señaló Mas.

También mostró su fuerza Avuso, siempre de menos a más, ya maillot blanco —de prestado porque es de Evenepoel-al superar a Carlos Rodríguez, que por momentos se quedó sin gasolina. Es la ley de Sierra Nevada, la que Arensman doblegó, Mas resquebrajó y Evenepoel controló.

#### **DEPORTES**

## Evenepoel no tiene mal de altura

El belga se preparó en las montañas del norte de Italia y en Dénia, en un hotel con cámaras hipóxicas para simular la altitud

J. QUIXANO, Sierra Nevada Volvió a perder tiempo, apenas 15 segundos con Roglic, pero ya no le flaquearon las piernas como en la jornada anterior. Por lo que Remco Evenepoel (Aalst, Bélgica; 22 años), seguro de sí mismo, un pelo gallardo aunque sabedor de que en las siguientes montañas no se le exigirá tanto, pidió cita para ponerse el laurel en Madrid. Lo hizo después de admitir que nunca había terminado una etapa a tanta altitud. Pero se había preparado para ello, una planificación estudiada al detalle para que completara una gran vuelta, pues solo participó en el Giro de 2021 y se descabalgó antes de tiempo porque se dio de bruces con el suelo, una cabriola sobre el guardarraíl. "Ha estado a un gran nivel y tiene buena pinta, pero no sabemos qué puede pasar más adelante", reseña con cautela para EL PAÍS Koen Pelgrim, director deportivo de Quick-Step. Esa fue siempre su táctica.

Sorprendidos por los grandes números que mostraba el ciclista en todos los entrenamienverdadero ganador. Pero también es amable, muy humilde y agradecido con la plantilla. Hay dos *Remcos:* el que está encima de la bicicleta o el que está bajado de ella".

Pero sobre las dos ruedas, de momento, va primero. Es lo que pretendía cuando se marchó en julio y por tres semanas a las montañas de Livigno, en el norte de Italia. "Trabajó muchas horas, pero no quisimos hacerle una preparación específica", relata Pelgrim, pues tenían la clásica de San Sebastián —donde se impuso- en el horizonte. "Ahí nos dimos cuenta de que su forma era muy buena y que no debíamos cambiarle nada durante las semanas que se preparó en un centro de entrenamiento en Dénia. Lo único que nos preocupaba es que llegara fresco a la Vuelta", amplía Pelgrim, satisfecho porque el corredor también había asentado la pérdida de tres kilos de cuando estaba fuera de temporada. Aunque también les preocupaba la altitud para aprovechar las adaptaciones que la menor cantidad de



Evenepoel, durante la 15ª etapa de la Vuelta a España. / J. LIZÓN. (EFE).

tos poco antes de afrontar la Vuelta, Pelgrim se reunió con Evenepoel para decirle que no se centrara en la clasificación general, que lo suyo sería ganar en alguna jornada. "El objetivo es vencer alguna etapa, todo lo demás que venga será extra", resolvio emonces a los medios el del· ga, descargado así de la posible presión. "Aunque eso no sirve de mucho con él", revela Pelgrim; "porque más presión que él no se pone nadie, ya que le gusta ganar y hacer grandes cosas, rendir al más alto nivel en todo momento". Algo que en la Vuelta está haciendo, excelente en el Pico Jano, Collàu Fancuaya y Les Praeres, perdido en la Sierra de la Pandera pero, de nuevo, controlador en Sierra Nevada. "Mis compañeros han hecho un gran trabajo", concedió el maillot rojo. Piropos, según cuentan desde su equipo, sinceros: "Como persona es muy decidido, sabe lo que quiere y es un oxígeno disponible suponen en un deporte de resistencia como es el ciclismo. Algo que solucionaron en el hotel SyncrosSfera –del exciclista Alexander Kolobnev—, donde se puede dormir a 3.880 metros de altura gracias a las cámaras hipóxicas para favorecer el ilivel de globulos rojos y la recuperación; donde se puede rodar a la altura del mar. "Me he estado preparando con mucha altura para etapas como la de Sierra Nevada", aceptó Evenepoel durante la Vuelta. Así lo demostró y ya solo le queda una semana para la gran conquista.

"Nunca terminó una gran vuelta y para nosotros es un gran signo de interrogación si podrá mantener este estado de forma durante tres semanas", dice Pelgrim. Pero Evenepoel seguirá a los suyo, alabando a los suyos, compitiendo como un animal y controlando a Mas y Roglic con el objetivo, ahora sí, de coronarse en Madrid.



Alcaraz golpea la pelota durante el partido contra Brooksby en Nueva York. / JUSTIN LANE (EFE)

**US OPEN** 

## Nadal y Alcaraz marcan el paso

Los españoles registran el mejor promedio de victorias del año y muestran credenciales ante la franja caliente del torneo

ALEJANDRO CIRIZA, Nueva York A la hora de la verdad, cartas arriba. Se abre la puerta de la segunda semana y, tomada la temperatura del torneo y despedida ya Serena Williams, los ojos se van descaradamente hacia otros dos nombres propios. En Nueva York, estos días, no hay jugador ni jugadora que arrastre tanto como Rafael Nadal, a cuyo paso se generan remolinos con el objetivo de conseguir una foto o una firma. También es muy reclamado Carlos Alcaraz, que enfila sudoroso el mismo recorrido hacia el vestuario de la Arthur Ashe y acepta los selfies, luciendo siempre dentadura. "¡Vamos, Rafa!". "¡C'mon Carlitos!". Ambos enganchan, los dos marcan el ritmo. Pasan los días y uno y otro empiezan a crecer: efectivamente, ya están aquí.

El discurso de Nadal (6-0, 6-1 y 7-5 a Richard Gasquet en la tercera ronda) deja ver entre líneas que empieza a reconocerse y que lo del jueves —colapso ante Fabio Fognini— fue "una situación un pelin anormal". Dos noches des pués, completa una sesión reconstituyente contra el francés Gasquet, viejo amigo e incluso aliado: 18-0 ya en el particular. Solo Novak Djokovic (18-0 con Gael Monfils) ha firmado un ensañamiento similar. "Superar momentos complicados te refuerza mental y tenísticamente", valora el balear, que por primera vez en esta edición actuará (hacia las 20.00, Eurosport) en el turno diurno, contra el estadounidense Frances Tiafoe (26º del mundo, 24 años).

"He elevado el nivel. Ha sido un partido importante para mí, con una sensación mejor, pero ahora hay que seguir aumentándolo", se exige. "Las situaciones El balear, invicto en los grandes, encara a Tiafoe en octavos tras elevar el nivel

El murciano afronta a Cilic en progresión y con más triunfos que nadie en 2022

difíciles te ayudan a conseguir un nivel medio-alto que te da tranquilidad. Había hecho una buena semana previa de entrenamientos, pero sin jugar partidos, con lo cual llevaba muchas semanas sin competir. Confío en que los dos sets del otro día [frente a Fognini] y el partido de hoy me permitan afrontar la segunda semana con opciones de subir el nivel", prorroga el campeón de 22 grandes, invicto esta temporada en los grandes escenarios (22 triunfos, ninguna derrota).

Pese a todos los contratiempos, él marca el paso de un torneo y un curso que también subraya el rendimiento soberbio de Alcaraz. El joven de El Palmar (triple 6-3 a Jenson Brooksby) ya es el tenista que más victorias (47) ha firmado en 2022, por delante del griego Stefanos Tsitsipas (46). Después de un verano agitado, en el que se le escaparon los títulos de Hamburgo y Umag, y en el que reconoció haber sentido la presión en Montreal y Cincinnati, va recuperando el brío en el cemento de Flushing Meadows, cada vez más suelto y más resolutivo.

"Sí, estoy disfrutando y pasándomelo bien. Creo que lo confirma el nivel al que he jugado, estoy haciéndolo bastante bien. Y eso es lo que debo seguir haciendo, disfrutar", señala el murciano, que el año pasado progresó hasta los cuartos de final y esta vez asiste como uno de los candidatos. "La verdad es que tengo bastante confianza en mi juego y mi físico, en cómo estoy sintiéndome en la pista", añade mientras en el horizonte se divisa un potencial choque entre él y Nadal en las semifinales. Todos lo desean. Al fin y al cabo, él y el mallorquín son las ruedas a seguir en este ejercicio en el que imponen ritmo.

La estadística refleja que el veterano es el tenista con mejor promedio de victorias (90,2%) y que el aprendiz (83,6%) es su inmediato perseguidor, ambos por delante del ausente Novak Djokovic (82,1% en su escasa intervención), Nick Kyrgios (79%) y Jannik Sinner (78,4%).

"En términos de creatividad, Alcaraz es el mejor del circuito. En ese sentido podemos compararlo con Rafa. Ha mejorado en todo. Es increíble cuando mete un pie dentro de la pista y juega a lo grande", le elogia su rival en los octavos, el croata Marin Cilic. Se medirán al cierre de la jornada (hacia las 3.00); Nadal, en cambio, se estrenará en la sesión diurna. Llega el momento de la verdad en Nueva York y el tenis español pierde una baza: Alejandro Davidovich cedió ayer contra el italiano Matteo Berrettini: 6-3, 6-7(2), 6-3, 6-4 y 6-2.

**DEPORTES** EUROBASKET

## España da un paso atrás

Bélgica, dirigida por Lecomte, castiga a una selección inferior en el rebote y de piernas cansadas. Cuatro equipos están empatados en el grupo

| ESPA      | 73        |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BÉLGI     | 83        |           |           |
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO |
| 11-15     | 22-17     | 21-25     | 19-26     |

España: Brown (11), López-Arostegui (8), Parra (3), Juancho Hernangómez (11) y Willy Hernangómez (18) —cinco inicial—; Jaime Fernández (5), Prádilla (3), Díaz (1), Brizuela (6), Rudy Fernández (2), Garuba (5)

Bélgica: Lecomte (20), Obasohan (11), Gillet (14), Vanwijn (8) y Ismael Bako (10) —cinco inicial—; Tabu (6), Mwema (6), De Zeeuw (2), Tumba (1), Libert (2), Bleijenbergh (3).

Árbitros: Lanzarini, Zapolski y Gurion. Tbilisi Arena. Unos 4.000 espectadores.

JUAN MORENILLA, Tbilisi España tropezó ayer contra Bélgica en su tercer partido en el Eurobasket, un golpe más duro por el mal juego ofrecido y por el bajón anímico que por su efecto en la clasificación. La selección aún puede ser primera de grupo (a octavos pasan cuatro de los seis equipos), si vence a Montenegro mañana y a Turquía el miércoles, aunque tampoco tiene el billete en la mano en un cuadro muy igualado. Hay cuatro equipos empatados — Montenegro, Bélgica, Turquía y España— después de la victoria anoche de Georgia (83-88) ante los turcos en un duelo muy encendido, con tres expulsados (Korkmaz, Sanadze y el técnico Ataman), dos prórrogas, lanzamiento de objetos a la pista y la grada enloquecida en Tbilisi.

La selección no fue ese conjunto de mandíbula apretada en defensa y todos los tipos aportando a la hucha. En Tbilisi apareció un equipo descosido en el centro de la pintura, inferior en el rebote (31-40) y al que Lecomte (20 puntos y cuatro asistencias) clavó un cuchillo cada vez que aceleraba rumbo al aro. Menos de 20 horas después de bailar ante Georgia, una España de piernas cansadas se dio un baño de realidad.



Lecomte, entre Alberto Díaz y Juancho Hernangómez. / IRAKLI GEDENIDZE (REUTERS)

dominios y un triple esquinado de Lorenzo Brown pusieron las primeras piedras de un camino que pronto empezó a llenarse de baches para la selección. Bélgica cazó un par de triples con un juego muy dinámico, el balón viajando siempre rápido del perímetro a la pintura y de regreso, y subió un 9-14 al marcador que obligó a Scariolo a parar el reloj. Alberto Díaz, Jaime Fernández y Pradilla tomaron el testigo en busca de un cerrojo más efectivo, pero España era un coladero debajo de su aro. Hasta siete rebotes ofensivos atraparon los belgas en el primer cuarto, una herida profunda para el conjunto español, nublado cuando en la otra canasta buscó el remedio del triple: un acierto en los ocho primeros lanza-

Debía España comenzar desde Cuatro puntos de Willy en sus el kilómetro cero, edificar la casa desde los cimientos, esa defensa de juntar los hombros y salir a morder en cada baldosa que para Scariolo es un principio sagrado. Ahí comenzó una reacción que le dio al grupo un rédito jugoso. Con las filas prietas, Pradilla tiró de carácter con un dos más uno, Jaime Fernández cerró la sequía del triple y cinco puntos seguidos de Brizuela redondearon un parcial de 15-0 para el 26-17. Volvía esa España de las hormiguitas trabajadoras. Bélgica anotó solo dos puntos en casi seis minutos en el segundo cuarto, pero entonces surgieron otra vez las grietas: si España no mantiene el nivel de revoluciones al máximo, aflora un conjunto vulnerable (33-32).

Un triple fallado por Rudy, sufriente en el correcalles, y otro convertido por Mwema abrieron la reanudación en un partido difícil de masticar. Lecomte dirigía con acierto la orquesta belga, muy incisivo en las penetraciones para anotar o doblar fuera el balón, un dolor de muelas para Brown (39-41). España hacía agua por el centro de la coraza y cuando se quería tapar por dentro se desnudaba en el exterior (11 triples celebró el rival, de siete jugadores diferentes). Bélgica movía siempre el balón con criterio, robaba y corría, mientras a la selección los pies le pesaban toneladas, sin huecos y castigada por las técnicas (54-57).

España entró en la recta final un cuerpo por detrás. Joel Parra y Arostegui sumaron dos triples y Bélgica respondió con la misma medicina (60-65). Brown amagó con presentarse al duelo con Lecomte, pero el base belga resultó imparable, por dentro y por fuera. Cada vez que arrancaba, entraba hasta la cocina para rematar

**Eurobasket 2022 GRUPO A** Bulgaria 81 91 Montenegro España 73 83 Bélgica Turquía 83 88 Georgia PT J G P F 3 Turquía **5** 3 2 1 256 243 4 España **5** 3 2 1 277 234 3 1 2 228 252 5 Georgia 0 3 255 306 6 Bulgaria PRÓXIMA JORNADA Bélgica - Turquía Martes (13.30h) Montenegro - España Martes (16.15h) Georgia - Bulgaria Martes (19.00h)

> Lituania 107 | 109 Alemania Eslovenia 93 97 Bosnia Herz. Francia 78 74 Hungría

**GRUPO B** 

|                 |    |   |   | - |     |     |
|-----------------|----|---|---|---|-----|-----|
|                 | PT | J | G | Р | F   | С   |
| . Alemania      | 6  | 3 | 3 | 0 | 277 | 252 |
| Bosnia Herz.    | 5  | 3 | 2 | 1 | 274 | 270 |
| Eslovenia       | 5  | 3 | 2 | 1 | 288 | 270 |
| Francia         | 5  | 3 | 2 | 1 | 218 | 223 |
| Lituania        | 3  | 3 | 0 | 3 | 265 | 278 |
| Hungría         | 3  | 3 | 0 | 3 | 247 | 276 |
| ΡΑΙΜΑΙ ΙΟΡΝΙΔΟΔ |    |   |   |   |     |     |

Bosnia Herz. - Francia Martes (14.30h) Hungría - Lituania Martes (17.15h) Alemania - Eslovenia Martes (20.30h)

#### **GRUPO C**

| Croacia - Estonia     | Lunes (14.15h) |
|-----------------------|----------------|
| Gran Bretaña - Grecia | Lunes (17.00h) |
| Ucrania - Italia      | Lunes (21.00h) |
|                       |                |

| P              | T | J | G | Р | F   | С   |
|----------------|---|---|---|---|-----|-----|
| 1 Ucrania      | 4 | 2 | 2 | 0 | 164 | 134 |
| 2 Grecia       | 4 | 2 | 2 | 0 | 174 | 166 |
| 3 Croacia      | 3 | 2 | 1 | 1 | 171 | 154 |
| 4 Italia       | 3 | 2 | 1 | 1 | 164 | 147 |
| 5 Estonia      | 2 | 2 | 0 | 2 | 135 | 157 |
| 6 Gran Bretaña | 2 | 2 | 0 | 2 | 126 | 176 |

#### **GRUPO D**

| Polonia - Israel     |    |   |   | Lu | ınes (14 | 1.00h) |
|----------------------|----|---|---|----|----------|--------|
| Rep. Checa - Holanda |    |   |   | Li | unes (1  | 7.30h) |
| Serbia - Finlandia   |    |   |   | Lu | ines (2  | 1.00h) |
|                      | PT | J | G | Р  | F        | С      |
| 1 Serbia             | 4  | 2 | 2 | 0  | 181      | 144    |
| 2 Israel             | 4  | 2 | 2 | 0  | 163      | 154    |
| 3 Finlandia          | 3  | 2 | 1 | 1  | 176      | 148    |
| 4 Polonia            | 3  | 2 | 1 | 1  | 158      | 173    |
| 5 Rep. Checa         | 2  | 2 | 0 | 2  | 152      | 180    |
| 6 Países Bajos       | 2  | 2 | 0 | 2  | 143      | 174    |

Pasan a octavos los cuatro primeros de grupo. Los cruces son A1-B4, A2-B3, B2-A3, B1-A4, C1-D4, C2-D3, D2-C3 y D1-C4.

el plato o servirlo en bandeja a sus exteriores. Nunca encontró el conjunto de Scariolo el remedio ni tampoco cerró el rebote. Otro triple de Lecomte acabó con el intercambio de golpes y mandó a esta nueva España al diván.

Pustovyi cuenta cómo vive el torneo con sus padres en territorio ocupado

## "Muchos ya han olvidado que hay una guerra en Ucrania"

J. M., Tbilisi "El baloncesto me ha ayudado a no hundirme", cuenta Artem Pustovyi, pívot de Ucrania, para explicar cómo vive este Eurobasket jugando con su país mientras perdura la guerra con Rusia. "El baloncesto nos ayuda a nosotros y a mucha gente que nos está viendo. Ayuda a alejarse de los problemas", relata a EL PAÍS este baloncestista de 30 años y 2,16m.

La invasión rusa encontró a Pustovyi en las filas del Gran Canaria, su tercera parada en la ACB después de aterrizar en 2015 desde el Khimik, ucranio, en el Obradoiro, para enlazar tres cursos antes de otro trienio en el Barcelona, donde ganó la liga de 2021. La próxima temporada jugará en el Murcia, nueva estación de un recorrido de 178 partidos en la competición española, con 7,9 puntos y 3,6 rebo-

tes de media. Sus antiguos compañeros recuerdan su mirada al suelo y sus silencios tristes cuando la guerra dejó el baloncesto en segundo plano. Pustovyi, entonces el único jugador ucranio en la competición, mostró una camiseta en la que pedía a la OTAN que cerrara el espacio aéreo en su país para frenar los bombardeos rusos. Hoy mezcla esa tristeza con "el orgullo de representar al país en una competición internacional en un momento tan difícil".

"Nuestro mensaje solo puede ser uno, parar la guerra lo antes posible. Mucha gente ya ha olvidado que todavía hay una guerra en Ucrania, siguen muriendo niños y mujeres. Mueren nuestros héroes, que, a costa de sus vidas, rechazan a los invasores. El mundo no debería estar tranquilo cuando hay una guerra agresiva en Europa. Hay que parar esto cuanto antes", pide Pustovyi antes de volver a

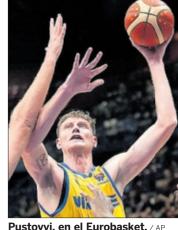

Pustovyi, en el Eurobasket. / AF

saltar a la pista hoy, contra

Siete de los 12 jugadores de la plantilla pertenecen a equipos de Ucrania (hay dos NBA: Len, de Sacramento, y Mykhailiuk, de Toronto) y el Betis ha fichado a Herun. La selección ha arrancado fuerte en el Europeo, dos victorias en dos partidos, ante

Gran Bretaña y Estonia, líder del grupo C junto a la Grecia de Antetokounmpo. Pustovyi ha firmado números discretos (4 puntos y 2,5 rebotes de media), aunque poco le martiriza la estadística en estos días de angustia. "Mis padres están ahora en el territorio ocupado, ille preocupo por su seguridad todos los días, pero no siempre puedo contactar con ellos por los problemas con su conexión de Internet. Además, algunos de mis amigos también están en Ucrania. Intentamos estar en contacto todo el tiempo, comunicarnos. Esta es una situación difícil para todos, especialmente para la gente que se quedó en Ucrania, porque en cualquier momento puede caerles una bomba. Los enemigos están bombardeando casas, escuelas, hospitales, son crímenes terribles. Hay que pararlo", cuenta el pívot, uno de tantos símbolos en la cruzada contra las balas.

**DEPORTES** 

#### 50 AÑOS DEL ATENTADO EN MÚNICH 72

CARLOS ARRIBAS, Madrid Martes 5 de septiembre de 1972, hoy hace cincuenta años. 11º día de los Juegos Olímpicos de Múnich. Cinco de la mañana. Aún no ha amanecido. La Villa Olímpica vive una noche habitual. Deportistas que han salido de juerga a la ciudad regresan a sus apartamentos saltándose la valla metálica de dos metros que rodea la pequeña ciudad, 3.000 viviendas para hombres, 1.700 bungalós para mujeres, poco más de 9.000 habitantes en ese momento. Es un deporte más, el salto de valla, una muestra de compañerismo, unos se ayudan a otros. No hay problemas. Juventud alegre y despreo-

En Nadistrasse 20, sentado en los hombros del pívot Miguel Ángel Estrada, 2,07m, Manolo Carballo, plusmarquista español de los 100m (10,3s), se afana con una pequeña navaja en desmontar los goznes de la ventana de guillotina del pequeño almacén de la delegación española. Es la acción final de una operación, meticulosamente planificada a lo Misión Imposible, organizada por un comando de deportistas para hacerse con un botín de insignias, banderines, material representativo, que intercambiar con atletas de otros países, una forma de hacer amistades. "Ya estaba casi dentro cuando oigo unos gritos a mis espaldas, achtung, achtung, polizei!", recuerda Carballo, 50 años después, con la vergüenza de quien siente que estaba haciendo el ridículo, una gamberrada inocente, en un momento histórico y terrible. "Me giro y veo a dos policías encañonándonos. Menudo susto. Por lo bajinis, le digo a Estrada, a la de tres, tírate al suelo, y echamos a correr. Y salimos corriendo y nos metimos en el pabellón por los pasillos. No sabíamos nada. Nosotros, a lo nuestro. No habíamos oído nada".

Nadie sabía nada. Nadie había oído nada.

No sabían nada los dos jugadores del equipo canadiense de waterpolo que regresaban a las cuatro de la mañana a la Villa ligeramente ebrios de cerveza y ayudaron a saltar la valla a ocho personas con chándales deportivos y grandes y pesadas bolsas a los que tomaron por colegas deportistas. No eran atletas. Eran ocho fedayines procedentes de los campos de refugiados en el Líbano. Un comando de Septiembre Negro. Recuerdan con su nombre, y no olvidan, que en septiembre de 1970 se produjo la masacre y expulsión de Jordania por el ejército de Hussein de los refugiados palestinos tras la Guerra de los Seis Días (1967). En las bolsas, fusiles de asalto AK 47 Kalashnikov. munición, granadas de fragmentación. Una misión: asaltar los apartamentos de los deportistas israelíes en la Villa Olímpica, tomar cuantos rehenes fuera posible y pedir a cambio la liberación de 234 presos palestinos en Israel, y de Andreas Baader y Ulrike Meinhoff, los de la banda terrorista alemana. Operación Igrit *y Biri'm*, el nombre de dos aldeas arrasadas por los israelíes en 1948, cuando crearon su Estado. Palestina no es nada. No es aún un Estado. No puede participar en los Juegos Olímpicos y no lo En 1972, 11 deportistas israelíes murieron tras el asalto del grupo Septiembre Negro a la Villa Olímpica de Múnich

## Los Juegos de la paz, los Juegos del terror

hará hasta 1996, Atlanta, cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) por fin le reconozca.

En una esquina, los ocho palestinos se cambian de ropa, sacan sus armas. El jefe del comando es Luttif Afif, 27 años, alias Issa (Jesús, en árabe), padre cristiano, madre judía, de Nazaret. Estu-

diante de ingeniería en Alemania. Se tizna la cara con betún negro. Gran sombrero blanco. Sahariana. Gafas de sol. Ridículo y terrible. Dirige a los suyos hacia Conollystrasse 31, en la esquina, el primero de los cinco apartamentos de dos pisos que aloja a la delegación de Israel. En él duermen siete entrenadores y árbitros. Entran a la fuerza. Obligan a uno de ellos a que les conduzcan a otro apartamento, el 3, en el que descansan seis deportistas más, luchadores y halterófilos. Dos logran huir. Otros dos que se resisten, Moshe Weinberg, técnico de lucha, y Yossef Romano, levanta-

dor de pesas, son asesinados. Cuando amanece, en Conollystrasse 31, en una pequeña sala común y en un dormitorio, los palestinos retienen, atados, a nueve rehenes. Han amenazado con asesinar de un tiro cada hora a uno de ellos. Jugueteando en la mano con una granada de fragmentación, Issa, el líder, sale a la puerta a negociar con Hans Dietrich Genscher, el ministro del Interior alemán, que busca ganar tiempo. Como era de esperar, la primera ministra israelí, Golda Meir, se ha negado a aceptar la petición de los fedayines. Con terroristas no se negocia, advierte.

Cuando amanece, la Villa vive su vida habitual. La mayoría de los deportistas sigue su vida, indiferente, ignorante, despreocupa-



## 50 años después, en la memoria avivada, Múnich

Aquellos Juegos debieron recordarse por los oros de Spitz y las lágrimas de Korbut

C. A., **Madrid**Es Mark Spitz, que se ha dejado
bigote porque así el agua se desliza mejor por su cara y no le entra
en la boca, dice, y se ríe viendo la
cara estupefacta de los periodistas, y sus siete medallas de oro
pegadas al pecho, y es Olga Korbut, que llora porque le han anestesiado la espalda, que le duele, y

se le han dormido las piernas, y en las asimétricas, su belleza, su tesoro, se ha caído, y el mundo llora con ella, 17 años, una niña de Bielorrusia y el escudo soviético; es Kip Keino, que por capricho corre los 3.000 metros obstáculos y corre sin saltar las vallas, sino apoyando un pie en ellas, y en la ría no se apoya sin

más, sino que toma impulso sobre la valla y salta en el aire, porque le tiene miedo al agua, pero gana y bate el récord del mundo, como John Akii Bua en los 400m vallas, el primero que baja de 48s y corriendo por la calle uno, y es policía en la Kampala sangrienta del sanguinario Idi Amin.

Es David Wottle que gana los 800m de una forma única, corriendo descolgado bajo su gran gorra blanca de golf la primera vuelta, adelantando a todos los demás, ya cansados, y en la última recta supera a tres, y en el último metro al soviético (ucranio) Arzhanov, y gana por tres centésimas, y Bob Seagren pierde ante un alemán oriental porque no le dejan usar sus pértigas de fibra de carbono y, cabreado, devuelve al juez la que le prestan para competir con mal gesto. Las-

se Virén, un policía finlandés, se cae a mitad de los 10.000m, pierde 50 y 60 con los primeros, se levanta, los alcanza y los gana con récord de mundo, y Mariano Haro, tierracampino sin esprint, le ve pasar volando y sufre, y termina cuarto, y en los 5.000m, unos días después, aun sin caerse, Virén también vuela, y deja de piedra a Steve Prefontaine y su bigote mítico que se hace leyenda cuando se mata después conduciendo un deportivo.

Cuatro años después de John Carlos, Tommy Smith y Lee Evans, el *black power* en los podios de México 68, Vincent Matthews y Wayne Collett, oro y plata en los 400m, se ponen a charlar en el podio durante el himno de Estados Unidos, uno con las manos en jarras y el otro atusándose la perilla. "No podía cantar

Lunes 5 de septiembre de 2022 ELPAÍS **35** 

#### 50 AÑOS DEL ATENTADO EN MÚNICH 72

**DEPORTES** 

da. Deportistas que toman el sol. Deportistas que juegan al ping pong. Deportistas que acuden a competir, porque los Juegos siguen como si nada, y solo se detendrán a las 15.51.

"Teníamos de todo en la Villa. No necesitábamos salir para divertirnos. No podíamos ir a los bungalós de las mujeres, pero ellas sí a nuestra zona. Había bares de copas", recuerda Carballo, joven en la España de Franco. "La seguridad era inexistente. Nunca pensaron que si entrabas por la puerta de salida se podía burlar el sistema de entrada, con la acreditación ante los vigilantes. Y falsificábamos las acreditaciones fácilmente. Era una burbuja de libertad, de cosmopolitismo, de hermosura, la mezcla de gente, todos jóvenes, todos sanos y guapos, vivos, yo tenía 24 años, todos felices de juntarnos y compartirlo todo, sin miedo al sexo...".

La Villa quería ser un santuario, un mundo ideal, que había sido invadido por el mundo real. 1972. Nixon en la Casa Blanca. Vietnam. Pósters del Che en los dormitorios de los estudiantes que siguen soñando con mayo del 68, y de Al Fatah, y seamos realistas, exijamos lo imposible. Guerra fría. Un muro en Berlín. El ejército británico en Belfast, y un muro. Los Juegos del amor, con los que quiere Alemania hacer olvidar al mundo los Juegos del 36, en el Berlín ario y antisemita de Hitler, se convierten en los Juegos del terror. Judíos asesinados en suelo alemán solo 27 años desAlemania quería que el mundo olvidara los Juegos del 36, en el Berlín antisemita

"La Villa era una burbuja de libertad", dice el velocista español Carballo

Uno de los palestinos, en una terraza del bloque israelí. A la derecha, Carballo y Sarria, con el relevo español, y Álvarez Salgado, en la final de 5.000m, junto a Prefontaine y Bedford. Abajo, Mark Spitz, con sus siete meda-

llas de oro conquistadas en Múnich. / AP/ ATLETISMO ESPAÑOL / GETTY

pués del fin del Holocausto. En la nueva, orgullosa, Alemania, y las cenizas de la guerra.

Cuando amanece, Luis Sarria, miembro, como Carballo, del relevo 4x100 español, acude a desayunar y ve muchos policías en el comedor común. "Y pensé, tonto de mí, que nos buscaban a los españoles por nuestra incursión nocturna", cuenta el velocista vasco. "Pero no, claro. La Villa Olímpica era otra cosa". De menos se enteró aún Javier Álvarez Salgado, atleta de 5.000m y 10.000m. Los fondistas no tienen tiempo ni para hacer el gamberro. Su vida es entrenarse y descansar. "Y tenía las series de los 5.000 al día siguiente", recuerda el fondista gallego. "Habían sido unos Juegos muy duros, también con series y final en los 10.000. Bastante tenía con pensar en eso".

La policía intenta ridículas operaciones de rescate. Disfraza de cocineros a un grupo de agentes que acuden a llevar comida, y son descubiertos. Disfraza de atletas, con chándal y chaleco antibalas a más agentes e intenta que se cuelen por los conductos del aire acondicionado de la azotea de Conollystrasse. "Nosotros, desde el balcón de nuestro piso, lo veíamos todo, y también lo veía todo el mundo por la tele, porque se estaba transmitiendo en directo", dice Carballo. "Y también lo veían los terroristas, claro".

A las 17.00 los palestinos piden que se les traslade con los rehenes a El Cairo. Alemania acepta aparentemente mientras prepara un plan para abatirlos con francotiradores en el vecino aeropuerto de Fürstenfeldbruck. A las 22.00, los ocho terroristas y los nueve rehenes son transportados en autobús a dos helicópteros que despegan de la Villa Olímpica hacia el aeropuerto.

"Y de eso me acuerdo", dice el ciclista Tomás Nistal, que se despertó con la idea de intentar ver a Mark Spitz para hacerse una foto con el nadador de las siete medallas de oro y se enteró de que los norteamericanos lo habían trasladado rápidamente a Londres, a salvo, después de que Spitz, el judío más famoso de los Juegos, diera una conferencia de prensa. "Me acuerdo de los helicópteros, el ruido, los focos, despegando de la Villa a las 10 de la noche. Y todos, mirando".

Las autoridades alemanas son las únicas que piensan que solo hay cinco fedayines, y no ocho, y solo tienen dispuestos a cinco francotiradores reclutados a última hora. La operación rescate es un desastre. Thoteo en la oscuridad. Un palestino mata a cinco israelíes atados con ráfagas de su Kalashnikov hasta acabar sus cargadores. Otro hace estallar una granada en el otro helicóptero. Mueren los nueve israelíes: Yosef Gutfreund, entrenador de lucha; Amitzur Shapira, entrenador de atletismo; Kehat Shorr, entrenador de tiro; Andrei Spitzer, entrenador de esgrima; Yaakov Springer, árbitro de halterofilia; Eliezer Halfin y Mark Slavin, de 18 años, deportistas de lucha libre, como Ze'ev Friedman, y David Berger, levantador de pesas. La policía mata a cinco de los terroristas. entre ellos a Issa y a Tony. Muere el agente Anton Fliegerbauer.

A las 10.00, en el estadio olímpico, el norteamericano Avery Brundage, preside una ceremonia de lamento y dolor. Un discurso. "Los Juegos de la XX Olimpiada han sido objeto de dos ataques salvajes. Perdimos la batalla de Rodesia [actual Zimbabue, país, como Sudáfrica, excluido, por su política racista] ante el chantaje político. Nuestra única fuerza es un gran ideal. Los Juegos deben continuar. No podemos permitir que un puñado de terroristas destruya este núcleo de cooperación internacional y buena voluntad que es el movimiento olímpico".

Miércoles 6 de septiembre. 14.30, los Juegos se reanudan. La delegación israelí regresa a su país con 11 ataúdes. El equipo filipino de atletismo, 13 noruegos y seis neerlandeses abandonan los Juegos con ellos. Los demás siguen.

"No teníamos capacidad de reacción. Yo tengo mis dudas sobre la necesidad de seguir", dice Carballo, quien aún sufre con el recuerdo y cuenta que cuando fue a ver *Munich*, la película de Spielberg sobre los hechos, se le cerró el estómago por el horror y no pudo comer ni una palomita. "Seguir con los Juegos como si nada, sería una falta de respeto a las víctimas; pero si los paras les das la razón, triunfan... Se decidió continuar. Sigo sin tenerlo muy claro, pero seguimos los Juegos".

2022. Cinco de septiembre. Olympiadorf. Conollystrasse 31. Una lápida de mármol en hebreo y alemán recuerda las víctimas. Lo ocupa ahora el Instituto científico Max Planck que aloja de vez en cuando a investigadores de paso. Está vacío. La misma puerta de cristal de entonces. El único apartamento en el que no vive nadie en el barrio. Urbanismo de la placidez. Sin coches, que circulan subterráneos hacia los garajes, con bicis y columpios y prados de hierba para los perros. Siguen asombrando las grandes tuberías de tres colores, verde, azul, naranja, que conducen los cables de electricidad y guían a los visitantes, y guiaban a los deportistas hace 50 años, hacia las tres grandes zonas de la ciudad, azul, verde, naranja. Una librería de viejo informa de dónde han acabado los tesoros que los abuelos coleccionaban: folletos, libros, periódicos de época, grandes fotografías, maquetas, Dachlunds, la mascota de los Juegos, apolillados. Del trastero en el que dormían intocados a las estanterías al alcance de nos-

La memoria es una capa de poivo. Solo los arboles, su tailla ño, su frondosidad, sorprenden a quienes regresan con el recuerdo de la Villa en el 72. Eran pimpollos, arbolitos recién plantados. Ahora son tan altos y frondosos que se erigen como un muro que todo lo oculta entre el parque olímpico y los bloques de vivienda. Las fotografías de entonces, el fedayín con la media en la cabeza que aterró la imaginación del mundo, Issa, el líder que negociaba jugueteando con una granada entre sus manos y su sombrero blanco y su sahariana, Tony, el segundo, y su sombrero vaquero, no asaltarían los recuerdos de nadie. En el muro del apartamento, una gran hiedra ha crecido.







la letra de un himno, la tierra de los libres, la casa de los valientes, que es mentira", dice Matthews.

Valeri Borzov, ucranio y soviético, y el laboratorio deportivo de Kiev, gana los 100m en los que dos norteamericanos no llegan a la final porque se confundieron, pensaban que sus series de cuartos eran a las siete y fueron a las cuatro, y llegaron tarde, y gana los 200m, y antes de cruzar la línea mira a todos los lados, y no ve a nadie. Los soviéticos ganan a los imbatidos americanos en la final del baloncesto, muy tarde, en la madrugada, tres segundos que se juegan varias veces hasta la bandeja de Sasha Belov, los tres segundos más lar-

gos de la historia. Los norteame-

ricanos, enfadados, se niegan a subir al podio a por la plata, la rechazan, y escriben en su testamento que prohíben a sus herederos ir a Lausana a pedírsela al COI. Heide Rosentahl salta con gafas y gana la longitud y el relevo a la otra Alemania, la RDA de las velocistas anabolizadas, y queda segunda en pentatlón detrás de la británica Mary Peters, ca-

tólica en la Belfast de *The Troubles*, entrenamientos con bombas alrededor.

Todo, bajo el techo transparente del anillo olímpico, sin barreras ni columnas.
Todo abierto. Libre.
Y la ficción bienintencionada de que los Juegos están por encima de las debilidades mundanas, guerras y conflictos, que se deshace.

## No hay trucos que valgan contra Verstappen

El campeón logra el décimo triunfo del año y deja el Mundial prácticamente resuelto

ORIOL PUIGDEMONT No hay forma de detener a Max Verstappen, uno de los mayores fenómenos que ha dado nunca la Fórmula 1 por más que el animalito solo tenga 24 años. La temporada pasada, el holandés y Red Bull cortaron la aplastante inercia que llevaban Lewis Hamilton y Mercedes -siete dobletes consecutivos desde 2014-, independiente de que la tortilla cayera de su lado gracias al intervencionismo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en aquel Gran Premio de Abu Dabi. Si todavía hay mucha gente que considera ilícito aquel título que celebró el equipo energético, el que muy probablemente se volverá a llevar este curso será inmaculado, fruto de una superioridad y una solvencia brutales. En Zaandvort, delante de una hinchada totalmente entregada a su ídolo, Verstappen se adjudicó su décima victoria de este 2022 y la cuarta consecutiva. Un triunfo incontestable que le permite al actual campeón establecer un margen de seguridad de más de cuatro grandes premios (109 puntos) respecto de Charles Leclerc.

El podio lo completaron George Russell y Leclerc, en otro domingo que pintaba muy bien para Ferrari y que, sin embargo, se le volvió a torcer a la Scuderia. En la primera parada de Carlos Sainz (vuelta 15), el mecánico encargado de colocar la rueda trasera izquierda no apareció para desespero del madrileño, que perdió unos 10 segundos de más en una maniobra que resume de maravilla el añito que lleva la tropa de Maranello. Por si eso fuera poco, Sainz entorpeció a Fernando Alonso al reincorporarse al carril de los garajes en su segunda visita, una falta que los comisarios consideraron merecedora de cinco segundos de sanción que recolocaron a Sainz el octavo. Alonso, por su parte, se las apañó para culebrear por entre el pelotón y escalar desde la 13ª plaza que ocupó en la parrilla hasta la sexta.

Red Bull y Verstappen están en ese estado de gracia que les convierte en intocables. El muchacho de Hasselt está a un nivel excelso y su estructura le acompaña en todo. Los estrategas de la marca del búfalo rojo les dan un repaso a sus homólogos en casi cada prueba. Esta vez, además, tuvieron la suerte de cara por obra y gracia del coche de seguridad provocado por Valtteri Bottas (vuelta 55), que generó la ventana ideal para que Mad Max afrontara el tramo final de la carrera (12 vueltas) con un juego de gomas blandas, que, a pesar de estar usado, le otorgaron una ventaja que aprovechó de buen gusto y que le permitió adelantar a Hamilton (fue cuarto), por aquel entonces líder pro-



Max Verstappen cruza la línea de meta en el Gran Premio de Países Bajos. / KOEN VAN WEEL (AFP)

#### Gran premio de Países Bajos

#### **CLASIFICACIÓN** 1 M. Verstappen RED BULL 1:36:42.773 2 G. Russell 1:36:46.844 3 C. Leclerc 4 L. Hamilton 5 S. Pérez 1:37:0.941 6 F. Alonso 1:37:1.527 7 L. Norris 1:37:2.79 8 C. Sainz 1:37:3.689 9 E. Ocon 1:37:3.890 ALPINE

visional, como si el británico fuera en un 600.

ASTON MARTIN

1:37:5.232

10 L. Stroll

El gatillazo de Ferrari con Sainz fue igual de grande pero menos vistoso que el de Mercedes con su estrella, a quien los encargados de guiarle dejaron a los pies de los caballos al no lla-

#### **CONSTRUCTORES**

|    | ESCUDERÍA         | PUNTOS |
|----|-------------------|--------|
| 1  | RED BULL          | 511    |
| 2  | FERRARI           | 376    |
| 3  | MERCEDES AMG F1   | 346    |
| 4  | ALPINE F1 TEAM    | 125    |
| 5  | MCLAREN           | 101    |
| 6  | ALFA ROMEO RACING | 51     |
| 7  | HAAS F1 TEAM      | 34     |
| 8  | ALPHATAURI        | 29     |
| 9  | ASTON MARTIN      | 25     |
| 10 | WILLIAMS          | 4      |

#### **ASÍ ESTÁ EL MUNDIAL**

|    | PILOTOS       |            | PUNTOS |
|----|---------------|------------|--------|
| 1  | M. Verstappen | RED BULL   | 310    |
| 2  | C. Leclerc    | FERRARI    | 20     |
| 3  | S. Pérez      | RED BULL   | 203    |
| 4  | G. Russell    | MERCEDES   | 188    |
| 5  | C. Sainz      | FERRARI    | 175    |
| 6  | L. Hamilton   | MERCEDES   | 158    |
| 7  | L. Norris     | MCLAREN    | 82     |
| 8  | E. Ocon       | ALPINE     | 66     |
| 9  | F. Alonso     | ALPINE     | 59     |
| 10 | V Rottas      | ALEA DOMEO | 16     |

marle para cambiar las gomas y abandonarlo a su suerte, con unos neumáticos más duros que los de quienes le acechaban por detrás, que se lo zamparon como si nada. "Perdona por lo que ha pasado, Lewis. Hicimos lo que dijimos que haríamos por la

mañana [plantear una sola parada], pero no funcionó. Mejor discutámoslo entre nosotros, en la oficina", le rogó por la radio Toto Wolff, su director, nada más terminar, en un claro mensaje que pretendía evitar un incendio público.

## Póquer de Pecco Bagnaia en el GP de San Marino

Tras su sexta victoria del curso, el italiano acecha al líder Quartararo

GUILLE ÁLVAREZ Pecco Bagnaia logró lo nunca visto sobre una Ducati con su victoria en el GP de San Marino, la cuarta consecutiva para él y la sexta de la temporada. "Buf, ¿ningu no?", resopló al conocer su histórico dato. Ni Casey Stoner ni Andrea Dovizioso, tampoco otros grandes, habían logrado un póquer de triunfos encima de la Desmosedici. "No quiero que me sitúen en su categoría, quiero llegar a su nivel algún día".

El puntal italiano de la fábrica de Borgo Panigale, polémico por lucir un casco especial en honor a Dennis Rodman — "Como él, quiero romper el molde sobre la pista, y no lo elegí por sus acciones fuera", se defendía al ser preguntado por las condenas por violencia machista, abuso sexual y conducción bajo los efectos del alcohol que pesan sobre el exjugador de

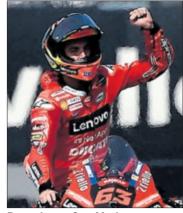

Bagnaia, en San Marino. / AFP

baloncesto-, tuvo que sudar la gota gorda ante el acoso de su próximo compañero de equipo. Enea Bastianini no pareció haber recibido ninguna orden de la marca y apretó hasta la misma línea de meta. 34 milésimas separaron al ganador del segundo, que tuvo que cortar gas en la última vuelta cuando intentó rebasar a su teórico líder de filas para evitar la tragedia. El podio en Misano, la carrera de casa para la Bestia, lo completo un Maverick Viñales que cada día está más cómodo encima de la Aprilia.

compañero, Su Aleix Espargaró, no encontró el mismo ritmo que el de Roses y se tuvo que conformar con una sexta plaza que le sabrá a poco ahora que Bagnaia ya le supera en la tabla de puntos. El italiano también recortó un buen número de puntos sobre Quartararo, que superó en una maniobra al límite al de Granollers y terminó por conformarse con una quinta plaza de mérito ante el festival de las fábricas locales. En las últimas cuatro carreras el referente del escuadrón de Ducati ha recortado 61 puntos al vigente campeón, que se sabe frá-

#### San Marino

| MOTOGP                 |         |          |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------|----------|--|--|--|--|--|
| PILOTOS                |         | TIEMPO   |  |  |  |  |  |
| 1 F. Bagnaia           | DUCATI  | 41:43.19 |  |  |  |  |  |
| 2 E. Bastianini        | DUCATI  | 41:43.23 |  |  |  |  |  |
| 3 M. Viñales           | APRILIA | 41:47.41 |  |  |  |  |  |
| 4 L. Marini            | DUCATI  | 41:48.48 |  |  |  |  |  |
| <b>5</b> F. Quartararo | YAMAHA  | 41:48.97 |  |  |  |  |  |
|                        |         |          |  |  |  |  |  |

| EL MUNDIAL |               |         |       |  |  |  |  |
|------------|---------------|---------|-------|--|--|--|--|
|            | PILOTOS       |         | PUNTO |  |  |  |  |
| 1          | F. Quartararo | YAMAHA  | 21    |  |  |  |  |
| 2          | F. Bagnaia    | DUCATI  | 18    |  |  |  |  |
| 3          | A. Espargaró  | APRILIA | 178   |  |  |  |  |
| 4          | E. Bastianini | DUCATI  | 138   |  |  |  |  |
| E          | . 7           |         | 101   |  |  |  |  |

PUNTOS

198

#### **MOTO2**

|   | PILOTOS      |            | TIEMPO    |
|---|--------------|------------|-----------|
| 1 | A. López     | BOSCOSCURO | 40:35.332 |
| 2 | A. Canet     | KALEX      | 40:36.585 |
| 3 | A. Fernández | KALEX      | 40:38.637 |
| 4 | A. Arenas    | KALEX      | 40:39.947 |
| 5 | A. Ogura     | KALEX      | 40:44.498 |

| 5   | I. Arbolino | KALEX |
|-----|-------------|-------|
| ELI | MUNDIAL     |       |
|     | DILOTOC     |       |

1 A. Fernández KALEX

#### **MOTO3**

| PILOTOS      |        | TIEMPO    |
|--------------|--------|-----------|
| 1 D. Foggia  | HONDA  | 39:21.864 |
| 2 J. Masia   | KTM    | 39:22.153 |
| 3 I. Guevara | GASGAS | 39:22.198 |
| 4 D. Öncü    | KTM    | 39:22.317 |
| 5 D. Holgado | KTM    | 39:26.819 |
|              |        |           |

**EL MUNDIAL** 

2 A. Ogura

3 A. Canet

4 C. Vietti

|   | PILOTOS    |         | PUNTO |
|---|------------|---------|-------|
| 1 | I. Guevara | GAS GAS | 204   |
| 2 | S. García  | GAS GAS | 193   |
| 3 | D. Foggia  | HONDA   | 169   |
| 4 | J. Masia   | KTM     | 147   |
| 5 | D. Öncü    | KTM     | 140   |
|   |            |         |       |

gil ante el subidón del piloto turinés. La distancia del líder sobre su máximo perseguidor es ahora de 30 puntos, mientras que el de Aprilia se sitúa a 33, aunque con algo de resignación por su parte: "Las Ducati van rápidas hasta sin querer". Fueron ellas las que mar-

caron la tónica de una carrera de tiralíneas, con los supervivientes de las primeras vueltas —hasta seis caídas en dos giros, con mala suerte para Pol Espargaró, que se dolió de la muñeca tras ser embestido- siguiéndose en trenecito gran parte de la prueba.

LA LIGA DEPORTES

# El juego y el mercado juegan a favor de Gavi

El carácter y el despliegue físico del centrocampista expresaron en Sevilla la declaración de intenciones del Barça de Xavi

RAMON BESA, Barcelona Ha mejorado y mucho el Barcelona respecto a la temporada pasada porque dispone de una plantilla más variada y de mayor calidad e individualmente se ha enriquecido con futbolistas como Lewandowski. El delantero polaco no solo garantiza goles sino que ha asumido el liderazgo de un equipo joven y ambicioso por la presencia de jugadores dispuestos a dar un salto de calidad en vigilias del Mundial de Qatar. Los refuerzos de Koundé v Raphinha, así como la aportación de Christensen y en menor medida Kessié y la recuperación de Dembélé y Ter Stegen, han potenciado al Barça de Xavi. El barcelonismo ha ganado autoestima y confianza y es más respetado por rivales de talla como la Real Sociedad y el Sevilla.

Habrá que seguir la evolución del juego y la renovación de unos liderazgos que de momento han dejado en fuera de juego a capitanes como Piqué y Jordi Alba mientras que Sergi Roberto ejerce de comodín y jugador número 12 y Busquets mezcla a veces con Pedri y en ocasiones con Gavi. El jugador sorpresa del cambio ha sido en cierto modo el juvenil de Los Palacios. A pesar de su condición de internacional español indiscutible a los 18 años, había dudas sobre Gavi por su perfil y también porque su protagonismo parecía circunstancial a la espera de saber el futuro de Frenkie de Jong y Bernardo Silva. El portugués sigue en Manchester y el neerlandés continúa como suplente en el Camp Nou.

Gavi no solo se ha mantenido como titular sino que además mejora con el paso de los partidos, menos presionado que antes, más protegido por los fichajes, distinguido por su entrenador: "Es carácter puro, todo corazón, disciplinado y trabajador, una maravilla. Ha sido el mejor del partido", resumió Xavi en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán después de la victoria del Barça por 0-3. El centrocampista azulgrana fue decisivo en el

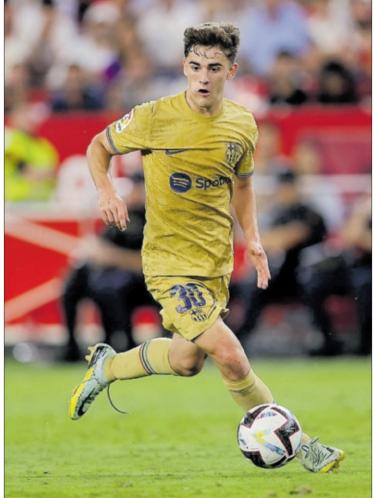

Gavi, durante el partido contra el Sevilla. / E. VERHOEVEN (GETTY)

0-1, cuando le quitó la pelota a Lamela, y tuvo mucho peso en el desarrollo del encuentro después de cubrir 11 kilómetros, intervenir 52 veces, recuperar el balón en nueve ocasiones por una pérdida y cometer cuatro faltas a cambio de recibir cinco, una estadística que avala su paso por Nervión.

Aunque también quiere pulcritud en el pase, Xavi exige intensidad a sus jugadores, un buen despliegue físico, sobre todo para el repliegue y poder defender mejor, un plan que estimula a Gavi, pendiente todavía de formalizar la renovación de un contrato que acaba en 2023.

"Tenemos tres aviones arriba", confesó Eric García después de estrenarse como goleador del Barça ante el Sevilla para explicar la manera cómo su equipo desequilibra partidos complicados como el del Pizjuán. Los azulgrana suman 11 dianas y solo han recibido un tanto después del chasco inicial en el Camp Nou contra el Rayo (0-0). Raphinha, Dembélé y Lewandowski marcan las diferencias mientras mejoran las prestaciones defensivas y ofensivas con zagueros como Koundé, asistente por partida doble ante su exequipo.

También Gavi parece haber encontrado su sitio y entendido su rol en un Barcelona que prioriza las áreas y obliga a los centrocampistas a un doble esfuerzo, en ataque y en defensa, un territorio que favorece las condiciones del joven de Los Palacios. El juego y el mercado juegan por ahora a favor de Gavi.

#### Plácida goleada del Villarreal frente al Elche

SALVA FOLGADO, **Valencia** El Villarreal se deshizo del Elche. Los amarillos sentenciaron el duelo en el primer acto con dos goles de Gerard y Lo Celso. Francisco sacudió a su equipo en la segunda mitad, pero apenas les hizo cosquillas al equipo de Emery que, en un plácido segundo tiempo, amplió su renta hasta llegar a la goleada con tantos de Coquelin y Morales.

#### VILLARREAL

**ELCHE** 

\_\_\_

Villarreal: Rulli; Kiko Femenia (Mandi, m. 79), Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremi Pino (Chukwueze, m. 65), Capoue, Parejo, Lo Celso (Coquelin, m. 79); Gerard Moreno (Baena, m.

**Elche:** Badía; Palacios, Roco, Bigas, Clerc; Morente (Josan, m. 70), Mascarell, Guti (Gumbau, m. 46), Collado (Quina, m. 70); Boyé (Milla, m. 57) y Ponce (Roger, m. 57).

65) y Jackson (Morales, m. 46).

**Goles:** 1-0. M. 26. Gerard Moreno. 2-0. M. 36 Lo Celso. 3-0. M. 89. Coquelin. 4-0. M. 94. Morales

**Árbitro:** Ortiz Arias. Amoestó a Jackson, Guti, Milla y Roco.

13.915 espectadores en el Ciutat de Valencià.

#### OSASUNA

RAYO VALLECANO

Osasuna: Herrera; Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Moncayola (Abde, m. 81), Torró (Brasanac, m. 53), Moi Gómez (Pablo Ibáñez, m. 81); Aimar Oroz, Ávila (Rubén García, m. 72) y Budimir (Kike García m. 81).

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Baillu, Lejeune, Catena, Fran García; Ciss, Valentín (Comesaña, m. 72), Trejo; Salvi (Isi, m. 46), Álvaro García y Camello (Falcao, m. 81).

**Goles:** 1-0. M.54. Aimar Oroz. 1-1. M.75 Lejeune. 2-1. M.90. Rubén García.

**Árbitro:** Muñiz Ruiz. Amonestó a Juan Cruz, Álvaro García, Ciss y Unai García.

18.745 espectadores en El Sadar

SIEMPRE ROBANDO / MANUEL JABOIS

## Del 7 al 10

l mejor momento de *El caso Figo* (Netflix) ocurre cuando José Veiga (agente) y Paulo Futre (intermediario) empiezan a pensar que Figo no se irá al Madrid, de ninguna manera, incluso cuando Florentino Pérez ya ha ganado las elecciones. Y tendrán que asumir (¿ellos dos?, ¿los tres?, ¿solo Veiga?) los 30 millones de euros de la cláusula incluida en el precontrato. Entran en pánico y se presentan en un avión privado en el hotel de Cerdeña en el que Figo pasa las vacaciones con su mujer y su hija; a las nueve de la mañana Veiga llama desde el vestíbulo y Figo dice: "¿Pero estos qué hacen aquí?". Y, al irse a la playa por la tarde con su familia, los dos les siguen de traje y echándose la corbata al hombro

Esa imagen de dos hombres ricos (uno de ellos, leyenda del fútbol) arrastrando los zapatos en la arena, sudando la gota gorda, persiguiendo a un matrimonio de vacaciones, para poder cobrar su comisión (3,5 millones Veiga, 1,5 Futre; Futre dice que le sacó seis a Florentino Pérez) es la que mejor representa el espíritu del documental.

Empieza cuando Veiga, tras colgarle el teléfono a Futre, descubre que hay una comisión para ellos y activa todo su interés: todo un representante que busca lo mejor para su representado. Acaba cuando Veiga y Futre le dicen a Figo que, si no se va al Madrid, hay que afrontar el pago de 30 millones de euros. O sea, y esto no se dice en el documental pero se contó en su momento: se van a la cárcel. Así que esta es la historia de *El Caso Figo*: cómo José Veiga pasa de ser representante de Figo a ser representante de Florentino.

¿Y Figo? Dijo dos veces en la prensa de Barcelona (la última de ellas a dos días de las elecciones del Madrid, y posando con la camiseta del Barça) que no se movía del club catalán: "Es una decisión irrevocable". Tengo la impresión de que hasta eso ayudó a Florentino Pérez: cuántos le habrán votado para ver cómo salía de esa, bien con el portugués en el Santiago Bernabéu o bien pagándoles las cuotas de socio.

No se sabe qué es más angustioso, los líos de Figo (ahora sí, ahora no) o la desesperación de Veiga&Futre. Se echa de menos en el documental alguna imagen del



Figo, junto a Pérez y Di Stefano. / LUIS MAGÁN

famoso precontrato firmado por Veiga y Florentino Pérez, y del que Veiga dice que firmó a instancias de Figo mientras que Figo dice que no. Si Figo no está en ese precontrato y Veiga no tiene poderes, ¿por qué habría de apechugar el jugador con él? ¿Quiere decírsenos que Figo se sacrificó por su agente y Futre, que lo único que querían de esta historia era su dinero? Con su mujer al teléfono diciéndole que ni de broma se fuese de Barcelona y él colgando y diciendo que vale, que no se va, al final lo que Figo dice es que pensó en sí mismo, pensó en su carrera, y pensó en el maltrato del Barcelona.

Versión que avala Florentino Pérez, que dice en el documental que lo que ocurría, simplemente, es que Figo quería jugar en el Madrid. Un idilio demasiado sencillo y perfecto como para que 20 años después se le siga dando vueltas.

Luego está, claro, el Barça. El trato a Figo, el contrato de Figo, las propuestas ridículas de mejora. "Figo era el número uno y cobraba como si fuese el séptimo", dijo Johan Cruyff en aquella época, que también dio su opinión sobre el precio del traspaso récord: 60 millones de euros. "Muy barato". Baratos los 60 para el Madrid, carísimos los 30 para Veiga.

**38** ELPAÍS Lunes 5 de septiembre de 2022

#### **DEPORTES**

#### CUARTA JORNADA DE LIGA / MARCADOR



#### **Bundesliga Premier League** JORNADA 6 Liga SmartBank JORNADA 4 **INGLATERRA ALEMANIA RESULTADOS CLASIFICACIÓN** Leganés 2 1 Eibar PARTIDOS FUERA GOLES CASA 1 Arsenal 15 6 5 0 1 14 7 1 Friburgo Alavés 1 1 Las Palmas 2 Man. City G F C 6 4 2 0 20 6 2 Borussia D Villarreal B 3 | 0 Mirandés 3 Tottenham 14 6 4 2 0 12 5 3 Bayern M. 1 Albacete 10 4 Brighton & H A 13 6 4 1 1 11 5 Ponferradina 1 | 3 Sporting 4 Union Berlin 2 Granada 9 2 0 0 0 2 5 Man. Utd. 12 6 4 0 **5** Mainz 05 Tenerife **1** ORacing 6 Chelsea 10 3 Las Palmas 0 0 2 0 6 3 8 9 8 0 1 7 1 5 1 6 Colonia Andorra 1 OGranada 7 Liverpool 6 2 1 15 6 0 0 8 3 4 Sporting 4 7 Hoffenheim 8 Brentford 6 2 15 9 Málaga 1 2 Albacete 8 Werder Bremer **5** Alavés 2 9 Leeds United 6 2 10 10 Burgos CF 1 O Cartagena 10 Fulham 9 Borussia M. 6 2 9 6 Burgos CF 11 Newcastle 6 10 Eintracht Huesca 3 OUD Ibiza 7 Villarreal B 12 Southampton 6 7 10 11 RB Leipzig Zaragoza 1 2 Lugo 8 Eibar 0 0 6 13 Bournemouth 6 12 Stuttgart Oviedo - I - Levante 14 Wolverhamptor 13 Hertha Berlín 9 Lugo 0 0 5 15 Crystal Palace 14 Bayer L. 10 Oviedo 0 0 PRÓXIMA JORNADA 16 Everton 6 15 Schalke 04 11 Cartagena 0 0 17 Aston Villa 6 16 Augsburgo Las Palmas | Leganés 18 West Ham 6 1 1 4 3 8 12 Ponferradina 0 0 0 17 Wolfsburgo 19 Nottingham F. **4** 6 1 1 4 4 14 Alavés 0 **13** Andorra 0 0 18 Bochum 20 Leicester C. **1** 6 0 1 5 8 16 Burgos CF Sábado Oviedo 0 0 14 Levante 0 0 0 RESULTADOS RESULTADOS Cartagena Albacete 2 0 15 Huesca 0 6 Everton 0 | 0 Liverpool Borussia D. 1 | 0 Hoffenheim 2 0 3 5 Levante Villarreal B **16** Tenerife 0 0 Brentford 5 | 2 Leeds United Union Berlin 1 | 1 Bayern M. Chelsea 2 1 West Ham 3 5 17 Leganés 0 0 0 0 2 3 3 Bayer L. 2 | 3 Friburgo Sporting Racing Newcastle 0 0 Crystal Palace Stuttgart 1 | 1 Schalke 04 18 Málaga 0 3 0 0 0 4 8 3 UD Ibiza Nottingham F. 2 | 3 Bournemouth Tenerife Bochum 0 | 2 Werder Bremen 2 3 19 Zaragoza 0 0 Tottenham 2 | 1 Fulham Mirandés Andorra Wolfsburgo 2 | 4 Colonia Wolverhampton 1 | 0 Southampton **20** UD Ibiza 3 0 2 2 8 0 0 1 Eintracht 4 | 0 RB Leipzig Zaragoza Aston Villa 1 | 1 Man, City Ponferradina 8 0 0 0 2 2 21 Mirandés 2 4 Augsburgo 0 | 2 Hertha Berlín Brighton & H. A. 5 | 2 Leicester C. Málaga Huesca **22** Racing Man. Utd. 3 | 1 Arsenal Borussia M. **0** | **1** Mainz 05 Granada

# **Braithwaite golpea al Athletic** donde más le duele

■ ASCENSO A PRIMERA ■ PROMOCIÓN ■ DESCENSO A SEGUNDA B

El gol del nuevo delantero del Espanyol le da los tres puntos al equipo de Diego Martínez en un partido plano en San Mamés

## **ATHLETIC ESPANYOL**

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, 'eray, Lekue (Morcillo, m. 84); N. Williams (Guruzeta, m. 55), Sancet (Vencedor, m. 70), Muniain, Vesga, Berenguer; e Iñaki Williams (Raúl García, m. 70).

Espanyol: Álvaro Fernández; Óscar Gil, David Cabrera, Calero (Omar, m. 70), Oliván; Vini, Darder, Expósito (Bare, m. 46) (Simo, m. 60); Puado (Lazo, m. 70), Joselu y Braithwaite (Dani Gómez, m. 85).

Goles: 0-1. M. 82. Braithwaite.

Árbitro: Martínez Munuera. Enseñó tarjeta amarilla a David Cabrera, Sancet, De Marcos, Dani Gómez y Vencedor. VAR: González

San Mamés. 41.574 espectadores.

JON RIVAS, Bilbao Fue un partido sin aristas, ni curvas, sin montañas para escalar ni para rapelar en el descenso. Un parque temático de la inoperancia. Plano como una encimera de mármol, hasta que Braithwaite se aprovechó de un error de Vivian y Yeray, los dos centrales del Athletic, para dejar con un palmo de narices a San Mamés.

La afición bilbaína salió deprimida v todavía no se explica que con la empanada que tenían los jugadores rojiblancos, Valverde no recurriera a Ander Herrera, que calentó veinte minutos pero se quedó sin aparecer. Braithwaite, con apenas unos días con su

nuevo equipo, le dio para marcar el gol de la primera victoria del equipo de Diego Martínez, en la única ocasión del Espanyol.

El técnico blanquiazul planteó un partido espeso y difícil de tragar. El Athletic cayó en la trampa y se estrelló contra el muro, como el remate de Berenguer en un saque de falta, que chocó contra el larguero en la única ocasión digna que tuvo el Athletic.

Pero fueron pasando los minutos, el Espanyol se afianzó en su idea y los de casa fueron a menos por el desgaste de una tarde calurosa. Luego fallaron los centrales, apareció Braithwaite y resolvió el partido.

# El Valencia arrolla al Getafe

El equipo de Sánchez Flores suma tres derrotas y un empate en la Liga

**VALENCIA GETAFE** 

L. CAMPEONES ■ L.EUROPA ■ L.E. CONFERENCIA ■ DESCENSO

Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Comert, Diakhaby (Mosquera, m 74), Lato (Foulquier, m. 70); Guillamón, Nico (Almeida, m. 70), Yunus; Samu Castillejo (Ilaix, m. 70), Lino y Marcos André (Hugo Duro, m. 24).

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené (Mitrovic, m. 27), Duarte, Angileri; Arambarri, Seoane (Munir, m. 46), Aleñà (Gastón Alvárez, m. 46), Portu (Maksimovic, m. 46), Borja Mayoral y Enes Unal (Mata,

**Goles:** 1-0. M. 7. Lato. 2-0. M. 14. Lino. 3-0. M. 16, Castillejo. 4-0, M. 65. Nico. 5-0. M. 68, Hugo Duro. 5-1. M. 77. Gastón Álvarez.

Árbitro: Munuera Montero. Amonestó a Castillejo, Aleña, Borja Mayoral, Munir y Mitrovic. Expulsó a llaix Moriba (m. 88) y Arambarri (m. 94). VAR: Iglesias Villanueva.

Mestalla. 38.000 espectadores.

S. F., Valencia El Valencia aplastó al Getafe en un cuarto de hora contundente de juego con dos goles primorosos. El primero de Lato, que definió como un extremo. El segundo de Lino que remató de cuchara un pase picado de Yunus. El tercero llegó tras un error garrafal de David Soria que le dejó el balón servido a Castillejo. Sometido con balón, el Getafe se llevó dos bofetadas más en el segundo periodo. Nico hizo el cuarto, tras otro error de David Soria, y Hugo Duro firmó el quinto. El duelo se cerró con un gol de Gastón para el Getafe, que suma tres derrotas y un empate en la Liga.

G E

5 3

5 3 0

5 1 2 2

5 1 1 3

5 1 0 4

**2** 5 0 2 3 4 10

0 5 0 0 5 3 15

L. CAMPEONES ■ L. EUROPA ■ L.E. CONF. ■ PROMOC. ■ DESC

5 0 4 1 4 5

5 0 3 2 5 12

5 1 0 4 3 10

12

5 4 0 1 10 5

5 4 0 1 8 4

5 3 2 0 17 3

5 3 1 1 5 5

5 2 3 0 10 6

2

0 12 4

1 | 12 | 10

1 11 11

6 9

**DEPORTES** LA ÚLTIMA

RELATOS DE UNA AMATEUR / NATALIA JUNQUERA

No se elige ser de un equipo pequeño, se hereda, como el tamaño de las orejas. Pero en el fútbol no hay nada más bonito que 90 minutos de David contra Goliat

# Esa felicidad efímera

Como era Nochevieja, iba de esmoquin; probablemente, se dirigía a alguna fiesta. Mi amiga María Martín y yo lo vimos por la calle y no nos atrevimos a decir nada porque éramos dos niñas tímidas y muy bien educadas. Pero Pili, la madre de María, le pegó un grito: "¡Caaaarlos! Y Carlos Muñoz, el 10 del Real Oviedo, el que metía goles hasta con las orejas, se dio la vuelta y se acercó. Le oímos hablar con Pili -verle no podíamos, porque mirábamos al suelo con todas nuestras fuerzas—. Ella nos delató enseguida: "No sabes cómo están contigo. ¡Qué tontas! Decidle algo, ¿no?". Pero nosotras que una vez habíamos llegado a dejarle una carta en el buzón de su casa mientras nuestros padres estaban de vinos- ese día no podíamos hablar de la pura emoción. "Qué pena que no llevemos algo para que se lo firmes", dijo entonces Pili, ya desanimándose. Ahí fue cuando me armé de valor y confesé: "Bueno, yo tengo una foto". Era lo único que había en mi bolsito: una foto de Carlos. ¿Qué más puede necesitar una niña de 10 años? Puso: "Con todo cariño, para Natalia". Aún la guardo. Y les prometo que solo al reescribir todo esto me ha vuelto a latir el corazón como esa nochevieja donde no era capaz

de escuchar mis propios pensamientos del jaleo que tenía dentro del pecho.

O sea, a cara descubierta: soy del Real Oviedo, un equipo que ahora está en segunda --en rigor, desde 2001, con unos añitos en tercera—, pero que entonces jugaba en primera división y de vez en cuando le daba un disgusto al Barça (un 3-0 en el año 2000, por ejemplo); o al Real Ma-



Carlos Muñoz, en una imagen de archivo del Real Oviedo.

drid (2-3 en el Bernabéu en 1995). Creo que en el fútbol no hay nada más bonito que eso -90 minutos de David contra Goliat— y las remontadas.

No se elige ser de un equipo pequeño. Es hereditario, como el tamaño de las orejas. En mi caso, el asturiano es mi padre y me hizo carbayona pese a ser gallega deliberada —mi madre se desplazó desde Oviedo hasta

El fútbol es la última ilusión que resiste cuando ya has dejado de creer en los Reyes Magos era una condena, era una lección de vida. Siendo de un club, como dicen, "de provincias", aprendías -quizá un poco antes de tiempo-, que todo cuesta, que hay que sudar (la camiseta) y que la recompensa es mucho mayor después del esfuerzo. Era esfuerzo, ganas, y mucha fe, lo que hacía que de repente arrancáramos 3 puntos - hasta la temporada 95-96 eran solo dosen catedrales como el Camp Nou, donde cabía casi la mitad de la población de Oviedo. Los no creyentes no entenderán, pero el fútbol provoca a veces una felici-

A Coruña expresamente

para dar a luz-. Estoy

convencida de que habrá

pedagogos que me apoya-

rán en esto: aquello no

dad extraña, que muere o se renueva cada siete días. Es miércoles, por ejemplo, estás trabajando o haciendo algún recado, notas de repente que estás contenta, no sabes por qué. Y es eso: que hace cuatro días ganó tu equipo. Esos nervios al entrar en el estadio, la piel de gallina cuando suena la música de Desafío Total —en mi cabeza será para siempre la banda sonora del partido del plus—, o la voz de Michael Robinson... todo eso permanece. Te haces mayor cuando los futbolistas son más jóvenes que tú -aún queda uno

de mi quinta: Joaquín, te abrazo desde aquí—, pero el fútbol es la última ilusión que resiste cuando ya has dejado de creer en los Reyes Magos o la meritocracia, que viene a ser lo mismo. Cuando parece que las hazañas se abaratan -- hay días de colas en el Everest-, nos queda esa: seguir siendo niños (o niñas de diez años) una vez a la semana.

A Pili, in memoriam.

#### la agenda

#### **LUNES 5**

FÚTBOL. LIGA. Jornada 4. Valladolid-Almería (21:00, Movistar). TENIS. Open de Estados Unidos (hasta el día 12). Eurosport.

#### MARTES 6

FÚTBOL. Liga de Campeones. Jornada 1. Dortmund-Copenhague, Zagreb-Chelsea (18.45); Celtic-Real Madrid, Sevilla-Manchester City, Benfica-Maccabi, Salzburgo-Milan, PSG-Juventus, Leipzig-Shakhtar (21:00) En Movistar.

Selección española. Partidos de clasificación para el Mundial femenino 2023. España-Ucrania (21:00) Teledeporte.

BALONCESTO. EUROBASKET. Fase de grupos: Montenegro-España (16:15, Cuatro). CICLISMO. Vuelta a España (hasta

el día 11). Eurosport y Teledeporte.

#### MIÉRCOLES 7

FÚTBOL. Liga de Campeones. J. 1. Ajax-Rangers, Eintracht-Sporting (18.45); Atlético-Oporto, Barcelona-Victoria Plzen, Brujas-Leverkusen, Inter-Bayern, Tottenham-Marsella, Napoles-Liverpool (21:00) Movistar.



**BALONCESTO, EUROBASKET, Fase** de grupos: Turquía-España (13:30, Cuatro).

FÚTBOL. Liga Europa. Jornada 1. Helsinki-Betis (18:45), Manchester United-Real Sociedad (21:00).

Conference League. Jornada 1. Villarreal-Lech Poznan (18:45)

#### VIERNES 9

**FÚTBOL. LIGA.** Jornada 5. Girona-Valladolid (21:00). DAZN.

#### SÁBADO 10

**FÚTBOL. LIGA.** Jornada 5. Rayo-Valencia (14:00, Movistar). Espanyol-Sevilla (16:15, DAZN). Cádiz-Barcelona (18:30, Movistar). Atlético-Celta (21:00, DAZN).

#### DOMINGO 11

FÚTBOL. LIGA. J.5. Real Madrid-Mallorca (14:00, DAZN). Elche-Athletic (16:15, Movistar y GOL). Getafe-Real Sociedad (18:30 DAZN). Betis-Villarreal (21:00, Movistar).

FÓRMULA UNO. Mundial. Gran Premio de Italia desde Monza (15:00, DAZN).

#### para leer

#### A veces sucede

PEDRO ZUAZUA

La mente equipocentrista del hincha genera la sensación contraria, pero lo cierto es que a todos les sucede alguna vez. Lo negarán. Afirmarán que todo lo malo les sucede a ellos, que sus ex siempre hacen el partido de su vida cuando regresan como rivales o que los rechaces solo van a parar al contrario, que la suerte siempre está en el otro lado. Pero es una sensación

equivocada. Todo equipo, por modesto que sea, tiene su tarde de épica, su partido soñado, su fichaje desconocido que se convierte en estrella, su ex que es ex del conjunto que tiene enfrente, su victoria en el último instante, cuando todo estaba en contra y parecía imposible.

Ese es el acuerdo tácito al que llegan seguidores y clubes: las alegrías deben lle-

gar con una periodicidad que permita no olvidarse de que existen, pero que tampoco las conviertan en rutina, no vaya a ser. Y son distintas en función de los objeti-



Albacete Balompié y el Deportivo de la Coruña se jugaban a un partido el ascenso a Segunda División. El encuentro se disputaba en Riazor, con miles de aficionados locales en las gradas. A 854,6 kilómetros de Albace-

te. Con un condicionante añadido: si persistía el empate al final de la prórroga, el ascenso, tal y como establecían las normas de la categoría, sería para los gallegos, que habían quedado en mejor posición que los manchegos en la liga regular.

El riazorazo (Uno) es el libro en el que el periodista albaceteño Juan López Córcoles narra aquellos días de junio que culminaron con un ascenso logrado en un remate de cabeza de los que ya apenas se ven. El autor, que forjó su pasión por el club en los años en los que el Albacete se manejaba con desparpajo en la Primera División, ofrece un relato que combina el humor, la ironía y el sentimiento. Y que constata que, efectivamente, la fortuna y la alegría no viven de forma permanente en otro lado, aunque persista ese empeño tan fieramente humano de ver el césped de los otros siempre más verde. Siempre mejor cortado.

40 ELPAÍS Lunes 5 de septiembre de 2022

# **ECONOMÍA Y TRABAJO**



# Bruselas sopesa un tope al gas ruso para Alemania y los socios del este

La medida limitaría el precio de la energía consumida en esos países para todos los fines

SILVIA AYUSO, Bruselas El último corte de gas ruso a Europa mediante el cierre el viernes del gasoducto Nord Stream no hace más que confirmar los peores presagios de Bruselas y de todos los socios europeos. Los planes de contingencia ya en marcha, como reducir el consumo de gas en Europa en un 15% hasta la primavera, está claro que no van a bastar. Es hora de ir más allá y de plantear medidas más drásticas, aunque impliquen un arriesgado pulso con el Kremlin.

La Comisión Europea tiene ya sobre la mesa medidas consideradas tabú hasta hace poco, según dos documentos internos del organismo a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Uno de ellos sopesa incluso la posibilidad de intervenir el precio del gas en los países potencialmente más afectados por el corte ruso, incluida Alemania.

La medida supondría poner un tope ai precio dei gas consumido en esos países, no solo para la generación de electricidad -como en el caso de la excepción ibérica-, sino para todos los fines, desde la producción industrial a los hogares. Bruselas reconoce que ese tope podría levantar suspicacias en los países no beneficiados (España entre ellos) porque daría una importante ventaja competitiva a las empresas alemanas o de Europa central y del este.

Se trata por ahora de opciones barajadas por los técnicos que todavía tienen que pasar el filtro de las autoridades europeas antes de ser oficialmente presentadas a los países -algo que, según los borradores, debería suceder esta misma semana-. Pero que Bruselas va en serio con sus órdagos ante Moscú lo confirmó la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, el viernes, cuando dijo que ha llegado "el momento para limitar el precio del gas del gasoducto ruso a

A eso apunta precisamente la primera de las opciones, hasta hace nada prácticamente impensables, pero que ahora forman parte de la caja de herramientas europea: introducir un precio límite a la importación del gas ruso, por encima del cual los Veintisiete no comprarían a Moscú.

Entre los pros de esta medida, el borrador valora el hecho de que limitaría los ingresos rusos por la venta de gas a Europa, en línea con el tope al petróleo ruso acordado también el viernes por el G-7. Además, consideran los expertos, "haría menos atractivo para Rusia provocar incrementos de precio mediante interrupciones o manipulaciones del mercado", lo que a su vez "ayudaría a limitar la volatilidad e incertidumbre del mercado del gas".

Pero más allá de las intenciones y los objetivos claros, la vía para lograrlo implica múltiples riesgos, tanto internos -especialmente lograr el acuerdo de todos los Estados miembro, en momentos en que la unidad de los primeros meses tras el inicio de la guerra en Ucrania empieza a resquebrajarse-, como externos, si Rusia se niega en redondo a aceptar los términos.

De hecho, los expertos advierten de que la opción de limitar el precio de la importación es

La UE admite que la propuesta podría levantar suspicacias en los otros países

Los expertos avisan de la posibilidad de un corte total del suministro

Por ahora, es solo una opción barajada por los técnicos comunitarios

# transparencia en el mercado

Los expertos consultados por la Comisión Europea han elaborado otro non-paper -como en la jerga bruselense se conoce a este tipo de documentos técnicos que sirven de base para una posterior toma de decisiones políticas— en el que se fijan en el TTF, el índice holandés del gas que sirve de referencia para fijar el precio en Europa. Un sistema que se consideraba fiable hasta los cortes de gas ruso. Ahora, la disparidad del TTF con otros índices abre

La necesidad de más

dudas sobre si no está siendo presa de especuladores y Bruselas mira opciones para, o bien hacer más "transparente" el índice holandés, o incluso buscar alternativas o complementos para fijar los precios de referencia. El TTF está distorsionado

por la especulación y no está reflejando la realidad de los precios, coinciden fuentes en Bruselas conocedoras de este documento y de la situación del mercado. De ahí que el

borrador proponga, por un iado, darie un toque de aten ción exigiéndole más "transparencia". "Se podría explorar si tiene sentido someter al TTF a una supervisión financiera".

Como segunda opción, barajan la posibilidad de crear un mercado de referencia europeo "paralelo o complementario" que aporte una "alternativa a la indexación a largo plazo". Finalmente, señalan, habría una tercera posibilidad, cuya viabilidad legal exigiría más análisis, que sería vincular temporalmente el TTF al JKM, el índice de referencia en Asia, con un precio del TTF a un "ligero mayor volumen" que el

un auténtico órdago que "solo debería ser considerada si la UE está dispuesta a aceptar una interrupción total del suministro de gas ruso". El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró el sábado que Europa está "bien preparada para resistir el uso extremo por parte de Rusia del gas como arma".

#### Una "zona roja"

Si se decidiera dar este paso, los expertos ven dos vías (con sus propios pros y contras). Lo más rápido sería introducir una legislación para fijar un límite máximo de precio. Pero ello, que equivaldría a la vía de las sanciones, requeriría la unanimidad de los Veintisiete, algo que no está claro pueda lograrse. Otra posibilidad sería crear una "entidad única de compra que negocie volúmenes específicos a precios específicos con Rusia". Esto sería más fácil de aprobar, pero tardaría más en ponerse en marcha, un "contra" cuando buscan soluciones rápidas.

La segunda opción que baraja el documento de trabajo va más allá aún: prevé dividir la UE en dos zonas, la "verde", menos dependiente del gas ruso (como España y Portugal), y la "roja", que según un mapa incluido en el borrador va desde los países del centro y este de Europa hasta a Alemania (o incluso Italia, si la interrupción fuera más grave aún), que son mucho más vulnerables al Kremlin por su alta dependencia del gas ruso.

Los técnicos se centran en esta "zona roja", para la que proponen, en caso de emergencia, un precio administrativo único y consensuado para toda esa región para transacciones al por mayor. Se trataría de un "precio dinámico" y por encima del TTF, el índice de referencia del gas en la actualidad, es decir, un precio algo más alto que el del mercado, pero que, en cualquier caso, sería menor que el que deberían pagar estos países si tuvieran que acceder por su cuenta a otros mercados.

Esta medida permitiría "compartir el gas disponible con solidaridad total" e impedir "el contagio de los precios de la electricidad al por mayor" y los "efectos inflacionarios", a la par que "reparte el peso" entre todos los Estados miembro y, por tanto, "permite un resultado económico mejor en el ámbito de la UE", por ejemplo en las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), valoran los expertos. Pero reconocen a la par que se trata de una medida "compleja de administrar". Y, quizás, difícil de asumir para los países de la "zona verde".

Uno de los retos, señalan, sería "garantizar que el gas vaya adonde es más necesitado". Para ello, lo que se requeriría es una entidad que lo distribuya y garantice que el gas más barato tiene un "uso esencial" y no es revendido. Además, para asegurar que el plan es implementado de forma correcta por todos los miembros, se debería crear todo un "nuevo sistema de gobernanza" para los países participantes, así como una "total coordinación de la reducción de demanda" entre los mismos.

#### **ECONOMÍA Y TRABAJO**

# Berlín propone que las energéticas ayuden a financiar las subvenciones

El Gobierno lanza un paquete de 65.000 millones para aliviar el coste de la energía

ELENA G. SEVILLANO, Berlín Tras semanas de arduas negociaciones en el seno de la coalición de Gobierno, Alemania tendrá un nuevo paquete de ayudas para aliviar a sus ciudadanos la pesada carga de los altos precios de la energía. Socialdemócratas, verdes y liberales han acordado un tercer paquete de 65.000 millones de euros que incluye aumento de la prestación por hijos al cargo, una ayuda energética para jubilados y estudiantes, y la subvención de una parte del abono de transporte público. "Es mucho dinero, pero es necesario hacer este gasto", aseguró el canciller, Olaf Scholz, durante una rueda de prensa ayer en Berlín. El Ejecutivo alemán quiere financiar parte de estas ayudas gravando los beneficios excepcionales de las empresas energéticas, aseguró.

Si se suman los dos primeros paquetes, en total el Gobierno ha autorizado ya 95.000 millones en ayudas para hacer frente a la crisis energética y a su traslación al coste de vida, que se ha disparado a lomos de una inflación que el Bundesbank calcula que puede llegar a los dos dígitos en otoño (fue del 7,9% en agosto). "Nuestro país atraviesa un momento difícil", reconoció Scholz en una larga comparecencia que los representantes de los tres partidos, muy criticados por la oposición por su tardanza en ponerse de acuerdo, calificaron de éxito colectivo, sin atribuirse individualmente ninguna de las medidas.

La forma en la que se gravarán o se limitarán los beneficios de las energéticas está aún por determinar, y Berlín quiere que se aplique en toda la Unión Europea, aunque en el documento donde se plasma el acuerdo ya aparece esta "contribución". "Algunos productores sencillamente se están aprovechando del alto precio del gas, que luego marca el precio de la electricidad", dijo el canciller durante la rueda de prensa.

El ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, calculó que esta medida podría suponer "decenas de miles de millones" para crear un colchón financiero que compense a las familias las drásticas subidas de precios como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Lindner, sin embargo, no quiere que consista en un impuesto especial a las energéticas y de hecho evitó llamarlo así para diferenciar el plan alemán de los gravámenes que otras capitales europeas han impuesto a sus grandes corporaciones.

El principal objetivo de las ayudas diseñadas por la coalición semáforo es aliviar las economías familiares más débiles y llegar a aquellas personas que todavía no se habían beneficiado de los dos primeros paquetes. El subsidio de vivienda se amplía a dos millones de ciudadanos más. Todos los que tengan derecho a este subsidio recibirán un ingreso único destinado a pagar la calefacción entre septiembre y diciembre de este año. A partir de entonces, ese ingreso se consolidará dentro del subsidio de vivienda. Son 415 euros si el hogar es unipersonal; 540 si viven dos personas y constará de 100 euros más por cada miembro adicional. Además, las prestaciones por hijo subirán en 18 euros al mes a



Olaf Scholz, junto con los presidentes de los tres partidos de la coalición gubernamental, ayer en Berlín. / CHRISTIAN MANG (REUTERS)

El Ejecutivo ha autorizado ya tres programas de hasta 95.000 millones

La coalición no quiere que la medida sea un impuesto especial principios del próximo año.

Los pensionistas recibirán a partir del 1 de diciembre otro pago único de 300 euros destinado a compensar la subida de la energía. Se incluirá en su pensión de ese mes. En el caso de estudiantes y aprendices o becarios, esta ayuda será de 200 euros. Los trabajadores ya se habían beneficiado de un ingreso único de 300 euros en paquetes anteriores. Las empresas podrán pagar a sus trabajadores un bonus por inflación de hasta 3.000 euros libre de impuestos.

Alemania se enfrenta a un oto-

ño y un invierno calientes por la crisis energética, que empieza a provocar protestas esporádicas, y todavía minoritarias, en algunas ciudades del este. El coste de la calefacción podría triplicarse y hasta cuadruplicarse, y se teme que los hogares de menores rentas no sean capaces de hacerle frente. El cierre del gasoducto Nord Stream, decidido esta semana por la gasista rusa Gazprom bajo el pretexto de una avería, añade presión a ese escenario de escasez y de vertiginosas subidas de precios, aunque el canciller aseguró este domingo que Alemania tiene reservas suficientes para afrontar el invierno.

"Rusia ya no es un proveedor fiable", constató Scholz. Algo que Berlín ya sabía y para lo que lleva meses preparándose: ha llenado sus depósitos hasta el 85%, ha diversificado sus proveedores (Noruega, Países Bajos y Bélgica, principalmente) y ha reactivado sus centrales de carbón.

#### Reserva

El Gobierno federal ha reservado 1.500 millones de euros para financiar parcialmente al sucesor del exitoso "9 euro ticket", el abono de transporte de nueve euros al mes que ha estado en vigor entre junio y agosto y que en la práctica permitía viajar por toda Alemania de forma casi gratuita. Eso sí, los Estados federados deberán aportar al menos la misma cantidad, asegura el texto del acuerdo. El objetivo es conseguir que los abonos mensuales cuesten entre 49 y 69 euros y que se puedan usar en todo el país y no solo en la ciudad o el Estado donde se adquieran. A modo de ejemplo, el billete mensual para moverse por la capital cuesta 86 euros.

El acuerdo plantea también crear un precio tope de la electricidad para el consumo básico. La propuesta apenas está esbozada, pero consistiría en aplicar un precio reducido a un determinado consumo, a partir del cual no habría límites. Alemania prevé introducir el año que viene una renta ciudadana que sustituya el sistema conocido ahora como Hartz IV. Aprovechando el cambio, la prestación aumentaría de los 449 euros mensuales que recibe una persona sin cargas familiares a alrededor de 500 euros.

ANÁLISIS / ANDREU MISSÉ

# La economía del dolor y sus beneficiarios

erome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), que dirige la política monetaria en Estados Unidos, ha reconocido que las decisiones de subir los tipos de interés para reducir la inflación supondrán "un cierto dolor" para hogares y empresas. Y advirtió que no restaurar la estabilidad de los precios "significaría un dolor mucho dolor". En cualquier caso habrá sufrimiento.

En el análisis de Powell se echa en falta el reconocimiento de que la Fed ha fallado en su gestión de la inflación, cuyo descontrol empezó hace más de un año. Al principio consideró que era un fenómeno "transitorio" y no tomó medidas. Más tarde, el pasado febrero, vino la guerra de Putin contra Ucrania que ciertamente ha agravado las cosas.

El Banco Central Europeo (BCE) ha tardado quizá más en reaccionar. La realidad es que ambos bancos centrales han incumplido su mandato de mantener los precios en torno al 2%. En Estados Unidos la inflación se encuentra en el 8,5% y en la zona euro en el 9,1%. No han dado explicaciones por un fallo tan grave y costoso.

La inflación tiene raíces profundas. Hace cuatro décadas, el profesor Luis Ángel Rojo, explicando la inflación según el pensamiento keynesiano, indicaba que la determinación de los precios respondía a un entendimiento de los mercados dominados por importantes elementos oligopolísticos. Desde entonces el poder de los oligopolios (bancos, energéticas y tecnológicas) y su influencia sobre los precios se ha multiplicado.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), con 60 millones de afiliados, ha señalado que en el último año los dividendos pagados por las empresas a sus accionistas han crecido siete veces más que los salarios. La organización se basa en el informe de Janus Henderson Global Dividend que destaca que los dividendos pagados por las empresas crecieron un 28,7%, durante el segundo trimestre respecto al año anterior, mientras los salarios lo hicieron un 3,8%.

En España, las diferencias son brutalmente escandalosas. Los pagos por dividendos crecieron un 97,7%, estimulados por los bancarios, mientras que los salarios subieron un 3,3%. Las medidas fiscales del Gobierno para compensar los beneficios extra de bancos y energéticas que-

dan muy modestas. Los empresarios deberían considerar que la sociedad no tolerará estos excesos. En el Reino Unido el enfado ha provocado un movimiento de no pagar las facturas.

La economista Isabel Schnabel, perteneciente al Comité Ejecutivo del BCE, en una referencial conferencia titulada The globalisation of inflation ha señalado que los beneficios empresariales "han sido recientemente un contribuyente clave de la inflación interna". Y que reconoce que "los trabajadores han soportado el peso del choque inflacionario, ya que el crecimiento del salario nominal se ha mantenido silenciado".

Tras estos errores, los bancos centrales carecen de autoridad para recomendar moderación laboral para evitar que una subida de salarios provoque un espiral de precios. No se pueden pedir que los trabajadores renuncien sin más a perder poder adquisitivo. Cualquier propuesta debe ir acompañada de medidas fiscales y sociales que reduzcan drásticamente la desigualdad creada. **42** ELPAÍS Lunes 5 de septiembre de 2022

#### **ECONOMÍA Y TRABAJO**

HUGO GUTIÉRREZ, **Madrid** El sector bancario arrancó el año con un incendio que sofocó justo antes del inicio de la guerra de Ucrania. Por ahora. El médico jubilado Carlos San Juan puso sobre la mesa la exclusión financiera que sufren los mayores. La presión amainó cuando las asociaciones del sector —AEB, CECA y UNACC— ampliaron a finales de

febrero el protocolo con el que se comprometen a garantizar la atención de los colectivos más vulnerables. La medida principal que ha servido para acallar las críticas ha sido la extensión del horario de atención en oficinas. Sin embargo, el problema de fondo todavía no está resuelto: la brecha digital persiste. Además, la creación de un nuevo impuesto a la banca con el que el Estado pretende recaudar 3.000 millones en dos años puede ralentizar el cierre de esta crisis.

La digitalización es imparable, pero el sector trata de encontrar el punto de equilibrio en la atención presencial sin castigar su rentabilidad. Después del vendaval de San Juan, casi todas las entidades extendieron el horario de caja hasta las dos de la tarde. Sin embargo, no todas han resuelto el problema. En algunos casos —como BBVA, Sabadell e Ibercaja— esa ampliación no

se ha realizado sobre el conjunto de la red de sucursales, sino solo en aquellas con mayor demanda. CaixaBank y el Santander sí lo han generalizado. "Asimismo, se potenciará el servicio de cita previa para favorecer la atención personalizada e individualizada en todos los tramos horarios, incluyendo las tardes en las más de 700 oficinas *store* de la entidad", explicó CaixaBank en febrero.

El sector ha aplacado el primer foco de tensión. Pero aún falta. "Se ha progresado y los cambios son positivos, pero todavía queda mucho camino para que las medidas dejen de ser voluntarias", explica San Juan a EL PAÍS. El médico retirado subraya que el nuevo horario de oficina y los asesores especializados han sido clave para los mayores de 65 años, aunque reclama la obligatoriedad de las medidas. Para ello, confía en la creación de la nueva autoridad de defensa del cliente financiero que prepara el Gobierno.

La pandemia na avudado a que el canal digital gane peso, porque era la única alternativa durante el confinamiento. Aun así, esto no ha frenado la sensación de abandono que se ha generado por un cúmulo de factores: el proceso de digitalización, la transformación de la banca y la desaparición de las cajas, principalmente", explica Manuel López, consejero delegado del Grupo Inmark, empresa de estudios de mercado que trabaja para los principales bancos. Entre los datos que recaba esta compañía periódicamente, resalta uno sobre los clientes que consideran que existe una entidad especializada en los mayores. El cambio es radical: en 2019,

Algunas entidades solo amplían horarios en las grandes oficinas y continúan sin dar acceso a zonas rurales

# El problema sin resolver de la atención en la banca



 $\textbf{Carlos San Juan, con una caja de firmas de su campaña Soy mayor, No idiota, el mes de febrero en Madrid. \it / A. ORTEGA (EP) a constant de su campaña Soy mayor, No idiota, el mes de febrero en Madrid. \it / A. ORTEGA (EP) a constant de su campaña Soy mayor, No idiota, el mes de febrero en Madrid. \it / A. ORTEGA (EP) a constant de su campaña Soy mayor, No idiota, el mes de febrero en Madrid. \it / A. ORTEGA (EP) a constant de su campaña Soy mayor, No idiota, el mes de febrero en Madrid. \it / A. ORTEGA (EP) a constant de su campaña Soy mayor, No idiota, el mes de febrero en Madrid. \it / A. ORTEGA (EP) a constant de su campaña Soy mayor, No idiota, el mes de febrero en Madrid. \it / A. ORTEGA (EP) a constant de su campaña Soy mayor, No idiota, el mes de febrero en Madrid. \it / A. ORTEGA (EP) a constant de su campaña Soy mayor, No idiota, el mes de febrero en Madrid. \it / A. ORTEGA (EP) a constant de su campaña Soy mayor, la constant de su campaña Soy mayor de su campaña Soy$ 

#### Los mayores y la banca

#### Clientes mayores de 65 años en cada entidad

Porcentaje de entrevistados que menciona ser cliente de cada banco (un mismo usuario puede estar en varias entidades)

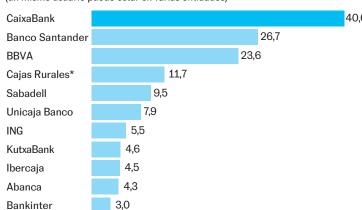

#### Peso por cada banco de los mayores de 65 años

Porcentaje sobre el total de clientes de cada entidad

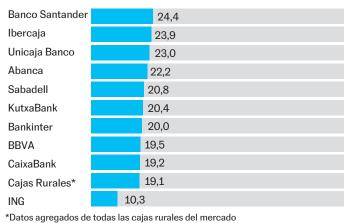

Fuente: Grupo Inmark.

EL PAÍS

más de la mitad de los usuarios (53,8%) creían que sí lo había, una cifra que se hundió desde entonces y en 2021 se quedó solo en un 6,9% de los encuestados.

Por cuota de mercado, destaca muy por encima del resto CaixaBank, que copa el 40,6% del total, según Inmark. Le sigue de lejos Banco Santander (26,7%) y BBVA (23,6%). Este liderazgo de la entidad catalana se ha ampliado tras la absorción de Bankia, un movimiento que, según fuentes del sec-

Los expertos reclaman que las medidas pasen a ser obligatorias

El sector ha impulsado iniciativas sobre educación financiera

Un 24,4% de los clientes del Santander tiene más de 65 años

tor, prendió la mecha del descontento de los mayores de 65 años por el cierre de sucursales tras la fusión. La clasificación por cuota de mercado, sin embargo, no muestra la exposición de cada banco. Para ello hay que mirar el porcentaje de clientes en cada entidad con más de 65 años. En ese caso, el grupo más expuesto es el Santander: tiene casi un cuarto (24,4%) de sus clientes en esa franja etaria. Le sigue de cerca Ibercaja (23,9%) y Unicaja (23%).

El protocolo no es de obligado cumplimiento, pero su seguimiento también resulta clave para sostener la reputación de la banca, que quedó muy tocada tras la Gran Recesión. Para adaptarse a las modificaciones, los bancos se dieron seis meses. Por lo tanto, llega la hora del balance. La mayoría de las entidades llevó a cabo

cambios desde el minuto uno. El BBVA, por ejemplo, adaptó su app para los colectivos vulnerables y creó un menú simplificado en sus cajeros. Además, puso a disposición un gestor comercial y de acompañamiento digital que dará apoyo a clientes afectados por la brecha digital. "Tenemos que continuar trabajando para que todas las personas consigan adap-

tarse a este proceso de la manera más cómoda para ellos", añadió Peio Belausteguigoitia, responsable para España del BBVA, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

#### Tareas pendientes

El cambio ha sido notable, aunque el ambiente entre el sector financiero y el Gobierno se ha enrarecido por el nuevo tributo a la banca. Una de las grandes reclamaciones de los impulsores de estos cambios pasa por que las medidas pactadas sean obligatorias para evitar que haya entidades que arrastren los pies. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos meses con Unicaja, que tenía como prioridad el proceso de integración tecnológica tras su fusión con Liberbank antes que la implantación de estas medidas. También se reclama que los cambios sean permanentes para evitar el

uso de voluntarios, como viene haciendo el Banco Sabadell, con los asesores especializados.

La otra gran tarea pendiente es el acceso a los servicios financieros en las zonas rurales. Según un informe elaborado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE) a petición de las patronales bancarias, un 1,4% de <br/> la población española -en torno a 657.500 personas-, no tiene acceso a ningún servicio bancario (oficinas, cajeros, agentes financieros, oficinas de Correos y oficinas móviles) en su localidad. "La idea es que medio millón de personas más puedan tener acceso en sus municipios a efectivo", avanzó Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB. Pese a ello, Ileana Izverniceanu, directora de comunicación de OCU, se mostró recelosa durante su paso por la UIMP: "El cierre de oficinas sigue y llegará a poblaciones de más habitantes que hasta ahora".

se trata de otra de las incertidumbres vigentes y del problema de fondo que se tiene que abordar, ya que hay una parte de la población que cada vez tiene más dificultades para acceder al dinero en efectivo. Además, coincide con el grueso del colectivo que tiene carencias en habilidades digitales. Para luchar contra ello, el sector impulsa iniciativas sobre educación financiera y la formación para reducir esa brecha. Sirve de ejemplo el aula financiera y digital, una plataforma de reciente creación impulsada por las patronales del sector que pretende ayudar a adquirir los conocimientos para que puedan operar con seguridad en todos los canales.

#### **OBITUARIOS**



Victorino Ruiz de Azúa, en la redacción de EL PAÍS en una imagen de archivo.

# Victorino Ruiz de Azúa, la exactitud del periodismo

Profesional de EL PAÍS durante tres décadas, se le consideraba un guardián del rigor y un maestro para los jóvenes

JESÚS DUVA / FRANCESCO MANETTO Victorino Ruiz de Azúa ha muerto en Madrid tras años de pelea contra el cáncer. Con él muere un enorme periodista, caracterizado por el rigor y la exactitud en todas las formas de ejercer este oficio. Gran parte de su carrera la desarrolló en EL PAÍS (durante más de 30 años). Nacido en Burgos hace 69 años, hijo de militar, Ruiz de Azúa empezó la profesión en Berriak, un semanario de la izquierda vasca. Más tarde pasó por La Unidad y La Voz de España, en San Sebastián, antes de convertirse en corresponsal de EL PAÍS, jefe de la sección de Madrid, delegado en Euskadi, cronista político y, después de ser subdirector de Cinco Días, redactor jefe de cierre.

La voz anunciaba su llegada, cada día, de domingo a jueves. "Buenas tardes". Ruiz de Azúa repetía el saludo tres veces: al entrar en la sala central de la redacción de EL PAÍS, a medio camino y antes de sentarse a su mesa. El timbre, rotundo y sin titubeos, anticipada que la cosa ida en serio. El cierre de un periódico es un momento decisivo de la rutina informativa y lo era aún más cuando los diarios impresos eran la foto fija de una jornada y la integración con las ediciones digitales todavía daba sus primeros pasos.

Su trabajo se parecía en última instancia al de un portero en la final de un Mundial. Evitar los goles, que en un medio de comunicación son los descuidos, los textos y titulares imprecisos o de difícil comprensión, las noticias de última hora pasadas por alto o la lentitud. De ocho de la tarde a diez de la noche no había margen para el error y eso entraña-

Fue militante antifranquista y conoció la tortura y la prisión

Llegó a llamar a su homólogo de otro diario para advertir de una errata

ba una serie de premisas: a esa hora se aparcaban las perífrasis y las instrucciones no admitían réplicas. A veces resonaban las voces. "Mal y empeorando", zanjaba cuando alguien le preguntaba cómo estaba.

El talante marcial de esos momentos, sin embargo, tenía su recompensa: verle trabajar era en sí una clase de periodismo y Victorino, un maestro ingenioso, atento y generoso que siempre quiso y defendió a la Redacción, pese a la multitud de regañinas que repartía cada día.

A veces, ya entrada la madrugada, recordaba algún episodio de su pasado o revelaba alguna pasión: su compromiso contra la dictadura, la militancia antifranquista, su querencia por los cantautores en euskera, la cultura francófona y la historia del carlismo. Fue detenido en su juventud de universitario en Sevilla. Más tarde conoció la prisión tras ser torturado en Navarra acusado de tener relación con el terrorismo, algo inconcebible en un hombre como él. Siempre fue

un luchador de las causas justas y de los derechos de los trabajadores, crítico con los poderosos, incluso con los que tenía más

En su haber profesional hay informaciones tan relevantes como el descubrimiento de una supuesta red clientelar del PNV que facilitaba el ingreso en la Ertzaintza de sus afiliados o simpatizantes. Gran conocedor de la compleja política vasca, cubrió a la perfección el proceso que culminó con el llamado Pacto de Ajuria Enea y fue testigo de excepción de los años más duros del terrorismo de ETA, y también de la llamada guerra sucia del GAL y otros grupúsculos ligados a las cloacas del Estado.

Cuando la actualidad lo permitía, se concedía alguna licencia y conversaba con los redactores más jóvenes de la mesa o encargados del cierre de alguna sección. Una noche, el redactor Álvaro de Cózar le señaló una errata al final de un texto de uno de los periódicos de la competencia, que solían negar pasadas las doce de la no che. Victorino llamó, pidió hablar con su homólogo y se presentó. "Mire, uno de mis redactores ha llegado hasta el final de un texto de su diario". Silencio. "Sí, a mí también me sorprende, el caso es que vio una errata".

En torno a Ruiz de Azúa se creó, durante esos años, una pequeña mitología. Hay una generación de periodistas marcada por sus enseñanzas, sus broncas, sus frases y sus rutinas. Como la llamada que cerraba cada jornada, al filo de las tres. Levantaba el teléfono para hablar con el jefe de producción y enlace con las rotativas. "José Luis, el que quiera que se quede".

# Barbara Ehrenreich, cronista del lado oscuro de EE UU

La ensayista denunciaba la precariedad laboral y el pensamiento positivo

BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ La periodista y ensayista estadounidense Barbara Ehrenreich, una de las voces más lúcidas y respetadas de la izquierda estadounidense, falleció el pasado viernes a los 81 años. Su hijo, el también escritor y periodista Ben Ehrenreich lo confirmó en Twitter con un mensaje que decía: "Ella ya estaba, lo dejó claro, lista para marcharse. Nunca fue muy de pensamientos y plegarias, pero podéis honrar su memoria queriéndoos los unos a los otros y luchando hasta el final".

El libro *Por cuatro duros* convirtió a la autora en una superestrella intelectual y en un éxito de ventas en 2001. Se trataba de un retrato de las clases trabajadoras en Estados Unidos contado a lo gonzo. Para escribirlo, Ehrenreich, que ya era conocida como escritora y activista, dejó su confortable casa de clase media en Florida y se fue durante unos meses a

dos Unidos, con toda su riqueza, deja que sus ciudadanos se las apañen por sí mismos".

Nacida en Butte, en el estado de Montana, en 1941, su padre, Benjamin Howes Alexander, había sido un minero del cobre que logró graduarse en metalurgia en la Universidad de Pittsburgh y terminó trabajando como investigador en Gillette. Doctorada en Biología en 1968 por la Universidad de Nueva York, empezó su carrera en ONGs mientras se metía hasta las trancas en los movimientos de protesta de los sesenta. Su primer libro, coescrito con su primer marido, John Ehrenreich, era una taxonomía del activismo contra la guerra de Vietnam que se publicó en 1969 (Long March, Short Spring: The Student Uprising at Home and Abroad).

Apenas un año después, publicaron también juntos un libro contra la industria de la sanidad privada en su país,

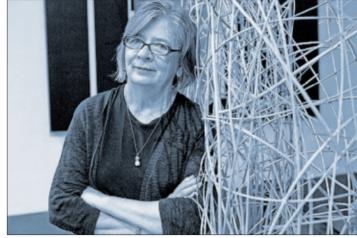

Barbara Ehrenreich, en 2011. / TEJEDERAS

trabajar en varios estados como camarera, cuidadora doméstica, limpiadora y cajera de Walmart. No se trataba de hacer travestismo de clase ni vacaciones en la miseria. Era plenamente consciente de que lo suyo era un viaje fugaz a la vida con el salario mínimo.

En el ensayo estableció la figura del "working poor", la persona que por mucho que acumule varios empleos, no gana lo suficiente para pagarse una vivienda en condiciones ni se le considera tampoco merecedor de un trato digno. En el libro, que reeditó en España Capitán Swing hace un par de años, la autora plasma bien los aspectos degradantes de trabajar por seis dólares la hora y de vivir con miedo a enfermar. "La mayoría de naciones compensan sus salarios inadecuados ofreciendo servicios públicos relativamente generosos, como el seguro médico, guarderías públicas, vivienda de protección oficial y transporte público efectivo. Pero en Esta-

una de sus obsesiones más perdurables. Durante los setenta, fue una de las colaboradoras más notables en Ms, la revista feminista que fundó Gloria Steinem, y no paró de publicar libros en torno a las mentiras del sueño americano. En 2009, va convertida en una intelectual pública muy reconocida, escribió Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positi vo, publicado en España por Turner, en el que desmontaba con ironía el mito del "todo irá bien si lo deseas muy fuerte", lo más parecido que tiene la era contemporánea a una religión común.

Para evitar que tuvieran que ser las escritoras de clase media como ella quienes contaran la realidad de la clase trabajadora, Ehrenreich fundó una iniciativa llamada Economic Hardship Reporting Project, que financiaba relatos de empleados de fábrica, limpiadoras y también periodistas que conocían la pobreza en primera persona.

**44** ELPAÍS Lunes 5 de septiembre de 2022

## **GENTE Y ESTILO**

#### DANI GARCÍA Cocinero y empresario

# NACHO SÁNCHEZ, **Marbella** Dubái, Japón, Nueva York e Ibiza. El cocinero Dani García acumula miles de kilómetros en los últimos meses para afianzar su grupo empresarial por el mundo. De ahí que encontrarle en el Atelier, su cuartel general en Marbella,

sea casi una excepción. Allí se rodea de libros de cocina, pizarras repletas de planes de futuro y fotos de su etapa de estudiante en La Cónsula, escuela de hostelería de Málaga. Trabaja con un ojo en el ordenador y otro en la cocina mientras maldice el sonido permanente de la radial de una obra cercana, que lleva sonando seis meses.

Con esa banda sonora atiende videollamadas, mira los mensajes del móvil, desarrolla nuevos platos o da un salto para probar alguna elaboración. "Acabo haciendo de todo", explica divertido. "Ya ni en vacaciones puedo desconectar: el equipo me deja tranquilo, pero mi cabeza no para", afirma el cocinero, con mala conciencia si se escapa algún día de más, como hizo hace un par de meses al Abierto Británico de Golf, en Escocia.

Sin demasiadas vacaciones a la vista y con multitud de frentes abiertos, García

ha apostado por la Milla de Oro marbellí como su epicentro de operaciones. Ahí se esconde el Atelier, embrión de todo, donde la cocina que piensa se hace realidad. "Yo apenas cocino ya. Lo hago más de manera psicológica: pienso los platos y creo las cartas. Mi rol es dar sentido a las marcas y tener las cosas muy claras para ejercer de faro al equipo. Le doy vueltas a todo y luego alguien ejecuta", señala el chef, que sí dedica más tiempo a cocinar en casa.

A un paso de sus oficinas se ubica su restaurante Lobito de Mar y también Puente Romano, complejo turístico donde el año pasado abrió Leña. Esta primavera hizo lo propio Babette y el pasado julio, Alelí y Kemuri. Son tres de sus nuevas marcas. Cocina francesa, italiana y japonesa, todos a un palmo de distancia gracias a una oportunidad de negocio para hacerse con tres locales

# "La restauración es Netflix, necesita mucho contenido"



Dani García, en el Atelier de Marbella, en julio. / GARCÍA-SANTOS

cercanos. En pocas semanas será el turno de Tragabuches —ya cerca de San Pedro Alcántara— con el que el malagueño quiere recuperar la casa que le dio a conocer en 1998 en Ronda. Su carta incluirá platos de aquella época, como el ravioli de rabo de toro, el gazpacho de cerezas o la papada con carabinero y melocotones. "Todo con productos del entorno", asegura.

Relajado, animado y feliz, el cocinero se muestra optimista con el futuro. Agradece la oportunidad de echar raíces en su ciudad. Su rostro aparecía hasta hace pocos meses en un cartel publicitario cerca de Puerto Banús junto al lema De Marbella al mundo. La base está en la Costa del Sol, pero el grupo que el cocinero ha formado junto al empresario Javier Gutiérrez no para de crecer a nivel internacional. Basta ver sus aperturas en los dos últimos años en

Las tres nuevas marcas apuestan por la comida francesa, italiana y japonesa

Tragabuches incluye en la carta raviolis de rabo de toro o gazpacho de cerezas

Doha, Madrid o Londres, además de provectos, aún no definitivos, que le podrían llevar pronto a Marrakech. Sí están confirmados los nuevos restaurantes Leña en Dubái y Miami, así como La Chambre Bleue en París, todos para finales de este año, cuando prevén facturar 75 millones de euros. La llegada a Ámsterdam será en 2023 y para entonces prevén superar los 125 millones de facturación. "Podríamos tener la sede en Madrid o Londres, pero podemos permitirnos el lujo de quedarnos aquí. Es donde hemos nacido y donde queremos estar", sostiene quien recuerda los inviernos de hace una década, cuando apenas había turismo en la Costa del Sol. "La ciudad ha crecido a la vez que nosotros y nos ha dado la oportunidad de seguir apostando por ella. Aquí nuestros nuevos restaurantes, es la primera piedra de toque", explica.

Desde que en 2019 bajara la persiana de su tres estrellas Michelín, el marbellí ha apostado por ampliar el porfolio de marcas hasta la decena, a las que suma La Gran Familia Mediterránea —con 22 cocinas dedicadas a la comida a domicilio— y El Pollo

Verde, en Estados Unidos. "El mundo de la restauración es como Netflix: necesita mucho contenido", sostiene quien cree que ampliar el abanico de propuestas le ha permitido adaptarse a diferentes ciudades y países. Y, a la vez, le facilita ofrecer posibilidades a diferentes bolsillos. "Las cartas son amplias y tienen puertas de salida para quien quiera gastar menos", subraya.

Con miles de clientes diarios, el músculo financiero del Grupo Dani García, que facturó 40 millones en 2021 y tiene 1.400 empleados, facilita las cosas. "Ahora podemos traer a dos de los mejores chefs italianos para que nos enseñen a hacer pasta o ir con el equipo a Japón para aprender las claves de su gastronomía", insiste el chef, que asegura que la suya es una apuesta "honesta" con la cocina de cada país. "Alelí es muy, muy, muy italiano, con la carbonara sin nata, por ejemplo. Y Kemu-

ri un japonés respetuoso con Japón, sin mayonesa ni cosas raras que le echan al sushi aquí", afirma quien pide a su equipo que sea consciente de la importancia de que una persona gaste su dinero en sus restaurantes. También del lado negativo: la constante exposición. "Miles de personas prueban cada día algo tuyo y lo analizan todo por ser tú. El 90% de las cosas que veo en redes sociales es positiva, pero el 10% negativo jode más que el resto", apunta quien se define como "tremendamente maniático".

García dice que viajar le cansa, que los nervios y el estrés previos a cada aventura son traumáticos para él, pero que conocer mundo ha sido clave para su carrera. "Todo lo que soy a nivel profesional me lo han dado los viajes. La visión que tenemos de la compañía no sería la misma si nos hubiéramos quedado solo en Marbella", asegura.



#### El cambio más grande empieza por los más pequeños

Planeta futuro, una sección exclusiva con toda la información sobre la educación y salud de quienes serán el futuro del mundo. Descúbrelo en **elpais.com/planeta-futuro** 



el contenido en Planeta Futuro

**EL PAÍS** 

#### **CRUCIGRAMA**

TARKUS

Horizontales: 1. Cuando se les cantan a los rorros caen fritos. A más de esto y de lo otro / 2. A sus campos está dedicada la principal avenida de París. De muchos posibles / 3. Impide que el toro cornee al caballo en el coso. Muy devota. Aquí se sublevó Abd el-Krim / 4. Como dar en el blanco. Ruidoso fuego artificial / 5. Combate a base de romanos. Tocino lleva esa carne / 6. Un servidor, en Inglaterra. De excesiva masa corporal. Apodo o sobrenombre / 7. En URL griegas. Identifica al pájaro. Le tocó, le cayó "—" suerte / 8. Al lado de la ceja. Se levanta con las alas. Algo de ti / 9. Hace saltar la alarma en la costa. Trozo de croqueta / 10. Compite con Coca-Cola. Caminar relajadamente / 11. Reza 60 minutos en italiano. Sección hospitalaria. Su hermano fue Abel / 12. Grueso tubo. Si no es militar puede ser informático / 13. Elogiar. Con ellas se surcan las olas.

Verticales: 1. Lo son muchos sherpas. Cerca, a "—" distancia / 2. Once de Simeone, a lo popular. Fielmente transcrito / 3. Bien perfilado. En hebreo moderno, Sefarad / 4. Pasa por Arredondo, Cantabria. Lujoso puerto marbellí. Abreviado obispo / 5. Salen por separado. Asentimiento solemne. Un nido catalán. Final de copa / 6. Kafka recrea esa atmósfera en El proceso. Video cassette recorder / 7. Tal cual estás viendo. Para balancearse / 8. Delta, por radio. El CF de San Mamés. Amor de Han Solo. Centro de compras / 9. Energía renovable. Bifurcación. El malo de El rey león / 10. Visto por encima. Símbolo de inmensidad/ 11. Espuela, estímulo. Rozada y descolorida por el uso / 12. Más de uno se vuelve cama. Áreas circundantes. SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Horizontales: 1. La rana viajera / 2. Anémona. Cava / 3. Sola. Gloria / 4. Tiesto. Verde / 5. IAG. Arcas. IS / 6. M. Atraer. Arp / 7. Arroz. Fiel. R / 8. Ro. Camioneta / 9. Trinar. Cary / 10. Cuan. Yodado / 11. Untoso. Ojalá / 12. PDA. Oruga. Ex / 13. Oasis. Morosa. Verticales: 1. Lastimar. Cupo / 2. Anoia. Rotunda / 3. Relegar. Ratas / 4. Amas. Tocino. I / 5. No. Tarzán. Sos / 6. Angora. Mayor / 7. Val. Céfiro. Um / 8. I. Ovario. Dogo / 9. Acres. Encajar / 10. Jair. Aleada. O / 11. Evadir. Troles / 12. Véase 1 horizontal. Espray. AXA.

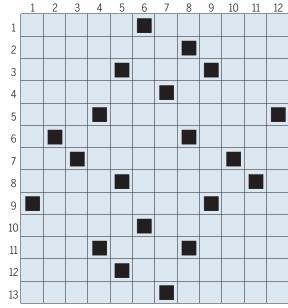

#### **PASATIEMPOS TIEMPO INDICADORES MEDIOAMBIENTALES**

**MAÑANA** 

#### **ESPAÑA HOY** A Coruña 🗹 28 / 14 Zamora Guadalajara 28 / 11 33 / 12 32 / 23 28 / 14 31 / 16 Ciudad Real 31 / 17 J. L. RON Granada 33 / 12 Faro 25/16 32/16 29 / 21 26/22 29/24

#### Lluvias en el oeste de Galicia y tormentas en el este de Cataluña

Hay una borrasca fuerte situada al suroeste de Irlanda, reforzada en altura por un embolsamiento de aire frío, con una serie de sistemas frontales que alcanzarán el noroeste de la península lbérica. Por lo tanto, hoy el cielo estará muy nuboso con precipitaciones en el oeste de Galicia y nuboso en el interior de esta comunidad. Aguaceros, ocasionalmente tormentosos en el este y norte de Cataluña. Gradual aumento de la nubosidad, con cielo parcialmente nuboso por la mañana y con intervalos por la tarde, en Asturias, norte y oeste de Galicia, oeste del sistema Central y de Extremadura. Nubes en el norte de las Canarias y por la mañana en Valen-

cia, con más nubosidad en las Baleares. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos la mayor parte del día. Viento del noreste en Canarias, del oeste en el Estrecho, del suroeste en el Cantábrico y fuertes en el oeste de Galicia. Algunas nieblas en el Cantábrico oriental y Cataluña. Descenso de las máximas en el oeste de Galicia y ascenso en el litoral cantábrico.

# EUROPA HOY

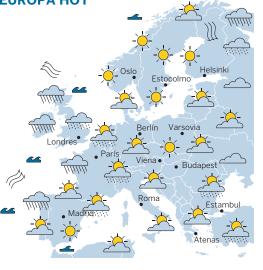

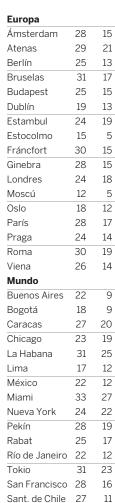

# Sant. de Chile 27 11 CALIDAD DEL AIRE BARCELONA BILBAO MADRID MÁLAGA SEVILLA VALENCIA MAÑANA TARDE NOCHE Fuente: World Air Quality Index



#### CONCENTRACIÓN CO,

Partes por millón (ppm) en la atmósfera

| ·/···            |        |
|------------------|--------|
| Última           | 416,84 |
| La semana pasada | 416,59 |
| Hace un año      | 414,83 |
| Hace 10 años     | 392,02 |
| Nivel seguro     | 350    |

Fuente: NOAA-ESRL

#### **TEMPERATURAS DE HOY Y PROMEDIO**

|                     | BARCELONA<br>lios desde 1926 | BILBAO<br>Desde 1947 | MADRID<br>Desde 1920 | MÁLAGA<br>Desde 1942 | SEVILLA<br>Desde 1951 | VALENCIA<br>Desde 1937 |  |
|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Máxima              | 31°C                         | 34°C                 | 29°C                 | 36°C                 | 32°C                  | 32°C                   |  |
| Promedio<br>máximas | 25,5°C                       | 25,4°C               | 28,5°C               | 29,6°C               | 33,5°C                | 28,5°C                 |  |
| Mínima              | 23°C                         | 16°C                 | 16°C                 | 24°C                 | 16°C                  | 22°C                   |  |
| Promedio<br>mínimas | 17,8°C                       | 14,1°C               | 16°C                 | 19,9°C               | 18,4°C                | 19,6°C                 |  |

CONSULTE MÁS CIUDADES https://elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### AGUA EMBALSADA













Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas

en nueve filas y colum-

nas) rellenando las celdas vacías con los

números del 1 al 9.

de modo que no se

columna, ni en cada

cuadrado.

repita ninguna cifra en cada fila ni en cada

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

2 7 9 6 1 8 3 4 5 5 4 6 3 7 9 2 1 8 7 6 2 5 4 1 8 3 9 9 1 5 8 3 2 6 7 4 8 3 4 7 9 6 5 2 1 6 9 3 1 8 7 4 5 2 1 2 7 4 6 5 9 8 3 4 5 8 9 2 3 1 6 7

Encontrará soluciones,

pistas y juegos para ordenador en

www.sudoku.com



#### **AJEDREZ**

LEONTXO GARCÍA

#### Gemas rápidas de Carlsen (I)

Negras: **M. Carlsen** (2.864, Noruega). Defensa Francesa (CO2). FTX Crypto Cup (rápidas, 1ª ronda). Miami (EE UU), 15-8-2022.

Carlsen ganó en agosto en Miami un torneo rápido del circuito Meltwater Champions Chess Tour, seguido de los jóvenes talentos Praggnanandhaa y Firouzja. Esta fue una de sus mejores y más didácticas partidas: 1 e4 e6 2 d4 d5 3 e5 c5 4 c3 Cc6 5 Cf3 Ad7 6 Ae2 Cge7 7 0-0 c×d4 8 c×d4 Cf5 9 Cc3 Tc8 10 Rh1 a6 11 Ag5 Db6 12 Ca4 Da7 (novedad; las negras deben presionar en d4 tanto como puedan) 13 Ae3 Ae7 14 a3 b5 15 Cc3 0-0 16 Ad3 C×e3! (cambia un buen caballo por un mal alfil, y elimina la debilidad en d4; pero ahora el alfil de e7 es potente) 17 f×e3 b4 18 a×b4 C×b4 19 e4?!



potente) 17 fxe3 b4 18 axb4 Cxb4 19 e4?!

(convierte el alfil malo de d7 en un cuchillo muy bien afilado; tras la normal 19 Ab1, la posición sería de equilibrio tenso, y las negras tendrían que activar su peor pieza con Ae8 y f6)

19... Cxd3 20 Dxd3 dxe4 21 Cxe4 h6 22 Tfe1 (quizá Giri calculó o evaluó mal 22 Txa6 Db8

—amenaza Ab5—23 Ta5 Dxb2, y los alfiles negros serían claramente superiores a los caballos)

22... a5?! (lo preciso era 22... Ac6!, y si 23 Dxa6 Dd7! 24 h3 Tb8, con amplia compensación por el peón entregado) 23 Dd2 Ac6 (23... Db7!, y si 24 Cf6+ Rh8 porque ahora no vale 25 d5?? por 25... Ab4) 24 Df4? (la oportunidad de Giri era 24 Cf6+! Rh8 —si 24... gxf6 25 Dxh6 fxe5 26 Cg5 Axg5 27 Dxg5+ Rh7 28 Ta3, ganando—25 d5! exd5 26 Cd4, con suficiente compensación por el peón) 24... Db8 25 Te2 a4 26 Dg4 Db5 27 Tae1 Ab4 28 d5?! (último recurso, pero todo falla; por ejemplo: 28 Cf6+ Rh8 29 Ch5 Tg8 30 Cg5 hxg5 31 Cf4 Tge8) 28... Axe1 29 Cd4
Dd3 30 Txe1 Axd5 31 Cf6+ Rh8 32 Cxd5 Dd2 33 Td1 Tc1 34 Cc3 (diagrama) 34... De1+!, y Giri se rindió porque era mate.

#### **SUDOKU**

FÁCIL

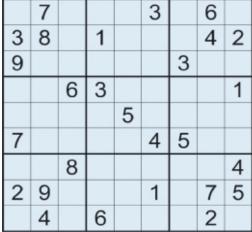

© 2022 Conceptis Puzzles.

#### SORTEOS

#### GORDO DE LA PRIMITIVA

11-17-18-29-34 (N° clave: R 3)

| Aciertos | Acertantes | Euros    |
|----------|------------|----------|
| 5+1      | 0          | Bote     |
| 5+0      | Ō          | 0,00     |
| 4+1      | 24         | 7.889,79 |
| 4+0      | 190        | 178,88   |
| 3+1      | 1.165      | 33,34    |
| 3+0      | 10.010     | 12,61    |
| 2+1      | 18.363     | 5,29     |
| 2+0      | 153.185    | 3,00     |
| 0+1      | 296.892    | 1.50     |

SUELDAZO DEL DOMINGO 68465 SERIE 012

TRÍPLEX DE LA ONCE: 683

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del domingo: 1-2-10-11-32-33-37-38-41-43-45-47-50-51-61-68-73-75-76-78

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

46 ELPAÍS

Lunes 5 de septiembre de 2022

### **PANTALLAS**



El elenco femenino de Las Bravas F. C., en una imagen cedida por HBO Max.

#### LA TELEVISIÓN DEL MUNDO | México 2

La serie 'Las Bravas F.C.' busca dar un revés al machismo y alejarse de las convenciones sociales mediante una combinación de comedia y drama

# Fútbol femenino sin estereotipos

ANDRÉS RODRÍGUEZ, **México** El balompié es una práctica que está inmiscuida en la sociedad mexicana y latinoamericana, al punto de que es parte fundamental y uno de los pilares de la cultura del continente. El fútbol, como muchos otros deportes, ha mantenido un romance con el cine y la televisión a lo largo de los años. El ascenso y caída de ídolos o las más importantes gestas deportivas no han pasado desapercibidas por la ficción o el documental para el deleite de los aficionados a este deporte.

Sin embargo, a pesar de este idilio futbolero con la industria audiovisual, existen dos palabras que, relacionadas, han pasado desapercibidas y no tienen el espacio suficiente en las pantallas: fútbol y mujeres. Para llenar este vacío, surge *Las Bravas F.C.*, la más reciente serie de HBO Max en México, una producción que busca dar un revés al machismo y a los estereotipos en el fútbol femenino (conocido como femenil en México).

La serie, cuya primera temporada ya se encuentra disponible en la plataforma, presenta a Roberto Casas, interpretado por Mauricio Ochmann, un engreído futbolista aclamado internacionalmente, pero tildado de traidor y odiado en México por haber preferido representar a la selección española. Tras sufrir un ataque al corazón, su carrera termina abruptamente. Sin dinero y con Hacienda tras sus pasos decide retornar a Playa Ángel, el pueblo donde na-



La actriz Keyla Caputo en un momento de la serie.

ció, para convertirse en el entrenador del equipo femenino local, Las Bravas. Ahí la vida le prepara situaciones inesperadas, de esas que cambian el ritmo de un partido, a él y a sus dirigidas.

Ana Valeria Becerril y Esmeralda Soto son parte del elenco que interpretan a Las Bravas. De inicio, la serie muestra la actitud machista de Casas y una afirmación que hace, como un espejo del sentir de algunos sectores de la sociedad respecto al fútbol femenil: "El fútbol femenino ni es fútbol, ni es femenino. Se puede decir más alto, pero no más claro: la mujer a la cocina".

"Roberto Casas viene a ser la representación de esa sociedad machista con pensamientos retrógrados, añejos y esa parte de apoyar lo masculino y lo de jugadores hombres solamente", afirmó Ochmann a Efe en una rueda de prensa con medios mexicanos.

Becerril le cuenta a EL PAÍS, a través de una videollamada, que formar parte de este proyecto fue emocionante, porque pudo combinar el fútbol y la actuación, dos pasiones que tiene desde que era pequeña. Su primer recuerdo con el fútbol se remonta a sus 10 años, cuando en su escuela primaria abrieron el primer equipo femenil. Aún re-

cuerda los viajes que hacía con sus compañeras en una camioneta con una de las mamás llevándolas de un lado de la ciudad al otro para jugar.

La producción trata

las relaciones tóxicas

"Me gusta ver a esta

mujer grandota y

territorial", afirma

una actriz

temas como los

roles de género y

En Las Bravas F.C. Becerril interpreta a Claudia, la portera del equipo, rol para el cual le asignaron un entrenador específico. Como parte de la preparación, según cuenta, el elenco comenzó a entrenar seis semanas antes del rodaje con las Dragonas, equipo de la Liga Mayor Femenil

"Los entrenamientos fueron muy rigurosos. Teníamos que coreografiar y entrenar cada una de las jugadas con las otras chicas que iban de contrincantes, todas jugadoras de la Liga Mayor Femenil. La verdad es que nos tuvieron mucha paciencia", afirma sonriendo al recordar la también actriz de *Las hijas de abril*.

La serie sobre fútbol femenil es el primer proyecto de la actriz y comediante Esmeralda Soto, de 22 años, quien se ha vuelto popular en redes sociales por su contenido humorístico que reivindica el feminismo y parodia las actitudes machistas. Admite que antes de participar en Las Bravas F.C. no le gustaba el balompié porque creía, por una "convención social", que era algo exclusivamente masculino. Sin embargo, esta concepción ha cambiado y ahora, incluso, reivindica el espíritu "tosco" y "enojón" (que con facilidad se molesta) de Tania, su personaje, así como de sus compañeras de equipo en la pantalla.

#### Reírse de las desgracias

"Las mujeres hemos tenido en la tele y en el cine un rol muy pasivo y la verdad es que sí me gusta ver a Las Bravas enojonas. Creo que a los hombres se les permite estas emociones que son primarias, en ellos no está mal visto que se enojen. Hay un choque cuando las mujeres expresamos este enojo, porque inmediatamente salen con que 'deben estar en sus días'. Me gusta ver a esta mujer grandota dominando la cancha, que sea territorial, me gusta porque rompe con este canon de la mujer princesa", afirma Soto a EL PAÍS a través de una videollamada.

El foco de la serie es el fútbol, pero no es indiferente a subtramas como la importancia de la sororidad, a los roles de género, la discriminación, las relaciones tóxicas que son retratadas en un balance entre la comedia, el drama, la parodia y también siendo contestataria. Becerril cree que la comedia es un arma "muy poderosa" para abordar temas delicados, sobre todo por cómo considera que las personas son culturalmente en México y Latinoamérica, "igual riéndonos de nuestras desgracias, lo hacemos más llevadero todo", afirma y agrega que "nos metimos con algo tan cultural como el fútbol y aparte son mujeres jugando fútbol. Los mismos comentarios que critican a las mujeres son los que critican a la serie. Y sí hemos recibido críticas, pero a pesar de eso Las Bravas está teniendo un recibimiento muy, muy bueno. Es una muy sana forma de empezar a poner estos temas en la mesa".

Las producciones sobre fútbol femenil en México y Latinoamérica se pueden contar con los dedos de las manos, es por este motivo que a Soto le gustaría que la serie pueda romper con el género del fútbol e incluso, por qué no, de los deportes para no diferenciarlos entre femenil y varonil. "Hay que romper con la creencia de Roberto Casas. Ojalá ayude a ver a las mujeres como personas, a romper la cosificación y verla como un sujeto que siente, digo, nos falta muchísimo a todos, pero ahí vamos, ya se hizo Las Bravas y es algo", finaliza.

#### **PANTALLAS**

#### **RECOMENDACIONES**

Miguel Ángel Palomo

#### 'Solo ante el peligro' 🖚

High Noon, EE UU, 1952 (95 min.). Dir.: Fred Zinnemann. Intérpretes: Gary Cooper, Grace Kelly.

En su día, Solo ante el peligro revolucionó el wéstern al proponer un

drama psicológico en el entorno del Oeste. La densidad de sus imágenes y el poder de su montaje se apoyan en un grandioso trabajo de Gary Cooper y en la audacia de una puesta en escena que ofrece el relato en estricto tiempo real.

★ Entretenida ★★ Interesante ★★★ Buena ➡ Cinéfilos

Antena 3

Ārguiñano. (SS).

especial (SS).

6.00 Minutos musicales. (SS)

13.20 Cocina abierta de Karlos

**6.15** Las noticias de la maña

9.00 Espejo Público. (16).

13.45 La ruleta de la suerte.

16.02 La previsión de las 4.

15.00 Noticias Antena 3. (SS)

15.45 Deportes Antena 3. (SS).

16.00 Karlos Arguiñano receta

**16.30** Amar es para siempre

Fran Carmen y Fausto le dan la

estocada final a Uriarte. En un

maquiavélico plan, el empresa-

rio se muestra como un autén-

tico demente delante de Raúl

quien, asustado, no tiene más

remedio que tomar las riendas

de la situación. (7).

17.45 Tierra amarga. (7). 19.00 iBoom!, (SS).

20.00 Pasapalabra. (SS).

**21.00** Noticias Antena 3. (SS)

21.30 Deportes Antena 3. (SS)

21.35 La previsión de las 9. (SS).

21.45 El hormiguero 3.0. 'Cha

nel'. La nueva temporada del

programa que presenta Pablo

Motos arranca con la visita de

la representante española en

22.45 Hermanos. Ömer le dice

a Suzan que no se preocupe

por él, porque no hay nada que

les una y, aunque insiste en que

no fue ella quien le abandonó,

Eurovisión. (7)

**7.00** Reportero de la Historia.

8.10 La era de los grandes felinos.

9.00 El escarabajo verde. (SS).

10.20 El camino de los hombres.

12.00 El festín mediterraneo

12.45 Cine. 'El rebelde orgullo-

14.30 Las recetas de Julie con

Presenta Jordi Hurtado. (SS).

18.10 Tras el naufragio de la Ar

19.00 Magnífico Magreb. (7)

20.15 Grandes viajes ferrovia-

16.30 Mito animal. (SS)

17.20 Días de verano. (7)

mada Invencible. (SS).

19.55 Sin equipaje. (SS)

rios continentales. (SS).

21.15 Mi lugar de retiro. (7)

'Solo ante el peligro'. (12).

23.25 Septiembre negro. Docu-

mental que narra la historia de

la toma de rehenes y asesinato

de 11 atletas israelíes durante los

Juegos Olímpicos de Múnich de

1972 por terroristas palestinos y

la represalia del Estado de Israel

contra los autores de la masacre,

contada por algunos de los pro-

tagonistas de aquellos trágicos

**0.55** Festivales de verano. (7).

9.30 América salvaje. (12).

11.15 Mi lugar de retiro. (7).

de Ottolenghi. (SS).

Thierry Marx (SS)

**15.20** Sin equipajé. (SS).

**7.30** Inglés online TVE. (SS).

#### Pablo Motos vuelve con 'El hormiguero'

Antena 3, 21.45

El programa, capitaneado por Pablo Motos, regresa con Chanel como primera invitada. Entre las novedades de este nuevo curso destacan dos nuevas secciones, con Omar Montes y Lali Espósito al frente. Esta primera cita con el programa comenzará, como acostumbra El hormiguero, con una película rodada a lo largo de todo el año con algunas de las estrellas que han pasado por el plató.

#### 'Viajeros Cuatro', en tierras de Sicilia

Cuatro, 22.55

Los reporteros de Viaieros Cuatro se trasladan a Sicilia, la isla más extensa del Mediterráneo. Entre otros lugares, visitarán su capital, Palermo, donde se adentrarán en su catedral, en la Piazza della Vergogna y en el mercado callejero de Ballarò. El programa también llegará a las islas Eolias y ascenderá hasta el punto accesible más alto del Etna, el volcán activo de mayor altura del Viejo Continente.

#### EN ANTENA JIMINA SABADÚ

#### **Expertos**

l 29 de agosto, el programa Todo es mentira emitió un pequeño debate sobre el cambio climático, y el grotesco resultado desató otra volátil polémica sobre quién es la voz autorizada para el debate. Yo afirmo tajante que en debates sobre ciencia solo deberían participar científicos y, si acaso, economistas. Pero la televisión no está dirigida hoy ni a la formación ni a la información. En el medio televisivo prima la mera comunicación, y por ende se le da espacio a eso que llaman comunicadores. Eso quiere decir que tanto usted como yo, que somos expertos en lo nuestro (y puede que ni eso), vamos a pensar que cualquiera que nos engatuse es una voz autorizada en lo suvo.

Busqué sin éxito el currículo de Javier Peña (participante en el polémico debate) para dirimir si es un experto. No encontré datos relevantes más allá de la Fundación Hope, así que no voy a juzgar si es o no es un experto. Sobre los méritos de Esperanza Aguirre, Marta Flich y Francisco Hervías citaré a La Veneno: ¿qué currículo tiene esta tarántula? Estas tarántulas, mejor dicho.

Al día siguiente, Todo es mentira rectificó entrevistando a un doctor en Ingeniería Química, y a un periodista científico. En los medios no hay que permitir que haya una sola voz —incluso si es aquella con la que estamos de acuerdo—, pero sí es exigible que todas las voces del debate estén respaldadas por conocimientos y experiencia.

Basta de llenar debates con churrulleros, políticos corruptos, presentadores ególatras, víctimas profesionales, mocatrices, influencers, tiktokers y majaderos diversos. Es deseable que la información sea entretenida, pero lo que no puede ser es que la información esté supeditada al entretenimiento.

#### **PROGRAMACIÓN**

**6.00** Noticias 24h. (SS). 8.30 La hora de la 1. 'La hora de la política'. (SS). 10.00 La hora de la 1. 'La hora

de la actualidad'. (SS). 14.00 Informativo territorial.

14.20 Corazón. (SS). 15.00 Telediario. (SS).

15.55 Informativo territorial. 16.15 El tiempo TVE 1. (SS).

16.25 Cine. 'La nuera perfecta' Una viuda traspasa a sus hijos la dirección de la empresa familiar provocando el rechazo de sus nueras, que tienen otros planes de vida, (12), 17.55 Serviry proteger. (7)



presentado por Raúl Gómez Hoy el villar japonés seguirá repartiendo dinero, fantásticos regalos y hasta unviaje.(SS).

20.30 Aquí la Tierra. (SS). 21.00 Telediario. (SS). 21.45 El tiempo TVE. (SS).

21.50 Mapi

22.25 La noche de los cazadores. Presenta Rodrigo Vázquez 23.55 Cine. 'La red social'. En 2003, Mark Zuckerberg, un brillante alumno de Harvard empieza a desarrollar una nueva idea de programación informática. Pronto, su pequeño proyecto se convirtió en una revolucionaria red social: Facebook. (7).

1.50 Cine. 'Recuerdos de Navidad'. (7).

#0

mudo). (SS). 7.10 Lady Di. (SS).

8.25 Tesoros al descubierto. 11.45 La vida secreta del Zoo.

13.43 Descubriendo Mónaco.

ve'. El descubrimiento accidental de una carta olvidada durante años empuja a Clarence a viajar desde las montañas de Huesca a Bioko en Fernando Poo. (12).

que pasa a diario, a un perro vagabundo. De nombre Hachiko.

19.46 Zasback: Buenafuente 20.16 Ilustres Ignorantes. (SS).

2.30 Live Casino. (18)

20.47 Cinco Tenedores. (SS).

Situación crítica. La agencia de inteligencia KGB tenía serias du $das \, sobre \, la \, seguridad \, de \, la \, planta$ nuclear incluso cuando se estaba construyendo. Documentos des-

Cuatro

7.00 El zapping de Surferos. 7.10 Mejor llama a Kiko. (SS). **7.40** iToma salami!. (SS) 8.25 Alta tensión. (SS).

9.15 Alerta Cobra. 'Bello nuevo mundo', 'El ex', 'Días de perros' y 'Implacable'. (12).

**13.15** En boca de todos. (12). **14.50** Noticias Cuatro Depor tes. (SS).

15.00 Alta tensión. (SS). 15.45 Todo es mentira. Presen-

tado por Risto Meijide, el programa analizará la compleja situación geopolítica internacional desde la frontera entre Rusia y Finlandia. (7).



18.00 Cuatro al día. Ana Terradillos analiza la a ctualidad de la jornada en este magacín vespertino. (SS)

20.00 Cuatro al día. (SS). 20.40 Noticias Cuatro Deportes. 20.55 El Tiempo Cuatro. (SS). 21.05 First Dates. Presentado por Carlos Sobera, la nueva temporada del programa comienza con la visita de Franky y Verónica, dos solteros de mediana

edad. (12). 21.45 First Dates. (12). 22.55 Viajeros Cuatro. 'Sicilia'. El programa pone rumbo a Europa sa del Mediterráneo, Sicilia, y navegar por parte de sus 1.500

o.35 Viajeros Cuatro. 'Bali'.

#### Telecinco

**6.15** GEN360. (SS). **6.30** iToma salami!. (SS). 7.00 Informativos Telecinco. Presentado por Leticia Iglesias

y Arancha Morales. (SS). 8.55 Previo: El programa del verano. (SS).

9.00 El Programa del verano. 13.30 Ya es mediodía. Joaquín Prat conduce este espacio que ofrece un análisis pormenorizado de la actualidad.

15.00 Informativos Telecinco. presentan David Cantero e Isa-. bel Jiménez.

15.40 Deportes Telecinco. **15.50** El Tiempo Telecinco. **16.00** Sálvame Limón. (12).

17.00 Sálvame narania. La edición más dulce y apťa para todas las sensibilidades de Sálvame, dedicado a la actualidad del corazón. (7). **20.00** Sálvame Sandía. (12).

21.00 Informativos Telecinco. Presenta Pedro Piqueras. (SS). 21.40 El Tiempo Telecinco. 21.50 Deportes Telecinco.



las actuaciones de la primera gala que presenta Santi Millán figura la de un concursante que toca la flauta con la nariz; dos magos que dejarán en shock al jurado o uno de los números de acrobacia más espectaculares del programa. (SS).

mentazos. (SS).

#### La Sexta

6.00 Minutos musicales. (SS) 7.30 Previo Aruser@s. Alfon so Arús modera la mesa más madrugadora para analizar los temás de mayor actualidad con optimismo y sentido del humor. (7).

9.00 Aruser@s. (16). **11.00** Al rojo vivo. (16). 14.30 Noticias La Sexta. (SS). 14.55 Jugones. (SS).

**15.20** La Sexta Meteo. (SS). 15.45 Zapeando. Dani Mateo inicia nueva temporada con Valeria Ros, Quique Peinado, María Gómez y Boticaria, la periodista Isabel Forner y el

. cómico Iñaki Urrutia. (7). 17.15 Más vale tarde. Presentan Cristina Pardo e Iñaki López. Espacio de carácter informativo que cada tarde analiza en profundidad los temas que preocu pan a los ciudadanos. (SS).

20.00 Noticias La Sexta. (SS). 20.55 La Sexta Clave. (SS). 21.15 La Sexta Meteo. Presen

tado por el Gran Wyoming, el programa inicia su décimo séptima temporada.(SS). 21.25 Deportes La Sexta. (SS) 21.30 El intermedio. (12)



22.30 Cine. 'Operación final' Pter Malkin dirige al equipo de soldados de inteligencia israelí para encontrar y capturar en Argentina al oficial de la SS

**6.16** Silent Witness (Testigo

12.39 Universo: El Sol. Astro

14.48 Conspiraciones al descubierto: La muerte de Napoleón y la Sábana Santa. (SS).

**18.16** Cine. 'Siempre a tu lado (Hachiko)'. Parker es un apacible profesor de música que recoge, en la estación por la

el perro le demostrará lo que es importante en la vida. (SS).

21.53 Chernóbil desclasificado:



Palmeras en la nieve.

espías advirtieron del desastre, pero los líderes soviéticos decidieron ignorar. (SS)

22.39 Chernóbil desclasificado: Lluvia radioactiva. Este episodio muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar los líderes soviéticos para encubrir el desastre de Chernóbil. Muchos trabajadores de la planta fueron obligados a guardar silencio sote casi tres días. (SS). 23.30 La Resistencia: Mister Jäg-

ger. David Broncano entrevista al youtuber y creador de conte $nidos\,M\'ister\,J\"{a}gger\,tras\,vencer\,a$ David Bustamante en una velada de boxeo. Jorge Ponce lanza un mensaje de tranquilidad a todos los que se enfrentan por primera veza una disfunción eréctil. (SS). 0.52 Los secretos de la guerra





# No todo es ruido en redes sociales

Verne te trae las mejores historias, creadores, memes y tendencias de todo lo que se teje en la Red.

Apúntate y recibe la newsletter cada dos semanas en tu correo.



**EL PAÍS** 



Sergi Claveria, en el centro Egara de los Mossos en Sabadell, el mes de agosto. / MASSIMILIANO MINOCRI

REBECA CARRANCO, Barcelona En pandemia, cuando hasta el mundo criminal frenó, Sergi Claveria (Lleida, 44 años), caporal de la policía científica de los Mossos d'Esquadra, se puso a inventar. Licenciado en Derecho y en Criminología, descubrió con su equipo dos reactivos para revelar huellas, logró trucar una cámara para fotografiar lo que el ojo no ve. En ratos libres, halla secretos escondidos en libros antiguos. Su último truco: revelar huellas en la piel.

Pregunta. ¿Usted es policía o

Respuesta. Medio, medio. A veces policía, a veces mago. La policía científica y la magia van de la

P. ¡Ciencia mágica es un oxímoron!

R. El mago sabe los trucos que está haciendo, aunque quien mire piense que es magia. La ciencia se confunde con la magia.

P. ¿Un lugar imposible para sacar una huella?

R. ¿Eso hay que responderlo? [Ríe]. Una pieza de ropa muy rugosa. Un jersey de lana grueso.

P. ¿Y el más raro de donde ha extraído una?

R. De la bolsa que estaba en

la cabeza de un cadáver que llevaba enterrado tres o cuatro años. Y de una copa vaginal que se extrajo de una agresión

P. Usted no para de inventar cosas. ¿Cómo se le ocurren?

R. Leyendo mucho y pensando. Cuanto más lees, más preguntas te haces. Cuando abres

"Aprendí a

modificar una

cámara de fotos

para instalar un

filtro infrarrojo"

"Casi tenemos

demostrado el

huellas de más

revelado de

de 10 años"

una puerta, te aparecen otras cuatro.

P. En la empresa privada estaría forrado...

R. Igual sí, pero es lo que tiene el funcionariado. Lo tienes que dar todo a la causa.

P. ¿Nunca le han tentado?

R. No. Cuando descubrimos los reactivos, planteamos una pa-

tente. La ilusión duró una tarde o dos, porque una patente a nivel mundial son años de papeleo. Lo más sensato fue escribir un artículo científico y publicarlo en la revista Journal of Forensic Identification. Al menos dejamos el registro con la data.

P. Y lo de trucar las cámaras de fotos, ¿cómo surgió?

R. Leyendo encontré cómo modificar una cámara para instalar un filtro infrarrojo. Ya existen las full spectrum, pero valen un dineral. Primero compré una cámara de cinco euros de segunda mano, la rompí, una segunda, que también rompí, y a la terce-

ra lo consegui-

P. ¿Qué ven con esas cámaras?

R. Las usamos sobre todo para la detección de restos biológicos, y huellas tras algún reactivo.

P. También para descifrar textos ilegibles...

R. Uno de sus usos es detectar falsificación de es-

crituras. Las tintas se pueden comportar de manera diferente ante la luz. Algunas son invisibles. Por mucho que taches encima una cosa escrita, cuando le aplicamos la luz infrarroja, el bolígrafo te deja pasar la luz. Pero no es matemático.

P. ¿Qué más le gustaría inven-

R. Encontrar huellas en ropas sería espectacular. Pero estamos en el revelado de huellas en la piel humana. Hemos hecho pruebas y ha funcionado.

P. En @science\_ser, en Twitter, divulga su trabajo. ¿No le tro-

R. De momento no, ningún hater. E intento atender a todos los mensajes que me llegan, que empieza a ser complicado...

P. ¿El horario de oficina da para tantos descubrimientos?

R. Estos descubrimientos han salido de la pandemia, de cuatro o cinco meses con un volumen de trabajo mínimo.

P. ¿Algún otro truco en la re-

R. El revelado de huellas antiguas, que ya casi lo tenemos demostrado. Revelamos huellas de más de 10 años.

P. Y esos reactivos son fáciles y baratos...

R. Eso es lo que más le gusta a los jefes. Cuando les dices que lo que costaba 180 o 190 euros. ahora lo haces por 2,5 euros y encima funciona mejor... ¡Ese ahorro nos lo podrían dar en nómina!

#### LUIS GARCÍA MONTERO

#### La vid

a vid y Goliat. Me siento a escribir la primera columna de septiembre. La verdad es que el curso nuevo se me presenta como un gigante de casi tres metros, filisteo y mercenario, dispuesto a retarnos en contra de cualquier ilusión. Como no he sabido nunca manejar una honda, busco otras armas para combatir. Acudo a Gonzalo de Berceo y decido enfrentarme al otoño marcado por el grifo del gas con un vaso de vino. Para escribir en román paladino, me sirvo de una conversación con el vecino y pido un buen vaso de vino. Las primeras palabras en español se escribieron junto a una viña. La vid contra Goliat, ese resumen impertinente y apresurado de las hostilidades que el azar endiablado nos pre-

Las viñas son uno de mis paisajes preferidos. Las veo con frecuencia desde los campos de La Rioja hasta los sembrados en donde anida la manzanilla de Sanlúcar. Hay paisajes que impresionan por sus desfiladeros y sus bosques románticos. Pero en los olivares y las viñas veo el diálogo ordenado del ser humano con la tierra, su capacidad de negociación con el futuro, aunque a veces el clima ayude poco. Me gusta la vendimia, la lentitud de las bodegas, la paciencia de los cuidados y la curiosidad con la que se abre y se prueba una buena botella. El primer sorbo es inseparable del visto bueno.

Desde que Dante afirmó que el vino llena de poesía los corazones, los poetas se han mostrado más partidarios del vino que del grifo. No se trata de emborracharse, sino de sentarse a hablar, vivir pegados a la sensualidad de la tierra y saborear el lado bueno que nos ofrece la vida. Una botella ayuda a navegar juntos porque es el mejor mástil en una conversación Dicen que este otoño será duro. Pues vamos a hablarlo. Hay motivos para resistir y razones para salir ganando.



NEWSLETTER EDUCACIÓN



## Enseñar para la vida

Preparar para el futuro a las próximas generaciones comienza fuera de la escuela. Y nuestros expertos te cuentan cómo.

Conoce cada semana lo último en materia de educación directamente en tu correo.



**EL PAÍS**